### Recibe Biden restos de 13 militares caídos en Kabul



El presidente estadunidense encabezó la ceremonía en la base militar de Dover, Ohio. Ayer también se informó que una ofensiva aérea del Pentágono destruyó un vehículo que transportaba "múltiples terroristas" del Estado Islámico antes de que perpetraran otro ataque

suicida en el aeropuerto de Kabul, y en el que murieron tres niños. En México arribó otro grupo de 86 afganos, la mayoría trabajadores del diario The Wall Street Journal. Se trata del tercer vuelo de protección humanitaria del país. Foto Ap. AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN / P 10 Y 25

#### En algunos estados el retorno es escalonado, con modelo híbrido

## Hoy, 25 millones de alumnos llamados a regresar a las aulas

- Tras 18 meses de cierre, reinician de forma presencial el ciclo escolar básico | clases de 45 minutos | evitar contagios
- El límite por grupo es de 50% de estudiantes, con
- Se pondrán en práctica 9 acciones sanitarias para
- Especialistas: el ambiente será distinto, porque priva el aislamiento

#### AMLO: "ni el Frena ni la CNTE detienen al Presidente"

- Concluye su gira por Chiapas con un nuevo bloqueo de la coordinadora
- "Acto politiquero; que consulte a sus bases si así se debe tratar al Ejecutivo"

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 4

#### "Gobernadores, sin voluntad en el tema de desaparecidos"

- Hav avances, pero son insuficientes ante el gran problema, afirma Karla Quintana, titular de la CNB
- Este lunes, día mundial sobre esa tragedia; en México, mil víctimas al mes

G. SALDIERNA, A. URRUTIA YJ. XANTOMILA / P5

#### Tersa apertura en la Cámara tras acuerdos entre bancadas

 Gutiérrez, de Morena, presidirá la Mesa Directiva; Moreira, del PRI, la Jucopo

G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 8

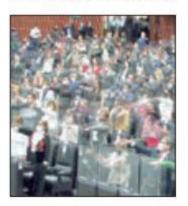

Los diputados rindieron protesta al instalarse la 65 Legislatura. Foto C. Rodríguez

#### COLUMNAS

American Curios David Brooks

#### **⊕LąJornada**

Directora General Carmen Lira Saade

Director Fundador Carlos Payán Velver

Asistente de la Dirección Guillermina Alvarez

Coordinador General de Josetxo Zaldua Lasa

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro Arte y Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Arturo Espinosa Aldama

La Jornada en linea Arturo García Hernández Publicidad Javier Loza Hernández

#### **JEFATURAS**

Deportes Pedro Aldana Aranda Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa

#### Publicación diaria editada por DEMOS

El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Delegación Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

Distribuidora y comercializadora de Medios SA de CV

#### CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904 55-5541-7480 v 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

## Regreso a clases: necesidad y zozobra

n nuevo ciclo lectivo se inicia hoy, tras año y medio de interrupción de las clases presenciales debido a la pandemia. El necesario regreso a las actividades escolares ocurre, es cierto, con incertidumbres, condiciones no necesariamente propicias e incluso con descontentos de familias y profesores, por lo que es previsible que no todos los planteles retomen las actividades previas al Covid-19, o que no lo hagan a plenitud, y sobre la marcha deberán resolverse numerosos asuntos pendientes en muchos ámbitos.

La preocupación sanitaria ante la reactivación de las clases presenciales parece ser la menor de las preocupaciones. A estas alturas de la reactivación, los estudiantes participan ya en un sinnúmero de actividades sociales, por lo que la escuela no debe ser un foco importante de infecciones, a condición de que se observen las medidas sanitarias bien conocidas: sana distancia, lavado frecuente de manos y uso de cubrebocas. Con la gran mayoría del personal educativo ya vacunado, y ante los datos científicos que indican una peligrosidad

mínima del Covid-19 en personas menores de 18 años, las autoridades sanitarias han aprobado, en consecuencia, la vuelta a las aulas.

Más preocupante es el hecho de que las directrices emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las instancias correspondientes en las diversas entidades adolecen de precisión y de procedimientos claros ante diversas circunstancias adversas -como la falta de condiciones de higiene en numerosos planteles, particularmente en lo que se refiere a la falta de agua potable- y ante eventuales brotes de SARS-CoV2 en centros escolares.

No hay tampoco una proyección clara sobre cómo van a combinarse y articularse las clases presenciales con las actividades de educación a distancia que seguirán llevándose a cabo en diversos lugares. Se plantea así un arduo desafío para todos los participantes en el proceso educativo.

Por añadidura, está sobre la mesa el debate de si los contenidos de la enseñanza incorporan ya las nuevas realidades derivadas de la pandemia y, en consecuencia, si se va a preparar adecuadamente a los educandos para hacer frente a entornos regionales, nacionales y mundiales severamente alterados por la crisis sanitaria que aún padecemos.

Cierto es que los problemas aquí enumerados, más otros, son resultado de un fenómeno imprevisto que no sólo afectó a México ni impactó únicamente en el ámbito de la educación, y es claro que la reconstrucción de las rutinas escolares en la nueva realidad no podrá hacerse en cuestión de días ni de semanas. Hoy es prioritario devolver a niños y jóvenes el lugar en el mundo que les fue bruscamente arrebatado por la emergencia sanitaria y en torno a esa prioridad deberán resolverse las numerosas incertidumbres, los malestares, y los problemas pedagógicos, administrativos y logísticos pendientes.

La reactivación de las actividades educativas presenciales requerirá, por tanto, de un esfuerzo extraordinario de autoridades, madres, padres, personal docente y de los alumnos, a fin de avanzar lo más rápido que se pueda en la normalización de la vida escolar, en un contexto de diálogo y escucha entre todos los actores involucrados.

#### EL CORREO ILUSTRADO

#### López Moreno, "digno embajador en Panamá"



La participación de Luis Manuel López Moreno, embajador de México en Panamá, en las actividades culturales para celebrar el 45 aniversario del diario Bayano en la patria de Omar Torrijos Herrera se destacó recientemente en la promoción de la amistad entre México y Panamá, así como el deseo de la integración de nuestra América para la cooperación, la paz y la solidaridad.

El diplomático recordó la propuesta del presidente Andrés Manuel Lónez Obrador de fortalecer la Celac para que los países del área se unan en la diversidad por alcanzar condiciones que mejoren la vida de nuestros pueblos con acento en la dignidad y la soberanía de cada nación.

El periódico Bavano fundado en 1976, defendió la causa panameñista en favor del Canal de Panamá cuando la comunidad internacional apovó la gestión de Omar Torrijos Herrera, general progresista, amigo de México y solidario con los pueblos de Centroamérica y en particular con Cuba. Desde aquel tiempo exigió que se concluyera el bloqueo

hacia la patria de José Martí. Las palabras de López Moreno, embajador y digno representante de México en Panamá confirman el deseo por fortalecer la integración y trabajar unidos en aras de la paz y la justicia social con el absoluto respeto por la vida interna de cada uno de los países que integran la

Fernando Acosta Riveros

#### Exigen retorno seguro de triquis desplazados

El Seminario sobre Violencias Estatales y Sociales Contemporáneas (UAM-X) y el Centro Comunitario Ciudad Cuauhtémoc, exigimos la intervención de las autoridades correspondientes para garantizar el retorno seguro a sus localidades, libertad a los presos injustamente detenidos y reparación digna para la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca, que desde 2010 ha sido víctima de desplazamiento forzado por gru-

pos paramilitares. En un conversatorio transmitido el 27 de agosto la vocera triqui Sergia Cepeda González, junto con sus compañeras desplazadas, denunció que a la fecha, los gobiernos estatal y federal no han cumplido con la recomendación 26/2011 de la CNDH asimismo siguen en estado de extrema vulnerabilidad, al habitar mujeres y niños en las calles del centro de la ciudad de Oaxaca. Urge una política nacional para atender el desplazamiento interno forzado. Centro Comunitario Ciudad Cuauhtémoc, 12 Pueblos Originarios de Tecáma, Yakir Sagal Luna y 15 firmas más de diferentes centros de estudios y universidades de la República

#### Denuncia acoso del equipo de Ciencias TV

Solicitó a la Dirección de la Facultad de Ciencias de la UNAM y a las autoridades responsables, actuar, pues sus omisiones han derivado en difamaciones y daño a mi imagen, por profesores de ciencias, tras de que he preguntado de forma pública y oficial por el financiamiento que recibe el proyecto Ciencias TV, que se les entregó en la gestión de Rosaura Ruiz y continuó en esta administración, cuyo contrato tiene el fin de difundir la ciencia, no los intereses políticos de algún grupo.

Me preocupa mi integridad, y que este acoso en redes pueda resultar potencialmente delictivo y antiuniversitario. De dichas calumnias he enviado evidencias a la dirección de esa facultad. Por su omisión, al conocer las evidencias y no actuar, estas conductas quedan impunes y se reproducen, ya no sólo por el equipo de Ciencias TV, sino por sus seguidores que difaman anónimamente.

Lena Brena, docente de la FFL y FCPS

#### Anáhuac es una civilización negada, dice

Estamos de acuerdo con José Agustín Ortiz Pinchetti, de que el origen de este país llamado México, hecho por los criollos y para los criollos, fue la Colonia, con todos los males y lacras que describe, y muchas otras que omite. México, como noción de país, ha sido un espejismo de las élites criollas que han vivido de la explotación del pueblo y la depredación de sus recursos naturales. País de unos cuantos al servicio de los capitales, empresas y gobiernos extranjeros a cambio de migajas.

Pero en lo que disentimos con el autor del artículo es que presume que una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad ha muerto y está desaparecida. Ese ha sido el gran error de los criollos y extranjeros explotadores.

Anáhuac es una civilización negada desde hace cinco siglos. Con la caída de Tenochtitlan han creado el mito de la destrucción

de la civilización. Pero de lo que no se han dado cuenta es que la civilización del Anáhuac es la columna vertebral del "México imaginario" que describe Guillermo Bonfil Batalla. La esencia y raíz del pueblo excluido, explotado y despreciado sigue viva y vigente. No sólo en las comunidades anahuacas rurales, sino en todo el mestizaje que se extiende por este territorio ocupado ilegalmente por los criollos llamado indebidamente México.

#### Guillermo Marín Invitación

#### Homenaje de FCPS de la UNAM a Antonio Helguera

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM y el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información invitan al conversatorio para recordar al caricaturista Antonio Helguera, hoy lunes a las 17 horas.

Estarán presentes los caricaturistas Magú, Rocha, Patricio y Alarcón. Ellos conversarán con el periodista y profesor de la facultad, Jorge Meléndez y con el maestro Leonardo Figueiras. La mesa será moderada por la Dra. Ursula Albo.

La actividad se transmitirá por Facebook https://www.facebook. com/FCPyS.UNAM y Youtube https:youtube.com/c/Videoconf renciasfcpys.

Para mayor información visita el sitio: agendacultural.politicas. unam.mx

Extensión Universitaria FCPYS

#### **ANUESTROS LECTORES**

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envien para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col Santa Cruz Atoyac, CP 03310, del. Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx

Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)



EN LA CDMX TODOS TENDRÁN ACTIVIDADES PRESENCIALES

# A reanudar clases, más de 25 millones de niños y jóvenes

Será una escuela distinta, en la que el juego y el proceso social se verán afectados, advierten maestros

#### **LAURA POY SOLANO**

Después de casi 18 meses de no acudir a sus escuelas, 25 millones de niños y adolescentes que cursan su educación prescolar, primaria y secundaria en México están convocados hoy para regresar a las aulas e iniciar de forma presencial el ciclo escolar 2021-2022.

En algunos estados el retorno será escalonado, con un modelo educativo híbrido, que combina clases presenciales con enseñanza a distancia, con un limite de alumnos de 50 por ciento por grupo, y rutinas sanitarias que establecen clases de no más de 45 minutos, para ventilar el aula.

En otras entidades, el llamado es general, como en la Ciudad de México, que convocó a abrir los más de 4 mil planteles donde se atiende a 1.2 millones de alumnos de educación básica, los cuales deberán cumplir los protocolos sanitarios diseñados por las secretarías de Salud (Ssa) y Educación Pública (SEP).

Los lineamientos establecen nueve acciones, entre ellas que los alumnos guarden sana distancia, ocupar pupitres a no menos de 1.5 metros de distancia uno de otro. Será obligatoria para todo menor de más de seis años portar cubrebocas en todo momento, lavarse las manos de forma constante y queda estrictamente prohibido tocar, usar o prestar cualquier material de uso personal, sea lápiz, goma o sacapuntas.

Especialistas en temas educativos advierten: "se regresará a una escuela distinta a la que conocimos antes de la pandemia, pero con la misma visión de privilegiar los aprendizajes esperados, la evaluación diagnóstica estandarizada e imposición de planes y programas de estudio".

Este lunes 30 de agosto "no se regresa a una escuela del juego, de la convivencia con los compañeros, porque se impone el aislamiento, la protección individual, el temor al otro. Con este regreso forzado, cuando no hay condiciones sanitarias para hacerlo, se implanta una escuela en la que el juego y el proceso social están cancelados", afirmó Marcelino Guerra, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco.

Recordaron que al hacer de la educación una actividad esencial, se pueden abrir las escuelas aún en color rojo del semáforo epidemiológico, lo que implica que hay un riesgo máximo de contagios.

En estas condiciones, sin un diagnóstico claro, no sólo del estado de las escuelas, sino de las propias comunidades escolares, porque más de la mitad de los niños enfrentan riesgos de comorbilidades por obesidad y sobrepeso, "la decisión de un regreso masivo general es poco prudente y muy riesgoso", destacó Teresita Garduño Rubio, pedagoga y directora de la Escuela Activa Paidós.

#### Regreso inédito

Maestros y directores frente a grupo destacaron que el ciclo escolar 2021-2022 inicia en condiciones inéditas, no sólo por las restricciones y la aplicación de protocolos sanitarios, también porque "existe un clima de enorme incertidumbre".

Pedro Hernández, director de la primaria Centauro del Norte, señaló que "hay temor por el riesgo de posibles contagios, pero también un deseo de docentes y directivos de volver a las aulas, pero al mismo tiempo sabemos cómo están nuestras instalaciones, y lo que pueden implicar para la posibilidad de tener un brote".

Abelardo Correa, maestros de secundaria, destacó: "volvemos a una escuela que se convertirá en una cárcel, donde los alumnos no se van a poder tocar, los vamos a tener que vigilar para que no se quiten el cubrebocas, no intercambien cuadernos, plumas, gomas. No tendrán recreo y no podrán jugar o comer juntos".

Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, destacó que se perdió una oportunidad de construir una verdadera autonomía para las instituciones educativas. La SEP "nos deja las responsabilidades, pero en un marco donde las decisiones de cuándo, cómo y en qué condiciones volver ya fueron impuestas por la autoridad educativa, sin considerar las condiciones de cada escuela".

El regreso a los colegios es heterogéneo en el territorio nacional, pues que hay entidades, como Nuevo León, donde se anunció que sólo 3 por ciento de sus planteles (99) regresan de forma presencial. Otros estados optaron por implementar un regreso en tres modalidades: virtual, presencial y mixto.

## Los 228 mil 852 colegios del país podrán reabrir

A partir de este lunes 228 mil 852 escuelas, públicas y privadas, de educación básica podrán abrir sus puertas en México. Con el inicio presencial del ciclo escolar 2021-2022, más de un millón 209 mil maestros fueron convocados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para retornar a sus centros escolares, a los que se suman cerca de 200 mil directivos y más de 414 mil trabajadores administrativos.

De acuerdo con cifras oficiales, a escala nacional operan 87 mil 684 escuelas de prescolar, en sus diferentes modalidades, con una matrícula de 4 millones 328 mil 188 alumnos, atendidos por 228 mil maestros.

A ello se suman 95 mil 699 planteles de educación primaria, general, comunitaria e indígena, a las que asisten 13 millones 677 mil 465 alumnos. En los centros escolares laboran 568 mil 857 docentes y cerca de 100 mil directivos.

En el nivel secundaria se cuenta con 40 mil 578 escuelas, tanto generales, técnicas y telesecundarias. Acuden a estos planteles 6 millones 394 mil 720 alumnos, atendidos por 404 mil 412 profesores y poco más de 38 mil directivos.

Laura Poy

#### VUELTA A CLASES • MAGÚ

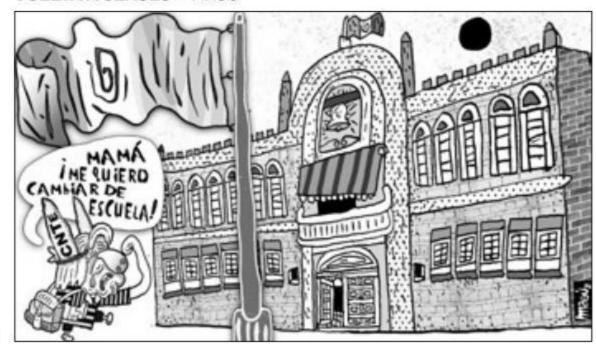

### Pide la Iglesia católica plan integral para evitar contagios masivos

#### CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Iglesia católica hizo un llamado a las autoridades para que el retorno a clases presenciales tenga una estrategia integral que disminuya al máximo los riesgos de contagios de Covid-19 y se privilegie la salud de estudiantes, profesores, personal de trabajo y padres de familia.

En el editorial del semanario Desde la Fe señaló que el debate en torno al regreso a clases no debe reducirse a un asunto político, sino que la prioridad debe de ser el bienestar de la niñez. "A casi 18 meses después de iniciada la pandemia, el gobierno de México impulsa el regreso este lunes de millones de niños y adolescentes a las aulas de forma presencial. Este año y medio ha tenido diversas afectaciones para los menores. De acuerdo con la Unicef, al menos uno de cada tres niños en edad de ir a la escuela en América Latina no pudo acceder a

la educación a distancia mientras las escuelas permanecieron cerradas. El mismo organismo estima que al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivió confinado en su hogar durante gran parte de 2020 y, como consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento".

Reiteró que no se debe dejar

atrás el riesgo que representa la pandemia, que en este momento tiene su tercera ola en el país, y que ha afectado "seriamente a los menores de edad.

Recordó que habrá alumnos que no volverán en igualdad de condiciones, de hecho, muchos simplemente no volverán.

## Ni Frena ni la CNTE detienen al Presidente, afirma AMLO en Chiapas

El gobierno no tiene pendientes con el magisterio, sostiene

NÉSTOR JIMÉNEZ

ENVIADO TAPACHULA, CHIS.

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su gira de actividades que realizó este fin de semana en Chiapas en medio de una nueva protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Momentos antes, durante la inauguración de un hospital en Tapachula, el mandatario recordó que cuando él fue candidato una "vanguardia" del magisterio chiapaneco nunca estuvo a favor del movimiento que encabeza y en su lugar llamaban a no votar.

Conminó a la dirigencia sindical a consultar con sus bases "si así se debe tratar" al jefe del Ejecutivo, y sostuvo que las protestas del fin de semana son políticas porque con el gobierno estatal anterior "se llevaba muy bien, y en una de esas se sigue llevando muy bien".

A su llegada a este hospital a mediodía, decenas de maestros le cerraron el paso por unos minutos. Tras exigir de nueva cuenta una mesa de diálogo entonaron "venceremos, venceremos". López Obrador respondió: "Y como les gustan las consignas a los de la CNTE de Chiapas y corean algunas, yo les digo que ni Frena ni la CNTE detienen al Presidente". Fueron tres días de actividades las que tuvo en el estado. En cada uno se registraron protestas de la coordinadora que comenzaron el viernes con un bloqueo a los accesos de las instalaciones militares en Tuxtla Gutiérrez donde estaba organizada la "mañanera" que tuvo que transcurrir sin el tabasqueño presente. Las manifestaciones continuaron "en Frontera Comalapa y ahora aquí en Tapachula, y no pudieron detenernos", apuntó.

Para llegar al último de los ocho actos programados en el estado en su gira requirió atravesar un nuevo retén de docentes. Ahí recordó que cuando fue candidato, un sector de la CNTE en la entidad quemaba urnas porque no estaban de acuerdo con la vía electoral y convocaban a no votar.

"Esto sucedió durante mucho tiempo, pero la gente al final entendió que esta era la vía. Triunfa nuestro movimiento y ellos se quedan sin argumentos y ahora tienen que repetir y repetir que somos iguales que los que estaban antes, porque si no ¿cómo justifican el que su actitud política no haya triunfado?", expresó.

Por ello indicó que es un asunto político, e incluso "politiquero" porque "los dirigentes –no los maestros– del SNTE en Chiapas tienen diferencias con el gobernador (Rutilio Escandón) que no tenían con el gobernador anterior, que se llevaban

muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien".

En un mensaje en el que lejos de verse molesto, se le vio relajado, casi sonriente por momentos, consideró que para dejar mal al gobernador, el morenista Rutilio Escandón, y aprovechando la presencia de la prensa nacional, vieron la oportunidad de hacer actos de provocación.

Fue entonces cuando reiteró su llamado a la dirigencia para consultar a sus bases, "porque se supone que es un movimiento democrático" y es la mayoría la que decide.

"Yo pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. Y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y a los maestros de Chiapas".

Al relatar una anécdota de Benito Juárez, agregó: "El presidente de México no puede huir. El presidente de México no puede ser rehén de nadie. A lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie". Si hiciera compromisos en esas circunstancias, "no tendría yo autoridad moral ni política", recalcó.

Insistió al magisterio chiapaneco que "entiendan que esos no son los modos". Su gobierno, enfatizó, no tiene ningún pendiente con el sindicato en el estado o a nivel nacional.

## Reprueba Osorio Chong las acciones de los profesores con el Ejecutivo

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reprobó que maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) impidieran al presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a su conferencia matutina, durante su gira por Chiapas el viernes pasado.

Sostuvo que cuando se le pierde el respeto a la investidura presidencial, se trastoca la relación con las instituciones y eso no es lo conveniente, advirtió el también coordinador de los senadores priístas, quien confió en que el nuevo titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, logre encauzar el diálogo con los partidos de la oposición y con otros sectores de la población.

Osorio Chong recalcó: "Yo espero que se entienda que en un país democrático a lo mínimo que se aspira es al diálogo entre los diferentes, entre los que piensan distinto, para construir un solo país y pues yo espero que el próximo secretario, con el que por cierto ya hable, pueda restablecer los acercamientos con todos los actores y sectores de la población".

Entrevistado antes del inicio de la sesión en que se instaló la 65 Legislatura en el Senado, resaltó que los miembros de la CNTE deben buscar un espacio de interlocución y, por supuesto, con el propio Presidente, pero sin retenerlo y sin violencia. "Ya les dije que no es lo mismo andar en campaña que ser gobierno, y pues cada una de las cosas que se nos exigían cuando éramos gobierno, pues hoy están siendo el ejemplo de lo que no han podido enfrentar".

Rememoró que cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación, en el sexenio pasado, se sentó siempre a dialogar con el magisterio disidente. "Ahí están las minutas y los acuerdos y las reuniones, muchísimas veces y, nunca les cerramos la puerta, hubo momentos complejos, dificiles de diálogo, pero eso no quiere decir que nunca buscamos la posibilidad de platicar directamente".

## Ricardo Monreal propone mesa de diálogo con docentes de la sección 7

CORRESPONSAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una mesa de diálogo para el 2 o 3 de septiembre, informó el dirigente regional Fabián Ruvalcaba Duarte.

En entrevista, explicó que el viernes cuando permanecía en su camioneta sin poder ingresar a la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, López Obrador "le marcó por teléfono a Monreal y le dijo que arreglara el problema con la CNTE, ya que él no iba a ceder a chantajes".

Poco después, Monreal se comunicó con Alberto Mirón y le pidió que hiciera el puente para comunicarse con el profesor, quien se recupera del contagio de Covid-19".

Ruvalcaba Duarte, quien forma parte de la comisión de enlace con organizaciones sociales en la región Lagos, señaló que después de la llamada del senador a Gómez Bahamaca "se reunió el pleno de la sección 7 para analizar la propuesta de que la mesa puede realizarse el 2 o 3 de septiembre con la petición de que no hubiera más manifestaciones durante la gira del presidente por Chiapas".

"Pedro Gómez le contestó a Monreal que él no podía tomar una decisión de ese tipo porque el movimiento no es de mando vertical. Como el pleno no tomó una determinación, los maestros de la región Lagos nos manifestamos el sábado durante la visita de López Obrador a Comitán", explicó.

El dirigente magisterial dijo que el sábado por la tarde la sección 7 realizó una asamblea estatal virtual, en la que "se llegó a la conclusión de que se lleve a cabo la mesa, pero no bajo las condiciones que el gobierno diga".

Puntualizó que "la condición de

la sección 7 es que la mesa se instale hoy lunes en el contexto del inicio de clases y que sea en Tuxtla Gutiérrez, no en la Ciudad de México".

Explicó que según la propuesta del senador morenista, en la eventual mesa participarían López Obrador; el nuevo secretario de Gobernación, Adán López; el gobernador, Rutilio Escandón; la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y su par estatal, Rosa Aidé Domínguez, además de Alfredo Zepeda, secretario general del SNTE".

Sostuvo que "los compañeros de la sección 7 dijeron que no estaban de acuerdo con la presencia de ese personaje en la mesa, pues no tenemos nada que hablar con él; además, la exigencia es que el diálogo sea exclusivamente con la Comisión Nacional Única de Negociación Nacional de la CNTE".

Informó que hasta la tarde del domingo no había una definición de si la mesa de diálogo se llevará a cabo este lunes o si se mantiene para el 2 o 3 de septiembre.

#### **LOBOS Y CORDEROS** • ROCHA

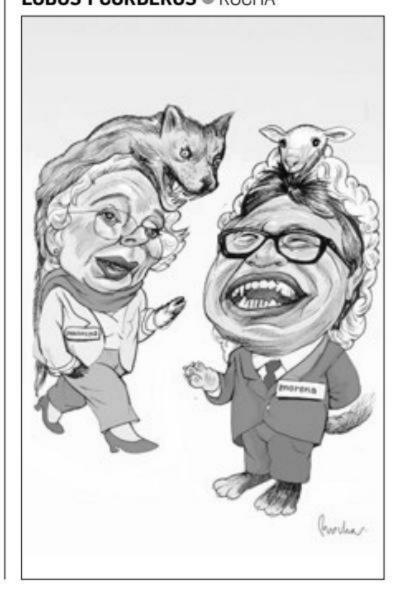

**DE LA FEDERACIÓN, 90% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO** 

## Falta voluntad en los estados para enfrentar la problemática de los desaparecidos: CNB

La impunidad en la atención a víctimas llega a 98%, la segunda más alta en América Latina

#### **GEORGINA SALDIERNA**

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), aseguró que se han dado pasos importantes para enfrentar el problema de los desaparecidos en el país, pero son insuficientes si se miran por sí solos. Denunció que no todas las autoridades involucradas en la ubicación de las personas asumen su responsabilidad y que la mayoría de los gobiernos estatales no tienen voluntad política para fortalecer las comisiones locales responsables de la localización.

En víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y ante los más de 37 mil cuerpos sin identificar que hay en México, agregó que el lunes se presentarán las directivas del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual, en un ámbito de autonomía, tomará decisiones



Administraciones estatales no aportan lo suficiente

para incidir en la problemática. Sin embargo, esto no suplanta la obligación de las diferentes autoridades en la personalización, advirtió.

Quintana Osuna enumeró algunas de las acciones realizadas para avanzar en la ubicación de más de 91 mil desaparecidos: se construyeron protocolos y el sistema de búsqueda que estaba en la ley, pero que no se había echado a andar. Ya se tienen las 32 comisiones estatales encargadas de localizar a las personas y se estableció en Coahuila el primer centro de identificación humana con un enfoque masivo.

Llevamos un impulso importante, pero no se ha caminado de la misma manera en el tema forense o en el de la justicia. Si no se avanza de manera paralela, difícilmente se van a poder combatir adecuadamente y de manera integral, las crisis en estos dos ámbitos y en el de las personas desaparecidas,

En entrevista con La Jornada, la responsable de la CNB reconoció que es necesario fortalecer las comisiones estatales de búsqueda, pero señaló que no hay voluntad política de los gobiernos locales

El primer punto es el presupuesto. Deberían tener una asignación fuerte por parte de las administraciones estatales para tener mejores resultados, pero no es así. El 90 por ciento de los recursos que tienen provienen de la Federación, quien les ha canalizado más de mil millones de pesos en los pasados

Eso habla bien de la Federación, pero no así de las administraciones estatales, enfatizó la funcionaria, al resaltar que le sobrarían dedos en las manos para contar a las que sí han mostrado voluntad política, entre ellos Coahuila, Jalisco, Veracruz, Zacatecas y estado de México.

Ex colaboradora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Quintana Osuna subrayó que hay una impunidad de entre 94 y 98 por ciento en los casos que se investigan. Pero el problema no es de jueces, sino que las pesquisas no avanzan y un porcentaje bajísimo pasa al ámbito judicial. Por ello, México se ubica como el segundo país con más impunidad después de Haití en América.

Consideró que se tiene que analizar cómo se puede mejorar tanto el sistema forense nacional como el judicial.

Luego de precisar que aún no hay fecha para la visita al país del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparecidos, calificó como positivo que la Corte ordenara al Estado mexicano cumplir con las acciones urgentes emitidas por ese organismo para la búsqueda de personas. Esta decisión refuerza lo que la CNB ha impulsado a través de sus protocolos.

#### A LA MITAD • HERNÁNDEZ



### Crimen organizado y militarización, motores del flagelo: experta

**ALONSO URRUTIA** Y JESSICA XANTOMILA

Hoy se conmemora a nivel mundial el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México, el saldo es elevado: entre mayo y agosto de este año se detectó un promedio mensual cercano a mil personas en tal condición, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Se trata de una espiral vinculada con la militarización de las corporaciones de seguridad en la década reciente y el crecimiento del crimen organizado: "la desaparición se ejerce como un crimen esencialmente militar, legal o ilegal", desde la guerra sucia hasta ahora cuando la violencia domina gran parte del país, aseguró Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social especializada en el tema.

Advierte que la masiva sustracción forzada de personas no puede ya asociarse sólo al crimen organizado y a la operación de cárteles, "están además, por ejemplo, las disputas e intereses por recursos naturales, como la minería. Es el caso de Sonora, donde la resistencia de los pueblos yaquis les ha llevado a la desaparición de seis de sus integrantes. Esta comunidad que ha resistido primero a un gasoducto, luego a un acueducto, ha vivido amenazada v violentada.

"La desaparición es un mecanismo para sembrar el terror, conlleva un mensaje a adversarios o a comunidades. Es un tipo de guerra de baja intensidad que implica el uso de diferentes estrategias, porque para desaparecer se necesita una infraestructura de corte castrense, sean cárteles como el Jalisco Nueva Generación o de grupos policiacos".

Robledo asocia esta práctica a "otros crímenes como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, la violencia extrema con que se les asesina -como se demuestra cuando se reconocen los cuerpos- los femini-

cidios, hechos todos que van relacionándose de manera sistémica con las desapariciones de personas en los territorios, las masacres contra migrantes".

La expansión del fenómeno no sólo se circunscribe a las motivaciones, también es de naturaleza territorial. El registro nacional identifica puntos rojos: Jalisco encabeza la estadísca, con 13 mil 802; Tamaulipas, 11 mil 550; estado de México, 9 mil 817; Nuevo León, 5 mil 567; Veracruz, 5 mil 453 y Sonora, 4 mil 934.

El 28 de abril, el Registro Nacional reportaba 87 mil 395 ausentes, y el informe divulgado apenas ayer suma ya 91 mil 313.

La evolución de este crimen está diferenciada en el tiempo: la guerra sucia entre los años 60 y 70 del siglo pasado operada por el Ejército con claros fines de eliminar la subversión política; en los 90, el despunte de este crimen se asoció al crecimiento del narcotráfico.

Casi siempre se trataba de sospechosos o involucrados claramente

con los cárteles, pero también con diversas corporaciones policiacas. Y se volvió un fenómeno masivo, a raíz de la llamada "guerra contra el narcotráfico" declarada por Felipe

En fechas recientes se ha extendido hacia la sustracción de defensores de recursos naturales, de derechos humanos y de comunidades que resisten a los intereses económicos.

"No es que este crimen haya desaparecido, lo que hace es masificarse, pero también se diversifica. No hay un patrón tan claro, en términos de las víctimas, los perpetradores y los modus operandi, existe una gran cantidad de formas en cómo ocurren las desapariciones forzadas".

Este crimen no se vincula sólo a las disputas territoriales, también "a un desmantelamiento del Estado como garante de los derechos ciudadanos", subraya Robledo.

Es una práctica que implica la responsabilidad del Estado como ejecutor directo (corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, Ejército o la Marina) o por omisión.

La tipificación internacional del delito establece con claridad "que el Estado puede ser cómplice de la desaparición", añade.

En paralelo, se da una vertiente de "desaparición burocrática": la incapacidad para reconocer cadáveres por deficiencias forenses con expresiones como los tráileres saturados de cuerpos en Jalisco o las fosas en Tetelcingo, Morelos, con decenas de personas sin identificar.

–¿Ha cambiado la actitud del go-

 Hay variedad de respuestas gubernamentales y modificadas por la resistencia de las familias. Lo hecho por el Estado no ha sido por voluntad propia, sino resultado de la exigencia social: la voluntad nunca es suficiente. Son los colectivos, generalmente de mujeres, los que han obligado al aparato estatal y la sociedad a voltear hacia algo que ha querido ocultarse porque este delito tiene ese objetivo: su ocultamiento.

#### **DINERO**

Vacunación, el mayor logro de AMLO // Balance a la mitad del camino // La maquinación

#### **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

L HACER UN balance a la mitad del camino, la obra más significativa que ha realizado la administración de Andrés Manuel López Obrador es la campaña de vacunación contra el Covid-19. Paradójicamente, es la única que no aparecía en las 100 metas que trazó al comienzo. El combate a la corrupción ha sido firme y continuo, pero ha dado mayores resultados la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto que la atortugada Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero. Los programas sociales de adultos y jóvenes han mantenido a flote a millones de personas en medio de la crisis económica. Las obras de infraestructura dejarán la huella de la administración, en especial el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. Asimismo, la obra legislativa marcará un antes y un después, con reformas como la incorporación al código penal del delito de corrupción, la reglamentación del outsourcing, la prohibición de perdonar impuestos que ha permitido al SAT una recaudación histórica. Todo es trascendente porque además se ha realizado sin endeudar al país.

#### Calamidad súbita

SIN EMBARGO, LA pandemia se adueñó de nuestra realidad como una tragedia nacional. El gobierno ha tenido que enfrentar desafíos que parecían insuperables. Un gasto extraordinario no incluido en el presupuesto, la escasez mundial de vacunas por el acaparamiento de los gobiernos de los países ricos, la sumisión de los laboratorios a los intereses de las metrópolis del poder económico y científico, el transporte desde los lugares del mundo donde se consiguieron - Rusia, China, Estados Unidos - y la distribución en la República Mexicana. Hay que mencionar que la vacunación ha tropezado con la resistencia de muchas personas que no quieren recibirla porque dudan hasta de que sea real el virus.

ES IMPOSIBLE MENCIONAR los nombres de todas las personas que han hecho de la

#### Operación Salvar al mundo\*\*

| aís          | Dosis<br>administradas | Vacunados<br>1 dosis<br>% | Esquema<br>completo<br>% |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| China        | 2.003.914.000          |                           | 55,5                     |
| India        | 612,208,542            | 34,2                      | 10.0                     |
| EU           | 366,838,484            | 61,3                      | 52,0                     |
| Brasil       | 200,154,411            | 62,9                      | 27,8                     |
| Japón        | 124,534,483            | 54,9                      | 43,8                     |
| Alemania     | 100,926,849            | 64,8                      | 60,0                     |
| Indonesia    | 94,078,108             | 22,3                      | 12,5                     |
| Reino Unido  | 90,295,121             | 71,7                      | 63,4                     |
| Francia      | 86.168.690             | 74.0                      | 66.1                     |
| México *     | 83,433,577             | 44,6                      | 57.0                     |
| Rusia        | 79,456,887             | 29,3                      | 24,2                     |
| Italia       | 76,717,406             | 69,6                      | 61,5                     |
| España       | 65,035,990             | 78,0                      | 69,8                     |
| Canadá       | 52,943,902             | 73,4                      | 66,3                     |
| Otros Países | <u>-</u>               |                           |                          |
| Total        | 5.170.110.141          | -                         | _                        |

<sup>\*</sup> Fuente Secretaría de Salud

campaña de vacunación un memorable éxito, pero tanto mérito tienen los altos funcionarios como las enfermeras que ponen las inyecciones y los brigadistas. La gráfica que aparece en esta página es reveladora: México se encuentra entre los países que más vacunas han aplicado en el mundo –al nivel de Estados Unidos—. La gente que sobrevivió a la mayor calamidad que ha azotado a la humanidad en muchas décadas tendrá un buen recuerdo de Andrés Manuel.

#### La maquinación

NO SERÁN LOS ciudadanos los que decidan si el presidente López Obrador sigue en el gobierno por el tiempo que lo eligieron –hasta octubre de 2024– o lo tumban el año próximo. La decisión la tomarán los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –llamémoslo TRE-LEF porque TEPJF es impronunciable–, a menos que los ciudadanos salgan a votar en contra de la revocación en número suficiente. Parece que la maquinación tiene una ruta bien definida:

 EL 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre consulta popular y revocación de mandato, y entró en vigor el 29 de diciembre de ese año.

2) CONFORME A ese decreto, el Congreso debió expedir la ley reglamentaria dentro de los 180 días siguientes a su publicación, plazo que concluyó el 17 de junio de 2020.

3) MAÑOSAMENTE, LOS partidos de oposición se negaron a que la Comisión Permanente del Congreso convocara a un periodo de sesiones a las cámaras de senadores y diputados para que aprobaran la ley. Sabían que si no legislaban lo haría el Tribunal.

4) EL TRIBUNAL determinó que el INE podrá emitir, conforme a sus atribuciones constitucionales, los lineamientos para instrumentar el proceso de revocación de mandato. En otras palabras, puso en manos del Instituto la organización de la consulta, la formulación de la pregunta y el recuento de votos. Todo.

5) HAY DOS obstáculos en los planes de los que quieren tumbar a López Obrador. 1) La solicitud para llevar a cabo la consulta debe llevar la firma de 3 millones de ciudadanos y 2) en caso de reunirse, será necesario que 40 por ciento del padrón electoral (37 millones de ciudadanos) vote por que AMLO deje el gobierno.

#### Twiteratti

NOS DA GUSTO que Canadá ha decidido sumarse a la solicitud de consultas, que solicitamos el pasado 20 de agosto, en relación a la interpretación que EE. UU. hace sobre las Reglas de Origen del sector automotriz contenidas en el #TMEC.

> Escribe Tatiana Clouthier @tatclouthier

Facebook, Twitter: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com

# Con sólo ver un lugar, rastreadores perciben si hay fosas clandestinas

#### Sentimientos encontrados: hallar cuerpos o seguir con esperanzas

#### JESSICA XANTOMILA Y ALONSO URRUTIA

"Llegas al lugar con una mezcla de sensaciones. Por un lado le pides a Dios que no esté ahí, porque ya estaría sin vida, pero entonces piensas que lo más importante es encontrarlo. Por eso, cuando vemos las fosas damos una bienvenida porque decimos: lo último que vio esa persona en su vida terrenal fue el terror. ¡Ahora estás con la gente que te quiere, ya no tienes que temer!"

Aunque día a día se esfuma la esperanza de hallarlo con vida, también surge el consuelo de por fin haberlo encontrado.

Es la visión de Lucía Díaz Genaro, fundadora y directora del colectivo Solecito, quien sigue sin encontrar a su hijo Luis Guillermo, desaparecido en junio de 2013. A partir de ese hecho desgarrador, ella creó esta organización de mujeres veracruzanas, hoy con el tristemente célebre "honor" de haber ubicado la fosa clandestina más grande en el país.

Mirna Medina auspició la creación de Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa. Es otro colectivo de mujeres dedicado a la "búsqueda de tesoros", como bautizó en su momento a los desaparecidos Javier Valdez, corresponsal de *La Jornada*, quien fue asesinado en mayo de 2017.

Desde su surgimiento, las rastreadoras han podido desarrollar estrategias para lograr su misión. "Lo más importante son las ganas y el corazón con que rastreamos, la experiencia. Vemos un terreno y podemos decir que huele a muerte, si puede haber o no (cuerpos inhumados ilegalmente) con sólo ver el lugar. Y entonces nos ponemos a buscar; notamos movimientos en la tierra, irregularidades en el suelo, y la mayoría de las veces, encontramos".

Mirna logró identificar los restos de su hijo justo a tres años de su ausencia. "Cuando cumplen años de desaparecidos hacemos una misa y salimos a buscar. A él lo localicé a 8 kilómetros de donde desapareció. No lo encontré completo. Mucha gente busca a sus hijos vivos, como yo, porque tienen esperanzas de que puedan regresar. A Roberto lo hallamos en un cerro, cerca del río, en El Fuerte".

Aunque han pasado años de ese hallazgo, sigue obcecada con dar con aquellos que siguen sin aparecer. Y lo dice sin dobleces: "Con mucha tristeza el otro día dije que esto se te hace como una adicción. Te haces adicto a las víctimas, a apoyar, a ayudar a las familias. Es una

satisfacción muy grande hacerlo. Cuando encontramos fosas con cuerpos dentro son sentimientos agridulces. Te da gusto localizar un 'tesoro', pero también te surge mucha rabia e impotencia por la manera en cómo los sepultan".

Porque la búsqueda de personas no sólo tiene al dolor como condición. Las amenazas y el estigma social también son parte de ese entorno.

José Ugalde, cuyo hijo fue sustraído y más tarde asesinado en Querétaro en 2015, encontró en un cerro su cuerpo desmembrado. "Ahora, cuando se realizan acciones para encontrar familiares de desaparecidos se pide el apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda, se programa la labor y la Marina o los federales te acompañan, pero sólo durante la jornada... pero cuando regresamos a casa, otra vez quedamos expuestos, solos", indica.

Y da a conocer el saldo de acometer incansablemente y por doquier la búsqueda: "Seis compañeros asesinados durante los últimos meses en diferentes estados".

A pesar de ello, para Lucía algo ha cambiado ahora en comparación con los tiempos de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, cuando en el discurso oficial ni siquiera se tomaba en cuenta el fenómeno de la desaparición de personas. "Hay una diferencia gigantesca. Antes no había nada de eso, el Estado no hablaba de desaparecidos. Y hoy en día sí. El Presidente ya toma el tema, lo menciona".

Sin embargo, también estos grupos acusan que los cambios en el gobierno federal no allanan la complejidad que tienen las familias frente a sus pérdidas.

"El principal problema es levantar una denuncia por desaparición. Ahí ya se te estigmatiza porque dicen que quién sabe en qué pasos andaba la víctima, que si era drogadicta... Te hacen preguntas tan dolorosas. Te piden esperar 72 horas", valora José.

Y eso es apenas el principio porque –agrega– después hay que enfrentar la incapacidad oficial, "no sé si porque estén superados o porque las desapariciones son tantas, pero el problema ya es muy grande. El Estado quedó rebasado", asegura también.

Son parte de las escabrosas fases que viven los familiares.

Para estos colectivos incluso las cifras oficiales son inciertas, apenas una aproximación a la realidad. "Se habla de 90 mil desaparecidos, pero los que andamos en esto sabemos que no pueden ser menos de 300 mil", dice Lucía sin vacilar.

<sup>\*\*</sup> Los datos son recopilados de fuentes gubernamentales por el proyecto *Our World in Data* de la Universidad

PLAN DE DESARROLLO, MANERA EFICAZ Y HUMANA

## Seguirá la contención de migrantes y la búsqueda de soluciones de fondo: AMLO

**NÉSTOR JIMÉNEZ** 

**ENVIADO** METAPA, CHIS.

El gobierno de México insistirá al de Estados Unidos que concreten un plan de cooperación para el desarrollo del sureste mexicano y de Centroamérica por medio de programas como Sembrando Vida, "porque no hay otra opción, es la (manera) más humana y la más eficaz" de afrontar el fenómeno migratorio. "Vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo", indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario también inauguró el Hospital General Nueva Frontera del IMSS en Tapachula, con lo que concluyó una gira de actividades de tres días en Chiapas. El director general del instituto, Zoé Robledo, destacó que el nosocomio cuenta con la mejor infraestructura en el

Dispone de ocho quirófanos, 180 camas, 38 especialidades y cuidados intensivos pediátricos. Aún sin terminar, ya había sido abierto de forma anticipada el año pasado para atender pacientes con Covid-19, explicó el funcionario.

Por la mañana, López Obrador inauguró en Metapa una planta para la cría y esterilización de la mosca macho del Mediterráneo, usada para contener las plagas de esta especie.

En esa localidad en el extremo sur del país, a unos kilómetros de la frontera con Guatemala, el mandatario recordó que el programa Sembrando Vida genera trabajo para 420 mil personas.

Eso sí, subrayó, requiere "una inversión de mil 300 millones de dólares al año; pero, ¿qué, no puede Estados Unidos, no puede Canadá, hacer esto en Guatemala, en Honduras, en El Salvador?"

Apuntó que la gente migra por necesidad, "nadie lo hace por gusto. Si en los pueblos hay trabajo, hay estos programas, se arraiga a la gente y es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio porque, si no, es muy difícil. Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales".

Llamó al país vecino del norte a ofrecer becas y visas temporales para Centroamérica. Al igual que en Canadá, dijo, los estadunidenses necesitan esa fuerza de trabajo.

Ante el gobernador Rutilio Escandón y el secretario de Agri-cultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, sostuvo que se mantiene el proyecto de dicha planta por su importancia, pero otros programas

para el sector agropecuario fueron ajustados por la corrupción que registraban. "Imaginense cuánto entregaba la Secretaría de Agricultura a organizaciones como Antorcha Campesina, era rehén la Secretaría de Agricultura como otras dependencias", agregó.

Aunque no acudió a ninguno de los actos que encabezó el Presidente, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también visitó la demarcación y regresó en el mismo vuelo que lo hizo el mandatario, con quien conversó en el trayecto. Adelantó que este lunes estará en la conferencia de prensa

## Avanza caravana rumbo a Oaxaca

#### **ELIO HENRÍQUEZ**

CORRESPONSAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Cientos de migrantes, la mayoría haitianos, que el sábado partieron en caravana de Tapachula hacia la frontera norte de México, reanudaron este domingo la caminata desde el municipio de Huixtla, donde pernoctaron.

A diferencia del sábado, cuando varios de ellos fueron reprimidos y golpeados por agentes de la Guardia Nacional (GN), el contingente, en el que van menores de edad, avanzó ayer sin mayores problemas rumbo al estado de Oaxaca, sobre la autopista costera que comunica a México con Guatemala.

El grupo, de unas 500 personas, llegó la tarde-noche de este domingo al municipio de Escuintla, ubicado a unos 70 kilómetros de Tapachula y a unos 200 de los límites con territorio oaxaqueño.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Comdhsm), integrado por una veintena de agrunaciones, denunció que el sábado por la tarde "los elementos de las fuerzas de seguridad formaron equipos antimotines para cerrar el paso y encapsular a la caravana; entonces detuvieron a varias personas haciendo uso excesivo e ilegítimo de la fuerza".

Acusó que los migrantes "fueron dispersados, por lo que corrieron internándose en los montes o a través del río, otros siguieron avanzando sobre la carretera. Durante varias horas, bajo la lluvia y empezando la noche, el operativo continuó agrediendo y deteniendo a los integrantes de la caravana".

El colectivo señaló que "a partir

Un grupo de aproximadamente 500 migrantes, provenientes en su mayoría de Honduras, Venezuela, El Salvador y Haití, quienes improvisaron una caravana con rumbo al norte del continente, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y Migración el sábado pasado, esto en la carretera Huehuetán, entre el municipio de Huehuetán y Tuzantán. Foto Cuartoscuro

de las 16 horas (del sábado) se observó un creciente despliegue de fuerzas de seguridad, integrado por volantas y autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM), patrullas de la GN y camionetas militares, a la altura de Chamulapa, municipio de Huehuetán".

#### Agresiones

Posteriormente, las fuerzas de seguridad trataron de impedir el paso del contingente, lo que ocasionó que algunos de los extranjeros fueran golpeados con toletes o patadas cuando estaban tirados en el suelo, v al menos 40 fueron detenidos por lo que el Comdhsm exigió a las autoridades mexicanas "alto inmediato a la violencia" en contra de los miembros de la caravana.

En un comunicado difundido ayer demandó que sean escuchadas sus peticiones, respeto a los procesos de regularización migratoria y/o solicitud de refugio, así como la garantía al acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la alimentación y la vivienda, además de que se garantice su derecho a la libre circulación por el territorio nacional de las personas que cuentan con documentos para una estancia regular en el país.



## Tijuana reclama apoyo federal ante arribo de indocumentados

MIREYA CUÉLLAR

LA JORNADA BAJA CALIFORNIA TIJUANA, BC

Con los albergues llenos, unos 2 mil migrantes centroamericanos viviendo en la calle -en el campamento El Chaparral-, 450 deportados 'que llegan a diario sin dinero ni un sitio a dónde ir", además de decenas de guerrerenses y michoacanos que vienen huvendo de la violencia, la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland lanzó un llamado de auxilio al gobierno federal para que coordine con los municipios la ola migratoria que se mueve por el país.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el martes pasado que se reactive el plan Quédate en México, y aunque no se sabe cuántas personas regresarán por esta frontera y cuándo, organizaciones como Alma Migrante pidieron a la Federación que no acepte esa decisión que ha puesto en alerta a las autoridades fronterizas.

Si el gobierno dice "si var recibir, que nos diga cómo", señaló Ruiz Macfarland, Reprochó que al ayuntamiento de Tijuana nadie le da siquiera una lista, sólo "me deportan entre 400 y 450 personas diarias; en el centro del país se toman decisiones, pero no vienen acompañadas de apoyos, nos dan participaciones con base en un millón 800 mil personas", se quejó.

La ciudad "es muy bondadosa, pero necesitamos un poco de orden", dijo Ruiz Macfarland, cuyo mandato concluye el 30 de septiembre, y se quejó de que el Instituto Nacional de Migración no tiene un control sobre los extranjeros que llegan a Tijuana, no hay un registro, tampoco recursos para atenderlos.

Afirmó que autoridades locales se han enterado de situaciones irregulares e incorrectas en el campamento El Chaparral: sin embargo por ser un predio federal la policía municipal no puede intervenir. Las denuncias por venta de drogas al menudeo en esa zona son cosa común, así como los señalamientos de la existencia de un grupo que controla donaciones y víveres.

"La Corte Suprema de otro país no puede obligar a nuestras autoridades a hacer el trabajo de las suvas", reprochó Graciela Zamudio, directora de Alma Migrante.

José María García, director del albergue Juventud 2000, alertó que los refugios están saturados y podría comenzar una verdadera "crisis migratoria".

#### **ASTILLERO**

AMLO-CNTE: adelantar batallas // Izquierda social, contra la electoral // Ecología, feminismo, maestros // Presiden Moreira y Sánchez Cordero

#### JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL PRESIDENTE DE la República aprovechó que una protesta de grupos ciudadanos constituida sobre todo por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerrara el paso a su camioneta en Tuxtla Gutiérrez el viernes pasado para desatar una abierta confrontación con la dirigencia estatal (y también de Michoacán) de ese movimiento magisterial.

A PARTIR DE esa mañana en que durante dos horas se mantuvo a las afueras de la zona militar de Tuxtla Gutiérrez, donde tenía programado desahogar una reunión de seguridad y, luego, la tradicional conferencia de prensa, el presidente López Obrador ha sostenido críticas duras a los liderazgos de la corriente magisterial no oficialista, a la vez que ésta ha mantenido valoraciones igualmente rudas hacia la Presidencia de la República, repitiendo los bloqueos a la Primera Suburban del País (1aSP) en los dos días subsecuentes.

EN SUS ACCIONES y alegatos, cada contendiente tiene una parte de razón pero, en el fondo, ambos corren el riesgo de registrar pérdidas que sus reales adversarios ya están paladeando. Como suele suceder cuando se rompe una ilusión o un proyecto compartido (la CNTE es y ha sido de lo que se llama izquierda, con vocación electoral individual a favor de AMLO), las declaraciones y señalamientos llevan una carga de despecho y buscan herir o echar sal en las heridas del ahora contrincante circunstancial.

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador ha llegado al extremo de asociar retóricamente a la CNTE con el ultraderechista grupo llamado Frena (Frente Nacional Anti-AMLO, dirigido por el impresentable Gilberto Lozano) y ha acusado a la dirigencia sindical de moverse por "intereses" y de cometer el cuasipecado de exhibir la impericia y abulia del gobernador consentido, Rutilio Escandón, cuñado del ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. También ha señalado, con fundamento, que la institución presidencial no puede ser chantajeada ni convertida en rehén de nadie.

LA COORDINADORA DE la disidencia magisterial, especializada en la confrontación, nunca silenciada, históricamente provocadora de políticos en el poder, también ha acerado el discurso, pegando al presidente tabasqueño con el argumento de que nada o muy poco ha cambiado en esta administración obradorista, señalando incluso que "la permanencia voluntaria del Presidente en el punto de concentración fue parte de un plan de provocación para justificar la ofensiva contra esta organización que se opone a la imposición de la mal llamada reforma educativa peñista, maquillada por la 4T".

TENIENDO A LA vista la evolución que ha tenido este conflicto, pareciera necesaria una tregua o recomposición de entendimientos, con un Poder Ejecutivo federal que acepte la instalación de la mesa de negociaciones que demanda la CNTE y la resolución de temas como la disponibilidad libre de sus fondos de ahorro. A la vez, los profesores deberían evitar actos que afecten la imagen y la investidura de la Presidencia de la República.

PERO ES POSIBLE que lo sucedido en estos días esté inscrito en el más amplio tema del distanciamiento y confrontación que se ha ido marcando entre la izquierda electoral (Palacio Nacional, Morena y poderes y aliados institucionales varios) y la izquierda social que no ha visto resueltas sus demandas y, por el contrario, ve el avance de prácticas e intereses montados en las contradicciones e insuficiencias de la llamada Cuarta Transformación. La pelea se ha ido definiendo claramente en asuntos del feminismo, el ambientalismo y el rechazo a proyectos extractivistas y, ante la acumulación de protestas y demandas, Palacio Nacional ha decidido tomar la delantera declarativa y descalificatoria a partir de esas horas tempraneras del pasado viernes en la capital del muy mal gobernado Chiapas.

Y, MIENTRAS RUBÉN Moreira ha sido elegido presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y Olga Sánchez Cordero ha sido instalada en el cargo similar en el Senado por disposición presidencial, ¡hasta mañana!

## Consensúan en San Lázaro inicio terso de la 65 Legislatura

GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ

La nueva composición de la Cámara de Diputados, que obligó a acuerdos entre los partidos para el reparto de los órganos de gobierno, permitió la elección sin sobresaltos de la Mesa Directiva y la instalación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en un arranque terso de la 65 Legislatura.

"Iniciamos de la manera correcta", expuso Sergio Gutiérrez Luna (Morena), una vez elegido presidente de la cámara y quien, ya con ese carácter, convocó a sesión de Congreso General el miércoles, cuando se recibirá el tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El bloque opositor acordó que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, presida la Jucopo el primer año de la legislatura y el PAN, con Jorge Romero, a partir de septiembre de 2023

Para cumplir con la rotación de las dos presidencias, Ignacio Mier, coordinador de Morena, se hará cargo de la Jucopo desde septiembre del próximo año, mientras un panista y un priísta conducirán la Mesa Directiva en el segundo y tercer año de la legislatura.

Los dos bloques en que se dividirá la cámara anticiparon que defenderán sus respectivas agendas. Mier dijo que, junto con sus aliados de PT y PVEM, lo relevante es construir un país más democrático y justo, "y para ello requerimos sacar adelante las reformas que impulsamos".

Una vez confirmado el acuerdo para el reparto de los órganos de gobierno, Mier sostuvo que fue resultado del diálogo político. Mientras, en conferencia de prensa conjunta, PAN, PRI y PRD celebraron la decisión. Romero incluso reconoció a los otros grupos parlamentarios, en particular de Morena, que "existieran el buen juicio, el sentido común y el respeto a la ley". Él anunció que, por su parte, las tres bancadas acordaron que Moreira presidiera la Jucopo, que se instaló ayer mismo, después de la elección de la Mesa Directiva.

Moreira, Romero y Luis Espinoza, coordinador del PRD, confirmaron que presentarán una "agenda transversal", sin dejar a un lado los temas que a cada partido le interesan por separado. Se trata, dijo Espinoza, de una coalición de largo alcance, y también reconoció la "altura de miras de Ignacio Mier" para no insistir en que Morena también presidiera la Jucopo.

Una vez aceptado el pacto entre las fuerzas políticas en San Lázaro, se dio paso a la instalación de la 65 Legislatura. La conducción de esta etapa y de la elección de la Mesa Directiva correspondió a la Mesa de Decanos, con Augusto Gómez Villanueva (PRI) como presidente y Carlos Ortiz Tejeda (Morena) como vicepresidente. Con ese estatus, el priísta de 92 años se tomó protesta a sí mismo y luego al resto de los legisladores.

La secretaria general de la cámara, Graciela Báez, informó que, a partir de la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, por primera vez la cámara tendrá una "composición paritaria absoluta", con 250 diputadas y 250 diputados.

Gómez Villanueva llamó a mantener la unidad de la cámara. "Nos dividimos para debilitarnos ante las ambiciones de los poderes fácticos del pasado, que ahora nos acechan y nos confunden como ayer... Si no actuamos con visión de futuro, se pueden convertir en cenizas la democracia y la libertad".

#### MESA DE DECANOS



▲ Los diputados Óscar Cantón Zetina, Augusto Gómez Villanueva y Carlos Francisco Ortiz Tejeda, durante la toma de protesta de la Mesa de Decanos en San Lázaro, correspondiente a la 65 Legislatura. Foto *La Jornada* 

### Analizarán situación de diputado preso en Veracruz

GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Rogelio Franco Castán, preso por el delito de "ultrajes a la autoridad" en un penal de Veracruz, pidió a la Cámara de Diputados que acepte su protesta como legislador, desde su celda y por escrito, así como llamarlo a jurar personalmente el cargo.

No obstante, Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), presidente de la Mesa Directiva, informó que pidió un análisis a la dirección jurídica en San Lázaro para determinar si Franco es o no diputado en funciones.

En la sesión constitutiva de la 65 Legislatura, por acuerdo de los partidos, se leyó una carta del ex secretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes, donde resalta que tiene sus derechos políticos a salvo, "tal como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas", suscrita por el Instituto Nacional Electoral.

El presidente de la Mesa de Decanos, Augusto Gómez Villanueva (PRI), se declaró "de enterado" del contenido del mensaje; para el PRD, con ello Franco cuenta con fuero y "debe ser liberado inmediatamente por el gobierno de Cuitláhuac García".

Incluso, cuando se eligió a la Mesa Directiva, el secretario de la Mesa de Decanos, Humberto Aguilar Coronado (PAN), cantó el nombre de Franco para que votara.

Aun así, Gutiérrez Luna insistió en esperar al análisis jurídico del expediente "del compañero" y sostuvo que, al tratarse de un asunto "sin precedente", la decisión que se tome debe ser "con mucho cuidado".



## El PRI apuesta por el diálogo y el respeto en San Lázaro con la nueva Legislatura

Luego de que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados lograran un acuerdo sobre la integración de los órganos de gobierno, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, dijo que espera que entre todas las fuerzas políticas se pueda construir el presupuesto para 2022.

En conferencia de prensa, resaltó que la ruta a seguir en San Lázaro debe ser de apertura, inclusión, diálogo y respeto entre los partidos.

Nosotros queremos construir con todos y tener una legislación y un presupuesto mejor", destacó el ex gobernador de Coahuila. "Vamos a ponderar la prudencia, la tranquilidad, que no se desborden los ánimos y se pueda tener una Legislatura que avance".

#### En mensaje, **AMLO** resalta el logro de Gas Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje -acompañado por un video- en sus redes sociales en el que afirma ha cumplido con el compromiso de no aumentar el costo de los combustibles: "Ante los aumentos sin justificación en los precios del gas, dijimos que en tres meses ibamos a empezar la distribución -a precio justo- de cilindros de Gas Bienestar en la Ciudad de México. Ya cumplimos".

En el video, que forma parte de la campaña para dar a conocer los logros de su administración antes del tercer Informe de gobierno, el mandatario -desde su despacho y en mangas de camisa-asegura: "Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles, jy cumplimos! No ha habido gasolinazos.

'El precio de la gasolina, del diésel, de la luz no ha aumentado por encima de la inflación. Y el precio del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque va viene Gas Bienes tar. Hechos no palabras."

Roberto Garduño

Se ha cumplido el compromiso de que no haya más gasolinazos

A su vez, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, se congratuló del acuerdo logrado en la conformación de los órganos directivos de la Cámara. Esto habla de que en esta Legislatura el debate, el nivel de confrontación de las ideas será distinto, agregó.

"Comenzar así habla de que, a pesar de nuestras diferencias, podremos tener en el marco del respeto un debate de altura político que es lo que hoy la gente espera de los diputados.'

Antes la instalación de la 65 Legislatura, los diputados federales del PAN se reunieron con su dirigente nacional, Marko Cortés, quien pidió hacer un análisis crítico y puntual del tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se diga que esta administración "ha sido un rotundo fracaso y de promesas incumplidas".

También recomendó hacer pro-

puestas para corregir el rumbo desde el parlamento, por lo que llamó a sus diputados a buscar que su voz se escuche fuerte y ganen los debates con argumentos en tribuna, comisiones y medios de comunicación.

Enrique Méndez y Georgina Saldierna





#### Llegan 86 ciudadanos de Afganistán a México

#### **DE LA REDACCIÓN**

Un grupo de 86 ciudadanos de Afganistán, la mayoría trabajadores del diario estadunidense *The Wall Street Journal*, llegó este domingo a la Ciudad de México. Se trata del tercer vuelo que arriba a nuestro país que transporta a personas de esa nación en busca de protección humanitaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los refugiados son familias cuyas vidas corrían peligro y que su rescate se logró gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Gobernación y las embajadas de México en Irán, Catar y el Reino Unido.

Los costos de transportación y manutención del grupo durante su estancia en nuestro país serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil, recalcó la cancillería.

"La recepción de personas de Afganistán es una decisión política del Estado mexicano y realizada en total apego con la tradición histórica de asistencia humanitaria de nuestro país."

La semana pasada un grupo similar arribó a México, entre ellos varios periodistas de *The New York Times*, y destaca el de "las soñadoras afganas", grupo que está integrado por 20 adolescentes entre 13 y 18 años que forman parte de un equipo de robótica.

## Por mayoría, Olga Sánchez Cordero es elegida presidenta del Senado

#### ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Olga Sánchez Cordero rindió protesta ayer como presidenta de la mesa directiva del Senado luego de ser electa, con el voto de la mayoría de los legisladores, y en su primera intervención recalcó que llega "a sabiendas que tiene la responsabilidad de actuar de manera decidida para concretar en tres años la reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo".

Dijo que presidirá el Senado con el compromiso de aportar toda su experiencia para impulsar, a través del diálogo, consensos y acuerdos entre las diversas fuerzas públicas a fin de aprobar una agenda legislativa "pensada en las necesidades de la sociedad mexicana, pero también en el porvenir democrático".

Entre aplausos de buena parte de los más de 90 senadores que regresaron a sesiones después de meses de no verse por el receso legislativo y la pandemia, la ex funcionaria expresó a las legisladoras que actuará "por y para las mujeres" y les pidió seguir juntas a fin de abrir más espacios "para que más mujeres hagan historia"

La mesa directiva que encabeza se eligió con 79 votos a favor, 17 en contra y una abstención, ya que contó con el respaldo no sólo de Morena y sus aliados, sino también de los opositores, con excepción del PAN.

Senadores del PRI, MC y PRD la arroparon y desde tribuna le dieron la bienvenida. "Valoramos la trayectoria que la acredita como digna representante, comentó Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano.

Beatriz Paredes, del tricolor, expuso que ya ha hecho historia con su paso progresista y profesional por la Suprema Corte, al ser la primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación y "tengo la certidumbre de que lo hará ahora como una gran presidenta del Senado".

En términos iguales se refirió a ella su compañera de bancada Malú Micher. Las coordinadoras del PT, Geovanna Bañuelos; del PES, Sasil

Morena buscará acuerdo sobre la revocación

de León, el perredista Miguel Ángel Mancera e Israel Zamora, del PVEM, saludaron su llegada.

Antes de votar, la panista Nadia Navarro sostuvo que Sánchez Cordero asume el cargo por una decisión presidencial de la que se enteraron por los medios de comunicación e insistió en que debe haber alternancia en ese cargo.

De inmediato el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó la afirmación y sostuvo que fue su grupo parlamentario y aliados los que la propusieron, pero dejó en claro que el grupo de Morena evitará fisuras, divisiones o desencuentros con el Ejecutivo. "No les debe extrañar a ningún partido que así sea, vamos a acompañar al Presidente estos tres años".

#### VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, adelantó que su grupo está dispuesto a modificar la pregunta incluida en el dictamen de la Ley de Revocación de Mandato a fin de evitar que el asunto se judicialice, como amenaza la oposición.

Expresó que pese al llamado que formuló el presidente de su partido, Mario Delgado, para cambiar el dictamen con la finalidad de permitir a los partidos recolectar firmas con miras a solicitar la revocación, no

#### debe callarse al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no reformulen la pregunta que se hará a los ciudadanos. Dijo que va a acordar otra redacción con los demás

coordinadores para llegar el jueves

a la discusión con un consenso. Agregó que conversará con el bloque opositor desde hoy y hasta el jueves, cuando se discutirá en el pleno el cambio de la pregunta.

En el dictamen que se aprobó por mayoría en comisiones hace varias semanas, se acordó la pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe con su mandato?", pero el bloque de contención—constituido por PAN, PRI, MC y PRD—, se opone y propone la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que se revoque el mandato del presidente López Obrador por pérdida de confianza?"

Monreal destacó que conversará con los coordinadores con la intención de avanzar en el tema, "vamos a intentar resolverlo con un acuerdo porque, de lo contrario, probablemente acudan a la Corte o a un tribunal jurisdiccional por la vía de la acción de inconstitucionalidad, lo que llevaría a que esta ley se pueda judicializar y eso nos evite, en tiempo y forma, preparar bien la revocación de mandato".

Por otra parte, Miguel Angel Osorio, coordinador priísta, reiteró que ante la pretensión de Morena de que sea una ratificación del mismo tendrán que presentar una acción de inconstitucionalidad.

## Regresar al diálogo

#### LEV M. VELÁZQUEZ BARRIGA \*

e han efectuado 18 reuniones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el Presidente de la República en las que se han resuelto temas pendientes por las secuelas de la reforma educativa anterior; no obstante, la atención a las consecuencias por la instalación de los cambios de la Cuarta Transformación y su tropicalización en los estados no tiene avances significativos.

Desde la última interlocución con Andrés Manuel López Obrador han pasado ocho meses, a pesar de que la CNTE ha insistido en varias ocasiones en la restauración del diálogo en Palacio Nacional. La última propuesta que hizo a la disidencia magisterial con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, tenía como candado temático el regreso a clases presenciales.

Si bien es un acontecimiento inusual que durante la conferencia mañanera se dé voz a la representación gremial, en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no fue una decisión casual ni con el único propósito de legitimar la apertura física de las instituciones educativas. La

negativa a la reinstalación del diálogo con la CNTE es síntoma de que no fue posible construir un consenso para aterrizar el proceso de reformas educativa, fiscal, laboral y pensionaria que afectan a los trabajadores de la educación, de ahí que se recurriera al sindocato, siempre dispuesto a aplaudir y ser promotor de cualquier disposición oficial, así sea contraria al trabajador o a la vida de la comunidad escolar.

La designación presidencial de Delfina Gómez como titular de la SEP no ignoraba su simpatía -ahora declaración confesa-con Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE. Su filiación al sindicalismo patronal la convirtió en la mejor opción para aparentar un acuerdo consensuado con el magisterio a fin de aplicar el régimen de excepción laboral y de disolución del sindicato por medio de la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros, la absurda petición de declaración patrimonial y de intereses al profesorado precarizado, los raquíticos aumentos salariales y la imposición del regreso a las clases presenciales.

El incidente del presidente López Obrador con la sección 7 y 40 del sindicato en Chiapas, afiliados a la CNTE, se pudo evitar. Desafortunadamente podría abrir mayores distancias y allanar el camino a tres años más sin democracia sindical y sin revalorización del magisterio. En estas condiciones no sería posible una reforma pedagógica que se aleje de la que impuso Aurelio Nuño en 2016, ni un verdadero fortalecimiento de las escuelas normales y tampoco cambios constitucionales de fondo en el artículo 3° y sus leyes secundarias. La única vía para evitar este desenlace, radica en el restablecimiento del diálogo con la organización magisterial más visible del país que se ha dedicado a colocar sobre el debate nacional la necesidad de un proceso democratizador de la educación y del sindicalismo: la CNTE.

Los conflictos magisteriales de Chiapas y Michoacán no responden a intereses particulares creados por sus líderes. Los gobernadores Rutilio Escandón, de Morena, y Silvano Aureoles, del PRD, son la misma versión de la derecha que hace el trabajo sucio y sin escrúpulos para asfixiar a dirigentes y militantes de la CNTE. El primero se apropió de los fondos de la caja de ahorro de los maestros y el segundo dejó de hacer los depósitos que les descuentan a los trabajadores estatales de la educación al fondo de pensiones civiles para el retiro y para el pago del servicio médico del Issste. Ambos retienen las cuotas de los sindicalizados para entregarlas a las fracciones patronales del SNTE. Los dos desconocen los procedimientos democráticos que impiden el derecho de los maestros a la movilidad de sus centros de trabajo y los ascensos en puestos directivos; reprimen, criminalizan y buscan el aniquilamiento de las normales. En síntesis, mientras Escandón retiene desde hace meses el salario de la representación magisterial, Aureoles dejó de pagar a 28 mil maestros estatales.

No existe ningún elemento que identifique la lucha magisterial con los sectores de la derecha. Por el contrario, en torno a ella cierra filas el movimiento sindical de la izquierda que se fajó contra los neoliberales en los tiempos más represivos del sistema. La intención de relacionar a la CNTE con la derecha golpista y con Claudio X. González, enemigos históricos de los maestros y de la educación pública en México, no tiene ningún sustento real, tan sólo es producto de un eventual desencuentro que no debe leerse sin el precedente de una organización que tiene cuatro décadas de resistencia sindical, política y pedagógica literalmente "a muerte" contra el neoliberalismo. Como señaló un compañero: "No se juntan los extremos [...] sino se juntan las posiciones de quienes creen que la lucha de los maestros es un espacio para exhibir sus fobias".

\* Doctor en pedagogía crítica





Con hechos, cumplimos

Andrés Manuel López Obrador Presidente de México





GOBERNACIÓN



MASIVA PROTESTA EN GRECIA CONTRA INOCULACIÓN OBLIGATORIA

## Uso de cubrebocas y vacunas a niños crean polarización en escuelas de EU

AP, AFP, EUROPA **PRESS Y SPUTNIK** 

WASHINGTON Y ATENAS

Miembros de juntas escolares en todo Estados Únidos están renunciando a sus cargos debido a la polarización sobre el uso de mascarillas contra el Covid-19, la necesidad de vacunar a los niños o la enseñanza de temas raciales.

Los miembros de dichas juntas son generalmente voluntarios, ex docentes o padres que se declaran dispuestos a ayudar a fijar normas educativas, elegir al superintendente o aprobar el presupuesto.

Pero en tiempos recientes, las reuniones han terminado en choques a gritos e intercambios de insultos.

En Nevada, un miembro de la comisión educativa renunció en medio de ofensas y acosos, y confesó luego que llegó a pensar en suicidarse.

En Virginia, una integrante de la junta escolar renunció al acusar que las decisiones sobre las mascarillas se estaban tomando por pura política.

En Wisconsin, la situación se tornó tan tensa que un voluntario temió que alguien le fuera a navajear los neumáticos de su carro.

En su carta de renuncia como integrante de la junta escolar del distrito Oconomowoc en Wisconsin, Rick Grothaus se quejó de que el ambiente se había vuelto "tan tóxico que se me hace imposible ejercer mis labores".

"Cuando me incorporé a la junta, yo sabía que iba a ser difícil", declaró Grothaus recientemente por teléfono, "pero no estaba preparado para unos choques tan vitriólicos, especialmente ahora cuando la pandemia ha hecho que la gente asuma posiciones tan extremas. Realmente, se me hizo imposible hacer mi trabajo".

Grothaus renunció el 15 de agosto junto con otros dos miembros de la comisión, entre ellos Dan Raasch, quien confesó tener miedo de que le estropearan su vehículo.



Chip Slaven, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Juntas Escolares, afirma que no hay evidencias concretas de renuncias masivas de ese tipo de entidades, pero tanto él como diversos voluntarios contactados por la agencia de noticias Ap admitieron que la polarización política se ha colado a las juntas escolares, y que ello les ha hecho difícil, si no imposible, hacer sus trabajos.

En Vail, Arizona, los participantes en una asamblea reciente se turnaron para denunciar a los miembros de la junta por el uso de cubrebocas, las vacunas y la enseñanza de temas raciales... a pesar de que ninguno de esos temas estaba siquiera en la agenda.

Por otra parte, al menos 10 mil niños en Sudáfrica han abandonado la escuela desde que comenzó la pandemia y los estudiantes aprendieron sólo la mitad o menos que el promedio en 2020 debido a las interrupciones provocadas por el coronavirus, indicó ayer el Ministerio de Educación.

"Los cierres sin precedentes de nuestras escuelas han dado como resultado la reversión de los avances logrados en los últimos 20 años", afirmó la ministra de Educación, Angie Motshekga.

El activista Caleb Wallace, quien encabezó una campaña en Texas contra el uso de mascarillas y otras medidas de prevención del coronavirus, falleció víctima de Covid-19.

Israel amplió la población que podrá recibir la vacuna de refuerzo contra el Covid-19 y ahora la ofrecerá a todos los mayores de 12 años.

El ministro de Sanidad de Japón, Tamura Norihisa, aclaró que los dos fallecidos tras recibir la vacuna de Moderna no recibieron su dosis del lote que las autoridades eliminaron por contaminación, sino de otro suspendido por motivos de precaución. Según comentó a la cadena pública NHK, los biológicos que se usaron para las dos personas no pertenecían al lote donde fueron halladas las presuntas "sustancias metálicas" que contaminaron el fármaco.

Mientras sostiene a su hijo, una mujer hispana recibió el biológico de Pfizer en una clínica de Orange, California. Foto Ap

#### En Atenas, 57 detenidos

Miles de antivacunas salieron a las calles de las ciudades griegas de Atenas, la capital, y Salónica para protestar por las medidas adoptadas por el gobierno griego para controlar la pandemia.

Según un comunicado de las autoridades griegas, en la plaza Sintagma, en Atenas, se congregaron 7 mil 500 personas, que atacaron con bombas molotov, bengalas y botellas a la policía, a lo que ésta respondió con agua a presión y gases lacrimógenos, dejando un saldo

de 47 personas detenidas. La pandemia ha dejado 216 millones 328 mil 547 casos confirmados y 4 millones 499 mil 828 defunciones en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

#### Arriba envío 68 de Pfizer con 643 mil dosis más

#### CÉSAR ARELLANO GARCÍA

México recibió un nuevo embarque con 643 mil 500 dosis envasadas de Pfizer-BioNTech, con los que esta farmacéutica ha entregado un total de 29 millones 244 mil 345 vacunas anti-Covid desde el 23 de diciembre, que equivalen a 30 por ciento del total que el país ha tenido disponibles, informó el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pedro Zenteno Santaella.

Precisó que hasta este día, en total se han tenido disponibles 98 millones 54 mil 855 dosis de vacunas, que incluye las envasadas en territorio mexicano y las que han llegado de otros países. Se prevé que esta semana arribe un nuevo embarque del segundo componente de Sputnik V para completar esquemas de vacunación y uno más de Pfizer-BioNTech.

El embarque número 68 de Pfizer-BioNTech llegó después de la medianoche de ayer a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el vuelo 6R 501, procedente de Cincinnati, Estados Unidos.

El país ha recibido 74 millones 269 mil 145 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna, en 117 embarques distribuidos en 131 vuelos.

Asimismo, en territorio mexicano, el laboratorio Drugmex ha envasado siete millones 195 mil 410 de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont, 16 millones 590 mil 300 biológicos de Astra-Zeneca, lo que suma 23 millones 785 mil 710 vacunas envasadas en el país. En total México ha dipuesto de 98 millones 54 mil 855 vacunas.

### Contagios caen 18 por ciento, reporta Salud

#### ANGELICA ENCISO L.

La Secretaría de Salud reportó que en la semana epidemiológica 33 (la del 15 al 21 de agosto) se mantuvo el descenso en la velocidad de contagios por Covid-19, con menos 18 por ciento respecto a la semana previa. Hasta ayer se confirmaron 3 millones 335 mil 700 casos, 6 mil 837 más que el sábado, mientras los decesos llegaron a 258 mil 165, lo cual representa 259 más que un día previo.

En relación con la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia informó que el sábado se aplica-

con lo cual el total de las personas vacunadas llega a 57 millones 440 mil 626. En cuanto a la cobertura por entidad, Ciudad de México ha aplicado el biológico a 92 por ciento de las personas de más de 18 años.

En el reporte técnico diario informó que suman 122 mil 890 los casos estimados, es decir, los que presentan síntomas durante los últimos 14 días. Colima se encuentra en primer lugar de estos casos, seguida de Tabasco, Ciudad de México, San Luis Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur.

Las diez entidades que acumu-

ron 353 mil 104 dosis de vacunas. lan el mayor número de casos desde que comenzó la pandemia son Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto concentran 66 por ciento del total registrado en el país, indicó.

En tanto, señaló que durante las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos se han presentado en los grupos de edad de 18 a 29 años, seguido de la población que va de los 30 a 39 años y de los de 40 a 49 años.

La ocupación de camas con ventilador en el país bajó a 46 por ciento, mientras que la ocupación de camas generales sigue en 51 por ciento.

#### El avance del virus · Con ventilador

- 3 millones 335 mil 700 casos confirmados
- 122 mil 890 activos
- 2 millones 669 mil 941 recuperados
- · 9 millones 712 mil 233 notificados
- 5 millones 887 mil 23 negativos
- 258 mil 165 defunciones
- Camas generales ocupadas Nacional, 51%

- Nacional, 46% Vacunas aplicadas:
- Sábado: 353 mil 104 Acumulado: 84 millones 379 mil 551
- · Personas vacunadas: 57 millones 440 mil 626 Esquema completo: 33 millones 489 mil 676 Medio esquema: 23 millones 950 mil 950

## Modifica el TEPJF plurinominal del Verde y aprueba histórica paridad en San Lázaro

#### **ALONSO URRUTIA**

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la asignación de diputaciones plurinominales en el Partido Verde para alcanzar la paridad total en la integración de la Cámara de Diputados, que por primera vez contará con 250 diputados e igual número de diputadas. Para lograrlo, la madrugada del domingo determinó retirar

la adjudicación a Javier Herrera para incorporar a Laura Fernández, ambos del citado partido.

La paridad se logró también porque horas antes, al cancelarle la curul al panista Óscar Martínez, quien buscaba la relección-tras confirmarse que la comunidad de San Juan Tetelcingo, Guerrero, desconocía su ascendencia indígena (originalmente era diputado por Morelos)-, se le asignó a Laura Valenzuela.

Esta decisión se derivó del recur-

so promovido por grupos feministas que denunciaron que PRI, PAN y Partido del Trabajo incumplieron con las nuevas disposiciones que obligan a alternar el orden de inicio de cada una de sus listas plurinominales entre hombres y mujeres.

Los magistrados consensuaron un proyecto para hacer un ajuste en el Partido Verde, por ser "el de mayor porcentaje de hombres y donde las mujeres están subrepresentadas". La propuesta se avaló por 6 a 1.

#### Perfila el INE sanción de 120 mdp al PT

En sesión privada de la Comisión de Fiscalización del INE, celebrada ayer, se analizó un expediente relacionado con el Partido del Trabajo en el que se determinó la existencia de indicios de una presunta triangulación irregular de recursos públicos destinados a Centros de Atención Infantil por un monto cercano a los 60 millones de pesos. Cantidad

que habría sido desviada para financiar actividades del partido.

Conforme a otros precedentes en el financiamiento irregular, bajo el criterio de que las multas impuestas por este concepto derivan en un castigo del doble del monto de recursos involucrados, se perfilaba la posibilidad de una sanción de hasta 20 millones de pesos.

En los próximos días sesionará el Consejo General del INE para confirmar la multa.

#### Por acusaciones de corrupción, citan a declarar a la lideresa de SutNotimex

#### DE LA REDACCIÓN

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) señaló que la lideresa del Sindicato Unico de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Beatriz Adriana Urrea Torres, fue citada a una audiencia para presentarse ante un juez para responder por acusaciones de corrupción.

La diligencia fue fijada para el próximo 17 de septiembre a las 12 horas en el Reclusorio Sur.

El director jurídico de Notimex, Víctor Fernández, dijo que el citatorio indica que, de no presentarse, Urrea Torres será objeto de otras medidas precautorias: "después de dos años se ha judicializado la carpeta de investigación contra Urrea".

Notimex recordó que la lideresa del SutNotimex está denunciada por actos de corrupción debido a que utilizó dinero del erario para su beneficio (más de 15 viajes al extranjero), así como recursos de la agencia para el programa Gira tus finanzas, el cual, aseguró, ella conducía y se transmitía desde la Bolsa Mexicana de Valores.

Fernández recordó que Urrea también tiene varias denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y está acusada de ser coautora, junto con su antecesor, Conrado García Velasco, y otros 10 ex empleados de la creación de una agencia paralela y de portales y programas personales en Internet en los que publicaban sin permiso la información de Notimex, por lo que fue citada a declarar el 8 de septiembre del año pasado.

"Gracias a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto, hemos podido saber que la lideresa cerró sus cuentas bancarias en 2018 antes de que iniciara el nuevo gobierno y vendió su casa, con lo cual su actividad económica es en efectivo, un recurso utilizado por personas que buscan evadir la acción de la justicia", agregó Fernández.



## Aplazan votación sobre consulta de Zaldívar

#### **EDUARDO MURILLO**

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no podrá cumplir con su objetivo de que se vote en agosto la consulta que propuso sobre la ampliación de su periodo al frente del Poder Judicial Federal (PJF), ya que la mayoría de los ministros han pedido que primero se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad que, sobre el mismo tema, promovieron senadores y diputados de oposición.

El 14 de junio, Zaldívar informó que presentaría esta consulta, basada en la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que la SCJN decidiera si avala o no el artículo

decimotercero transitorio de la reforma constitucional al PJF, donde se considera la prórroga a su cargo.

Posteriormente, el 6 de agosto, anunció que consultaría a sus compañeros del Pleno sobre la fecha para votar su consulta, pero después de tres sesiones privadas de la SCJN no se ha llegado a un acuerdo.

Ante la falta de claridad sobre los alcances del mecanismo de este tipo de consultas, e incluso sobre si se resolvería por votación calificada o por mayoría simple, los ministros optaron por abordar primero las

El análisis de este tema fue asignado al ministro decano, Fernando Franco González Salas, quien sólo ha expuesto a sus colegas el proyecto para resolver la propuesta del ministro presidente. En dicha propuesta advierte que prolongar el mandato de Zaldívar sería una violación grave al principio de división de poderes al atentar contra los artículos 97 y 100 de la Constitución; por ello, afirmó que "en ningún caso se podrá aplicar" el transitorio impugnado.

Aunque el propio Zaldívar comunicó a principios de agosto que no aceptaría prolongar su tiempo en el cargo, el problema legal subsiste. Según reconoció: "desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado."

En este sentido, aún es necesario que la SCJN le dé a esta situación una salida jurídica, la cual, en opinión de la mayoría del Pleno, no será por la vía propuesta por Zaldívar.

## Comienza proceso legal contra Eduardo Arellano Félix

#### **EDUARDO MURILLO**

El ex líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, será juzgado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

El sábado pasado, en audiencia realizada mediante videoconferencia en el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales, con residencia en Toluca, estado de México, Arellano Félix se reservó su derecho a declarar y su abogado defensor declinó a la opción de solicitar la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica de su cliente se resolvió en la misma diligencia.

Así, el juez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), presentó suficientes indicios de prueba con el fin de que sea sometido a juicio, por lo que dictó el auto de formal prisión, con lo cual se da inicio a su proceso legal.

Debido a que los delitos por los

que se le acusa fueron posiblemente cometidos antes de 2008, Eduardo Arellano Félix será procesado con base en el antiguo sistema penal, de carácter inquisitivo.

El narcotraficante fue detenido el 23 de agosto pasado, en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de ser deportado por autoridades estadunidenses.

Arellano Félix cumplió una condena de 15 años, de los cuales, gracias a su buena conducta, sólo pasó 13 en la prisión federal de baja seguridad localizada en Allentown, Pensilvania. Cuando llegó a territorio mexicano, fue aprehendido de nueva cuenta con el objetivo de que responda ante la justicia mexicana por nuevos cargos relacionados con sus actividades criminales.

El imputado, conocido con el mote de El Doctor, fue originalmente detenido en Tijuana, Baja California, en 2008, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en

#### AMLO Y RUTILIO ESCANDÓN INAUGURAN PLANTA DE CRÍA Y ESTERILIZACIÓN DE MOSCA DEL MEDITERRÁNEO



Al inaugurar, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del mediterráneo en Metapa, Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que este proyecto a favor de la protección y sanidad vegetal contribuye al crecimiento de la economía de las y los productores, así como al cuidado de la salud de las y los consumidores.

De la Redacción

#### Ahora, los monos de los moneros se

mueven, gesticulan, ríen, patean, palmotean, corren. Si en el papel son geniales por picantes, mordaces, atinados, irónicos...

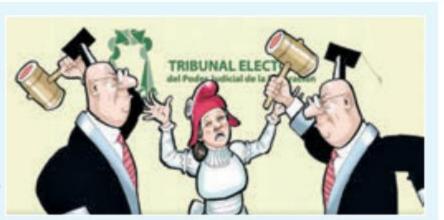

## Imagínelos en movimiento

https://videos.jornada.com.mx/video/91017890/moneros-animados-el-teatro-electoral/



#### Cancelan 27 vuelos en el AICM por Nora

Debido a las condiciones meteorológicas adversas en el océano Pacífico provocadas por el huracán Nora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que el fin de semana se cancelaron 27 vuelos con destino/ origen entre Manzanillo, Puerto Vallarta, Zihuatanejo y la capital del país.

Ayer se suspendieron seis operaciones a Mazatlán y dos a Culiacán.

El sábado se cancelaron seis rumbo a Puerto Vallarta y cinco de regreso. Se sumaron dos a Manzanillo y otras dos desde allá. Otros cuatro vuelos fueron suspendidos desde y hacia Zihuatanejo.

El tifón de categoría uno produce fuertes vientos de entre 65 a 90 km/hora y precipitaciones pluviales de hasta 100 milímetros.

César Arellano García

### Los integrantes de LA PEÑA

Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero y entrañable amigo

#### RODOLFO BECERRIL STRAFFON

Expresamos nuestro cariñoso pésame y solidaridad a su familia.

#### **DESDE EL OTRO LADO**

El conservadurismo de la Corte

ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

OS GOLPES SEGUIDOS le propinó la Suprema Corte de Estados Unidos al gobierno demócrata del presidente Biden y, de paso, a la comunidad mexicana en ambos lados de la frontera.

EL PRIMERO FUE la decisión de terminar con la moratoria que Biden había decretado para proteger a quienes alquilan una vivienda, en respuesta a la crisis económica que propició la pandemia. Posponer el pago de rentas hasta octubre le daba un respiro a los arrendatarios -cuya mayoría pertenece al sector de bajos ingresos, muchos de ellos migrantes de origen mexicano- y la posibilidad de resarcir su deteriorada economía. Los ministros conservadores de la Corte no quisieron verlo así y en su decisión prevaleció el criterio de proteger a los propietarios de inmuebles y a las agencias de bienes raíces que los administran. No hay que hilar muy delgado para entender que un buen número de quienes rentan esas viviendas en unos días tendrán que dormir en la calle.

EN SU SEGUNDA decisión, la Corte negó a Biden continuar con la política que permite a quienes solicitan asilo político esperar en territorio estadunidense y avaló la del gobierno de Trump, que estableció la espera en territorio mexicano. El gobierno de Biden ordenó agilizar los juicios mediante los que se definirá la situación migratoria de decenas de quienes han solicitado asilo, en apoyo de su propuesta. No estaría del todo equivocado pensar que la Corte suscribió las tesis de quienes se oponen a cualquier tipo de migración.

ES NOTORIO QUE ambas decisiones de la Suprema Corte se emitieron fuera de su calendario regular y se consideraron "urgentes" entre otras razones, por la presión que ejercieron los legisladores más conservadores en el Congreso. No sería extraño que la Corte emitiera un fallo fuera de su agenda contra la orden que Biden dio para que los trabajadores federales usen el cubrehocas de manera obligatoria Con ello, apoyaría la negativa de los gobernadores ultraconservadores de Florida y Texas con el fin de revertir la orden de Biden en esos y en otros estados.

DE SEGUIR ESTA dinámica, la agenda del presidente estará sujeta ya no sólo a la aquiescencia de los congresistas más conservadores, sino, por lo visto, a la indulgencia de la mayoría conservadora de la Suprema Corte, donde la imparcialidad de la justicia es una mera entelequia.

A Marcela por su admirable entereza

## Apremia la ASF a los municipios a utilizar sus fuentes de recursos

#### ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En México existe una elevada dependencia de los ingresos de los municipios que están relacionados con las transferencias federales, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y, aunque existe un fondo público multimillonario que los gobiernos locales podrían emplear para modernizar sus sistemas de recaudación y disminuir su dependencia financiera, no lo hacen.

Según los resultados de 49 auditorías realizadas por la ASF como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020, de los 86 mil 970.52 millones de pesos que en 2020 tuvo el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(Fortamun-DF), sólo 0.2 por ciento fue empleado para modernizar los sistemas de recaudación.

El Fortamun-DF fue creado en 1998 y, según la ley, los municipios y alcaldías pueden usar los recursos de este fondo para diversos temas, pero deben dar prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras.

En 2020, los recursos del Fortamun-DF se distribuyeron entre los 2 mil 450 gobiernos municipales que dispusieron de la clave geoestadística que asigna el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base en la delimitación territorial y la población, así como entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Los gobiernos locales destinaron la mayor tajada de este fondo (39 por ciento) a seguridad pública, 23.3 por ciento a servicios como la recolección de basura o el mantenimiento de vehículos y oficinas, 11.8 por ciento al pago de deudas, 7.4 por ciento a infraestructura, 7.2 por ciento a derechos por concepto de agua, 4.9 por ciento a adquisiciones y 4.4 por ciento a obra pública.

Y mientras no se ejerció el 1.3 por ciento del fondo, únicamente 0.2 por ciento se usó en fortalecer los débiles sistemas recaudatorios municipales.

Para la ASF, la baja recaudación municipal se explica por el insuficiente aprovechamiento de sus fuentes propias de recursos, sobre todo el impuesto predial, las condiciones de pobreza de los habitantes de muchas localidades que limitan las posibilidades de incrementar su captación de ingresos propios, además del costo político que significa el cobro de impuestos.

entre los municipios el uso de los recursos del Fortamun-DF en la modernización de los sistemas de recaudación locales, concepto previsto por su normativa y al cual "se le destina una proporción sumamente reducida del fondo. Ello permitiría incrementar la recaudación de recursos propios y fortalecer las finanzas de ese orden de gobierno".

Es necesario destinar recursos del fondo para apoyar en general el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios: técnicas y administrativas, entre otras. Esto, asegura la ASF, "ayudará a su vez a la mejora integral de la gestión municipal".

Sobre los reintegros a la federación de recursos no ejercidos de este fondo, la ASF apunta que es un síntoma de las "debilidades en la capacidad de gestión de los

### Fundamental, aprobar el Sistema Nacional de Cuidados: senadora

ANDREA BECERRIL

Es fundamental, sobre todo en este contexto de emergencia nacional provocada por el Covid-19, que el Senado apruebe en el presente periodo de sesiones la reforma constitucional para establecer el Sistema Nacional de Cuidados, advirtió la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher.

Explicó que la reforma reconoce el derecho de las personas a ser cuidadas, pero también el de sus cuidadores. Es, dijo, un trabajo realizado en 76 por ciento por niñas, mujeres y adolescentes, quienes dedican gran parte de su tiempo a cuidar a sus padres, hermanos u otros familiares, enfermos o discapacitados, sin recibir una remuneración económica ni tener prestaciones.

Esta reforma a los artículos 4 y 76, que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en noviembre del año pasado, eleva a rango constitucional el derecho al cuidado digno, además de establecer la obligación del Estado para promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

#### Trabajo no reconocido ni remunerado

"Esto es relevante porque somos las mujeres las que ejercemos cuidados a todos nuestros familiares, en un trabajo no reconocido ni remunerado que impacta en nuestras vidas y nuestra salud", afirmó Mícher, quien agregó que la

reforma establece la libertad que tienen las personas para decidir si quieren o no tener la obligación de cuidar a quien lo requiera, así como el derecho a distribuir su tiempo de acuerdo con sus necesidades e intereses.

Explicó que diversas naciones han avanzado en la construcción de sistemas de cuidados, sin embargo, en el país sólo la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas en condiciones de igualdad y de calidad.

La reforma, insistió, no sólo establece los derechos de las personas a ser cuidadas, sino también de sus cuidadores. Mencionó que la encuesta reciente del Inegi estima que la población de 12 años y más dedica 2 mil 796 millones de horas a la semana a cuidar enfermos y discapacitados, pero quienes llevan a cabo esta labor no reciben remuneración ni tienen garantizado el derecho a una buena salud física v emocional.

La senadora Mícher destacó que las mujeres, niñas y adolescentes que realizan estas labores caen en el círculo vicioso de la desigualdad económica y de género, debido a que cuidar a algún familiar les impide estudiar y, en general, tener una vida plena.

Las mujeres pobres, precisó, son quienes realizan una parte desproporcionada del trabajo de cuidar a personas.

"Si el trabajo de cuidados no remunerado se contabilizara, incluso si lo subestimamos, hablaríamos de 5.5 billones de pesos: 23.5 por ciento del PIB", aseguró.



## La clave de los próximos tiempos

#### **DAVID PENCHYNA GRUB**

principios de los años 90, Henry Kissinger, ex secretario de Estado en las administraciones de Nixon y Ford, anticipaba en su célebre texto Diplomacy, que uno de los factores geopolíticos a considerar durante el siglo XXI sería la tendencia global a conformar bloques regionales de naciones que compitan entre sí por hegemonía económica e influencia política.

En esta misma lógica, Kissinger afirmaba que "la Iniciativa de Empresa para las Américas, anunciada por Bush en 1990, y la batalla por un Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, firmado por Clinton en 1993, representan la política estadunidense más innovadora hacia América Latina de toda la historia, un sistema de libre comercio para todo el continente -añadía el diplomático estadunidense- con el Tratado de Libre Comercio (TLC) como paso inicial, daría a toda América un papel importante, ocurriera lo que ocurriese. Si en realidad prevalecen los principios de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) negociada en 1993 -sostenía-, el continente americano será un vital partícipe en el desarrollo económico global."

A 30 años de distancia del TLCAN, podemos decir que lo que Kissinger calificaba como 'la política estadunidense más innovadora hacia América Latina de toda la historia", ha arrojado resultados mixtos. Si bien el libre comercio ha contribuido para la prosperidad y el desarrollo de múltiples regiones e industrias, otras, como el sur de México o la histórica zona industrial del noroeste en Estados Unidos (rust belt), no se han beneficiado como se esperaba, o incluso se han

visto afectadas. Así, la idea de un TLC para toda la región no ha dejado ser una utopía.

La renegociación del acuerdo comercial que culminó en el T-MEC y los amagos proteccionistas de la administración Trump, pueden leerse como un intento por enmendar algunos de los defectos del tratado, como un gesto destinado a atender una base electoral o como una serie de ajustes necesarios para continuar con una política de Estado de largo aliento, cuyo objetivo es el fortalecimiento de Norteamérica como región económica.

México y la industria automotriz, el primer gran reto.

Además de la industria agroalimentaria, la automotriz ha sido una de los sectores que experimentaron mayor crecimiento en últimos 30 años, representando alrededor de 18 por ciento del PIB manufacturero. Su importancia la ha colocado en el centro de las discusiones y disputas comerciales. Recientemente, la aparente ambigüedad en la redacción del tratado en torno a las reglas de origen y contenido regional llevaron a la Secretaría de Economía de México a activar el mecanismo de consultas del T-MEC, al que por cierto se acaba de sumar Canadá.

La preocupación de las autoridades, la industria automotriz de nuestro país y analistas económicos pareciera concentrarse en que, ante la imposibilidad de cumplir con las reglas de origen, las empresas del sector pueden trasladarse a Estados Unidos u optar por pagar el arancel por la exportación de vehículos. En todo caso, ese escenario supondría la pérdida de competitividad para una industria que genera alrededor de 2 millones de empleos y cerca de 3 por ciento del PIB nacional.

Sin duda, se trata de un asunto de la mayor relevancia, cuya resolución satisfactoria es del interés del todos los mexicanos. No obstante, detrás de dichas disputas comerciales existe un reto aún mayor: la completa transformación de la industria automotriz a nivel global.

La electrificación de la flota vehicular y la desaparición paulatina del motor de combustión interna supone retos importantes a los que la industria productora de vehículos tendrá que adaptarse.

Los que tienen motor de combustión interna cuentan con cerca de 30 mil piezas, mientras las partes móviles en un motor eléctrico suman un poco más de 20. Gran parte del éxito de la industria automotriz mexicana radica en haber desarrollado empresas tier 1 y tier 2, y convertirse en proveedoras de autopartes no necesariamente asociadas a una marca en particular. La revolución tecnológica que supone la electrificación las obligará a competir por mercado cada vez más competido, por lo que necesariamente habrá ganadores

y perdedores en este cambio de paradigma.

Expertos, sin embargo, estiman que los vehículos eléctricos serán un paso intermedio entre el motor de combustión interna y los vehículos eléctricos autónomos. La automatización del transporte implicará retos adicionales como la reducción de la flota necesaria para el transporte, la prevalencia del transporte público, e incluso la implementación de nuevas medidas fiscales para compensar los ingresos perdidos por la reducción en el consumo de combustibles fósiles.

Se trata de un nuevo modelo de negocio en el que usuario del transporte no necesariamente tendrá que ser propietario de un vehículo, modelo que quizá se asemeje más a la suscripción de un servicio, que además, no requerirá de operadores de transporte. Las empresas del sector automotriz tendrán fuertes

presiones para transformarse en empresas desarrolladoras de software o en proveedoras de un servicio relacionado con la movilidad.

Actualmente, China tiene liderazgo en desarrollo, investigación e implementación de estas nuevas formas de transporte. La política comercial de Estados Unidos parece estar encaminada a fortalecer la región de Norteamérica y asegurar el desarrollo de una industria regional con la capacidad de competir en el futuro.

México tiene que aprovechar la recuperación económica de nuestro vecino para crear las oportunidades y permanecer competitivos.

A pesar de sus defectos, la lectura que su momento hizo Kissinger del TLCAN, hoy T-MEC, es correcta: la competencia será regional y México es y debe seguir siendo un aliado estratégico para la competitividad de América del



#### INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)

De conformidad con las atribuciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con R.F.C. IIC930329BG5, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Institucional descrita a continuación:

| No. de<br>Licitación | Requerimiento                                     | Junta de<br>Aclaraciones                                    | Lugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recepción<br>de<br>Propuestas<br>Técnicas y<br>Económicas      | Acta de<br>Fallo                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| IICA/RRAJA/2021-02   | Adquisición<br>de 18 camionetas<br>pick up nuevas | 09 de septiembre<br>de 2021<br>10:00 horas a<br>12:00 horas | Representación IICA México, Calle<br>Av. Guillermo Pérez Valenzuela No.<br>127, Edificio A, Planta Baja, colonia<br>del Carmen Coyoacán, Alcaldía<br>Coyoacán, CDMX 04100<br>Derivado de la contingencia del<br>COVID-19, la Junta de Aclaración,<br>se realizará a través del sistema<br>estipulado en el punto 3.1.3. de las<br>Bases de Licitaciones | 20 de<br>septiembre<br>de 2021<br>10:00 horas a<br>13:00 horas | 27 de<br>septiembre<br>de 2021<br>18:00 horas |

#### REGISTRO Y FECHA DE ENTREGA DE BASES

- Para participar deberán registrarse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección claudia aguitar@iica.int con la Lic. Claudia Ibeth Aguillar García, Encargado de Compras IICA México, para la licitación IICA/RRAJA/2021-02, en las siguientes fechas: 2, 3, 6, 7 y 8 de septiembre de 2021, en un horario de 09:00 horas a 15:00 horas.
- Es requisito indispensable proporcionar dentro del cuerpo del correo los siguientes datos en ese orden (razón social. RFC, contacto, teléfono y correo electrónico).
- Sólo podrán participar en la licitación, aquellas personas físicas o morales que se encuentren registrados ante la instancia estipulada en el punto citado con antelación.
- Junta de Aclaración para Licitación en mención será en forma virtual el día mencionado en el calendario, ubicación en: Oficina IICA México, Av. Guillermo Pérez Valenzuela No. 127, Col. del Carmen Coyoacán, Alcaldia. Coyoacán, Ciudad
- Para la Sesión de Aclaraciones pueden enviar sus preguntas al correo claudia aguilar@iica.int. Las mismas se recibirán en las fechas mencionadas en las bases de Licitación proporcionadas
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las propuestas presentadas por el licitante, podrán ser negociadas.
- Las adquisiciones se realizarán conforme a la disponibilidad del recurso
- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: pesos mexicanos.
- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será en: español
- La actividad principal de las personas que deseen participar en este procedimiento deberá desarrollarse dentro del ramo de prestación de servicios o venta del bien o material bajo concurso.
- No se aceptará el envio de propuestas por servicio postal o de mensajería.
- Este procedimiento de contratación no se realiza bajo el amparo de ningún tratado de libre comercio.
- Las bases son sin costo de recuperación.

ATENTAMENTE DR. JAIME DIEGO MONTENEGRO ERNST REPRESENTANTE DEL IICA EN MEXICO

#### En reconstrucción por sismos, avance de 86%, reporta Sedatu

rehabilitación de inmuebles dañados por los sismos de 2017 y 2018. tienen una avance de 86 por ciento", dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario y Territorial (Sedatu). Se ha aplicado una inversión de 33 mil 600 millones de pesos en 61 mil estructuras afectadas.

La dependencia contabilizó viviendas; hospitales; centros de salud, educativos y culturales en 807 municipios en 10 entidades. En el ámbito del empleo "se han generado casi 300 mil empleos directos y más de 350 mil indirectos", expuso en un comunicado.

"Podemos decir que ya nos encontramos al final de este largo proceso; más allá de la reconstrucción

Las "acciones de reconstrucción y de viviendas, escuelas, hospitales y templos, se ha logrado también un estado de ánimo distinto en las comunidades que sufrieron los mayores daños". También, "generar confianza, tranquilidad y con ello se contribuye a crear ese ambiente de paz que todos queremos".

El Plan Nacional de Reconstrucción se extendió a la Ciudad de México, Chiapas, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, "respetando la forma de vida de las comunidades, su cultura e identidad. Desde un principio se ha dado prioridad de atención a las localidades y regiones en las que se presentaron mayores daños.

De la Redacción



#### En la Corte, proyecto para anular penas antiaborto

#### **EDUARDO MURILLO**

El llamado derecho a la vida no puede ser usado como pretexto para negar a las mujeres servicios de salud reproductiva o limitar la interrupción legal del embarazo (ILE), así se advierte en un proyecto de sentencia que se votará en septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de tres acciones de inconstitucionalidad, una promovida contra el Código Penal de Coahuila, y dos impugnando las reformas a la Constitución de Sinaloa que incluyeron el derecho a la vida.

En el primer caso, se combaten varios artículos del Código Penal coahuilense, entre ellos el 196, que castiga con entre uno y tres años de prisión "a la mujer que voluntariamente practique su aborto".

El proyecto de sentencia presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales propone declarar inconstitucionales estas penas, pues suponen una prohibición absoluta de la ILE, aún en casos de violación o de urgencia médica.

"La norma es inconstitucional en la medida en que estableció una regla que no se relaciona con el supuesto fáctico, con la problemática que involucra en términos de la mujer lesionada, ni con la dinámica propia de una víctima de un delito", señala Aguilar. Es necesario, enfatiza, que los legisladores y la sociedad comprendan el alcance de los derechos de autodeterminación de la mujer en el caso de la ILE: "Resulta indispensable que en el discurso público acontezca un redireccionamiento en la concepción de la mujer en relación con la interrupción del embarazo, el cual debe construirse en vinculación con el derecho a decidir".

#### Vida humana

En las otras dos acciones, el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala que no es posible que los congresos estatales puedan definir sin bases científicas cuándo comienza una vida humana, y menos utilizar esa creencia para limitar los derechos de las mujeres.

"Las entidades no pueden pretextar la existencia de cláusulas de protección a la vida desde la concención (sic) para negar a las personas los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva en el ámbito de competencia estatal, ni para adoptar una legislación que endurezca las normas sobre interrupción legal del embarazo", advierte Gutiérrez.

De aprobarse estos proyectos, sería la primera vez que la SCJN resuelve acciones de inconstitucionalidad sobre la ILE y, con base en la última reforma constitucional en materia judicial, los efectos de esta decisión serían generales, esto es, que sentarían un precedente para invalidar las medidas antiaborto vigentes en otros estados.

## Desecha SCJN revisar amparo que Succar Kuri promovió contra su vinculación a proceso

#### **EDUARDO MURILLO**

El proceso por el delito de pornografía infantil calificado contra Jean Succar Kuri podrá reiniciarse, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición para revisar el amparo que el imputado promovió contra su vinculación a proceso.

En febrero de 2020 el primer tribunal colegiado del circuito 27 amparó al empresario revocando la sentencia de 112 años de prisión dictada en julio de 2016.

Según el colegiado, en dicha sentencia se hizo una mala aplicación del "concurso real de delitos", al acumular indebidamente las penas de juicios federales y locales, que se le dictaron por cada delito de los que fue hallado culpable.

Este fallo no implicaba la libertad de Succar, pero sí la revisión de su sentencia, que podría bajar a 70 años de prisión. Sin embargo, aún inconforme, el empresario solicitó

a la SCJN revisar el caso, lo cual ocasionó que su proceso quedara detenido hasta que el máximo tribunal resolviera si atraía el asunto.

El 23 de octubre pasado, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, desechó por improcedente el recurso de revisión, debido a que Succar no presentó pruebas de que se hubiera violado algún principio constitucional durante su proceso.

Aun así, el empresario sostuvo que el pronunciamiento de la SCJN era ambiguo, lo que obligó

al colegiado a solicitar al máximo tribunal copia de la certificación relativa, para verificar si el desechamiento había quedado firme.

Finalmente, la SCJN notificó al tribunal "comuníquese al órgano colegiado oficiante, que mediante la certificación de cuenta de 9 de julio de 2021, dicho acuerdo causó estado". Esto significa que el proceso para dictar la nueva sentencia contra el imputado podrá reanudarse de inmediato, sin modificar su calidad de culpable.











## Comarca Lagunera: concentración de la tierra y el agua

#### IVÁN RESTREPO

n octubre de 1936, bajo la vigilancia personal del presidente Lázaro Cárdenas del Río, se llevó a cabo el reparto de los latifundios que existían en la Comarca Lagunera. Fue una de las acciones más decididas de su mandato. Con la tierra expropiada se formaron ejidos colectivos, la forma más indicada teniendo en cuenta las condiciones económicas de las unidades de producción existentes antes del reparto. Pese a los errores técnicos, agravados por la sobrepoblación y la falta de agua para riego, numerosos ejidos lograron satisfactorios resultados.

Pero a partir de 1941, las instancias oficiales no los apoyaron debidamente. Incluso le crearon dificultades por razones políticas y se impuso una estrategia de aumento de la producción a cualquier costo, pero no en la distribución de los beneficios que dejaba. Agreguemos la corrupción en el andamiaje burocrático de la banca agropecuaria y que también tocó a líderes agrarios.

La región lagunera se integra con cinco municipios de Coahuila (Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca; y cuatro de Durango: Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo. Su población suma ya 1.8 millones de habitantes, de los cuales 1.2 millones residen en el corredor urbano que conforman Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. En seis décadas la población lagunera se triplicó,

agravando los problemas de agua. Y es que en la región las lluvias son escasas y aleatorias. Por ello depende de los ríos Nazas y Aguanaval y del líquido del manto freático. La corriente del Nazas la regula la presa Lázaro Cárdenas, y la del Aguanaval, la Francisco Zarco. Esas corrientes aportan abundante aluvión rico en materias vegetales de alta fertilidad en beneficio de unas 150 mil hectáreas.

Por décadas, el algodón fue el principal cultivo de La Laguna (casi 80 por ciento), seguido del trigo. Aunque se siembran, ahora predomina la alfalfa y otros forrajes, además de melón, sandía, tomate, cebada, chile y vid. Dependen del agua de los ríos citados y de la del subsuelo. Gracias a la alfalfa, en unas cuantas décadas La Laguna se convirtió en la principal cuenca lechera del país. Una marca, Lala, su insignia. Y en muy buena parte porque los ejidatarios vendieron sus parcelas (o las rentan) y sus derechos de agua. Así, las leyes del mercado, con el visto bueno del gobierno federal, lograron la concentración de la tierra y el agua para siembras destinadas a la ganadería lechera.

En el colmo, durante su mandato, el presidente Vicente Fox Quesada designó como responsable de administrar el agua en el país al principal protagonista de dicha concentración: Eduardo Tricio, ahora protagonista de un nuevo programa oficial: Agua Saludable para La Laguna. Lo de saludable se justifica, debido a la explotación irracional del manto freático, el agua contiene arsénico, un problema que lleva medio siglo sin ser resuelto. En la



Durante su mandato, Vicente Fox designó como responsable de administrar el agua en el país al principal protagonista de dicha concentración: Eduardo Tricio. ahora protagonista de un nuevo programa oficial: Agua Saludable para La Laguna

lucha por terminar con ese grave problema, lleva años luchando Francisco Valdés Pérezgazga, al lado de Magdalena Briones, descendiente de los fundadores de Torreón. Además, fueron ellos y los grupos ecologistas los que lograron el cierre de la planta de Peñoles en esa ciudad, al demostrar la grave contaminación por plomo que ocasionaba.

Como en 1936, el agua sigue como factor clave de esa importante región. Tanto por su concentración en negocios de gran alcance, su mal uso, su distribución y reúso. La actual administración busca resolverlos imponiendo el citado proyecto. La Jornada ha informado sobre la oposición que tiene de los grupos ecologistas, como el encabezado por Pérezgasga, y la molestia presidencial por dicha oposición.

Para aclarar dudas y escuchar la opinión de quienes cuestionan el contenido de Agua Saludable para La Laguna, el viernes pasado comenzaron en la ciudad de Lerdo, foros de discusión con el fin de "identificar inquietudes", aclararlas y construir acuerdos sobre su viabilidad. Terminarán el próximo 10 de septiembre.

Quienes participan en dichos foros, y en especial los funcionarios, bien harían en consultar un documento que no ha perdido vigencia. Me refiero al amplio trabajo de investigación que Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero del Presidente, realizó en La Laguna. Sus frutos los publicó el 2 de julio de 2002 nuestro diario. Y con un encabezado que resume el problema: "La ley Lala en La Laguna: la industria lechera acaba con el agua".

## Ostula: el tiempo de los pueblos

#### RAÚL ROMERO\*

l año 2011 fue uno de los años más atroces para la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán. El 6 de octubre, aproximadamente a las 9 de la noche, en el poblado de Xayakalan, Pedro Leyva fue asesinado por un grupo de paramilitares. Pedro tenía 34 años y era un hombre clave en e proceso organizativo: era miembro de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y representante de su comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Dos meses después, el 6 de diciembre de 2011, una caravana compuesta por periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, que participarían como observadores en una consulta de la comunidad, fue asaltada por un comando paramilitar cuando salía del poblado de Xayakalan. Las 12 personas que integraban la caravana fueron secuestradas, amenazadas y luego puestas en libertad,

excepto una: don Trinidad de la Cruz Crisóstomo. A don Trino, como cariñosamente le llamaban sus compañeros, lo torturaron y luego asesinaron. Don Trino era uno de los líderes históricos de la resistencia de Ostula: su trabajo también era clave dentro de la comunidad y entre su comunidad y otras comunidades de la región y del país.

Sólo en 2011, al menos 14 integrantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula que participaban de la lucha por la defensa de sus territorios fueron asesinados y una persona más fue desaparecida. En total, hoy día, la comunidad cuenta 35 comuneros asesinados y cinco desaparecidos.

La lucha que ha librado en los últimos años la comunidad de Ostula es emblema de nuestros tiempos. En junio de 2009, los pueblos Nahua de Ostula y de otras regiones del país, junto a pueblos Wixárika, Purhépecha, Binnizá, Hñahñuu, Coca, Tzeltal, Ñu Sabi y Rarámuri, dieron a conocer un manifiesto en el que reiteraron su empeño por continuar ejerciendo su "derecho histórico a la autono-



Ostula y
las comunidades
que la
acompañan en la
resistencia
han
pagado
con mucho
dolor
la defensa
de su
territorio

mía y libre determinación". Unas semanas después de dar a conocer el documento, miles de comuneros de Ostula se dieron a la tarea de recuperar cientos de hectáreas de tierra que tenían en su poder caciques y "pequeños propietarios".

El ecosistema característico de la región es codiciado por empresarios del turismo, de la minería, del crimen organizado, de las maderas preciosas... Además, Ostula se encuentra en un área estratégica: entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes de México y el tercero y décimo tercero, respectivamente, de América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 2019.

En esa defensa del territorio y de la vida, el pueblo de Ostula enfrenta enemigos legales e ilegales que, de manera coordinada, estuvieron a punto de eliminar la resistencia a base de plomo y terror. Pero no fue así. La comunidad sigue resistiendo y, lejos de lo que podría pensarse, más y más comunidades se han sumado al proceso organizativo.

Así quedó demostrado el pasado 13 de agosto, cuando miles de personas salieron a las calles del municipio de Aquila, para exigir desde allá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga su caso y resuelva en su favor el reconocimiento de su territorio. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, María de Jesús Patricio Martínez, indígena nahua y vocera

del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, entregó en las oficinas de la SCJN un amicus curiae, una herramienta jurídica con la que la comunidad de Ostula, acompañada de la opinión de personas especialistas y del ámbito de la academia de México y de otros países, aportan elementos que sustentan la propiedad comunal del predio conocido como San Diego Xayakalan.

Las tierras y playas que hoy tienen en propiedad comunal los nahuas de Ostula son paradisiacas. Los plantíos de jamaica y papaya son la antesala a lugares en los que las tortugas llegan a desovar. Los productos del mar también son abundantes. Es en ese lugar sobreviven y se impulsan proyectos autogestivos de turismo, decididos y administrados de manera comunitaria.

Ostula y las comunidades que la acompañan en la resistencia han pagado con mucho dolor la defensa de su territorio. Hoy, como ayer, continúan la batalla por todos los medios posibles. Apelan a los órganos de justicia del país para ganar también por esa vía el reconocimiento de lo que les pertenece. En su territorio, se apoyan en la organización de base, comunitaria. Organizados han logrado sobrevivir y resistir a la guerra que contra ellos desataron. Ostula es emblema del tiempo nuevo que vivimos: el tiempo de los

\*Sociólogo. @RaulRomero\_mx

## ● La Jornada Lunes 30 de agosto de 2021

## DEENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



▲ El Premio Nacional Carlos Montemayor 2021 se entregó ayer. Creado para reconocer y proteger a personas en riesgo por su labor en beneficio de los sectores más marginados, así como a quienes han contribuido desde las ciencias, artes y periodismo "a dar voz a los que históricamente han sido silenciados", distinguió a las familias Tecla Parra, Jiménez Sarmiento, Gallangos Cruz, Gorostiola Toriz, Cabañas y

Corral García, víctimas de la *guerra sucia*. En la imagen, el historiador Erique Semo, quien recibió el galardón, y Susana de la Garza, presidenta del comité organizador y viuda del autor de *Guerra en el paraíso*. Foto Roberto García Ortiz

**REAL MADRID OFRECE 180 MDE POR EL GALO** 

## Doblete de Mbappé da triunfo al PSG en el debut de Messi

El argentino entró de cambio por Neymar y no logró adornar su estreno con gol

AP, AFP Y EUROPA PRESS

Entre ovaciones y en medio de gran expectación, el astro argentino Lionel Messi debutó ayer con el París Saint Germain en visita al Reims. Los reflectores estaban sobre la Pulga, pero fue Kylian Mbappé quien, con un doblete, dio la victoria 0-2 a los parisinos.

El modesto Stade Auguste Delaune, con apenas 20 mil butacas, se engalanó y lució pletórico por la presencia del PSG y su constelación de estrellas encabezada por Messi, quien entró de cambio al minuto 66 en lugar del brasileño Neymar. El cuadro comandado por Mauricio Pochettino es líder de la Ligue 1 con un pleno de 12 puntos.

Sin embargo, ahora la preocupación se centra en si podrá seguir contando con el talento y la explosividad en el ataque del francés Mbappé, ya que el martes se cierra el mercado de fichajes y en la mesa está una oferta de 180 millones de euros del Real Madrid.

Lionel Messi, de 34 años, saltó a calentar al minuto 58 e ingresó por Neymar, su amigo y ex compañero del Barcelona, a los 66 minutos. Compartieron un abrazo mientras una multitud de camarógrafos captaba el instante y el público aclamó al argentino, quien inició así su paso por el futbol francés, aunque no pudo estrenarse con un gol.

Sentado en el banquillo junto a su compatriota Leandro Paredes, la presencia de Leo generaba el interés de fotógrafos y aficionados. Pese a jugar fuera de casa, era ovacionado y recibía aplausos, mientras él respondía con un pulgar levantado, como señal de complicidad.

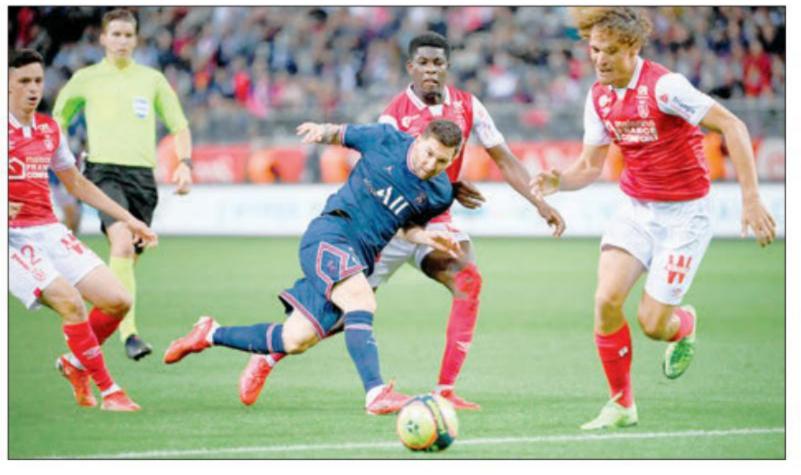

El mes pasado, Messi se proclamó campeón con la albiceleste en la Copa América, y hace tres semanas fichó con el PSG tras el fracaso de sus negociaciones para firmar un nuevo contrato con los blaugranas.

En la cancha Mbappé ya había resuelto el partido. Cabeceó al fondo de la red un centro de Angel Di María a los 15 minutos y luego empalmó un centrode Achraf Hakimi a los 63 para sumar 135 goles desde que llegó al PSG en 2017. Resta por ver si disputó su último juego con los galos.

La Pulga compartió ataque con Mbappé, con quien plasmó un par de conexiones, aunque sin mucho protagonismo. En total disputó una media hora de partido (25 minutos de tiempo reglamentario y 6 de tiempo adicional).

La siguiente cita del PSG será el 11 de septiembre contra el Clermont y allí Messi se estrenaría en su nueva casa, el Parque de los Príncipes. Ello será después del largo viaje a Sudamérica para los próximos partidos de Argentina en las eliminatorias al Mundial 2022.

Detrás del PSG en la tabla de clasificación está el Angers con 10 puntos, que ganó este domingo 2-0 al Rennes (8º) con un gol del joven de 17 años Mohamed Ali Cho.

Por su parte, el Mónaco y el Lille (defensor del título) registraron este domingo sus primeras victorias por 2-1 frente a Troyes y Montpellier, respectivamente.

En Troyes, un doblete del joven centrocampista Sofiane Diop (40 y 58) devolvió la tranquilidad al equi-

Messi inició su paso en el futbol francés y comenzó a ser una pesadilla para quienes intentaron frenarlo. Foto Afp

po monegasco dirigido por Niko Kovac. El Troyes queda colista con un punto, mientras que el conjunto del Principado está en la posición 14, con cuatro puntos. Por su parte, el Lille (10°) suma cinco unidades tras vencer al Montpellier (11º), que se queda con cuatro.

### Pumas sufren tres expulsiones y pierden 2-1 ante Toluca

DE LA REDACCIÓN

Pumas vivió una tarde desastrosa en el estadio Nemesio Diez, donde fue abucheado tras perder 2-1 ante Toluca y sufrió la expulsión de tres jugadores que lo deja en desventaja de cara al partido contra Chivas. En tanto, Los Bravos siguen sin victoria al caer 2-0 ante Santos Laguna.

La victoria de la semana anterior frente al Puebla resultó un espejismo, los auriazules volvieron a las andadas y están entre los coleros de la clasificación con cinco puntos luego de siete fechas, mientras los Diablos Rojos suman 14 unidades.

El equipo de la UNAM tomó la

delantera cuando Juan Dinenno ra la visita, hasta que al minuto 14 Pumas quiso reaccionar, pero lo su visita al Santos Laguna. A Ciutos; sin embargo, los escarlatas dieron la vuelta con tantos de Rubens Sambueza al 19' y de Alexis Canelo al 70'. Por los del Pedregal fueron expulsados Alan Mozo (15'), Ángel García (75') y Dinenno cuando ya había concluido el juego por hacer reclamos.

Los auriazules saltaron a la cancha con actitud aguerrida y al minuto seis Haret Ortega metió zancadilla en el área a Dinenno. El silbante César Ramos decretó la pena máxima y el propio Juan Ignacio realizó de forma impecable la ejecución desde los 11 pasos.

El panorama era inmejorable pa-

anotó por la vía penal a los 8 minu- Alan Mozo, de forma imprudente. encajó los tachones sobre la rodilla de Sambueza y recibió cartón rojo.

Toluca aprovechó la ventaja numérica y pronto logró el empate en un contragolpe que culminó con envío de Sambueza hacia el primer poste. Tras el descanso, los choriceros mantuvieron la iniciativa y marcaron el tanto del triunfo en una acción de fantasía.

Raúl López avanzó por el costado derecho, sirvió para Sambueza, quien centró hacia el primer poste ante el arribo de Alexis Canelo, quien definió con vistoso taconcito para dejar sin oportunidad al guardameta Alfredo Talavera.

hizo con más impetu que táctica y Ángel García recibió cartón rojo luego de trabar con la rodilla a Diego Rigonato.

Tras el pitazo final, Dinenno buscó al silbante para hacer reclamos y el nazareno le mostró la tarjeta roja.

El técnico auriazul, Andrés Lillini, anunció que suplirá las ausencias con jugadores de fuerzas básicas. La salida del director deportivo Jesús Ramírez, ocurrida hace cuatro días, "no nos hace bien. Hoy los insultos me los llevo yo, hay que ponerle el pecho a las balas", dijo.

El técnico Ricardo Ferretti sigue sin ganar. Los Bravos son sotaneros con dos unidades tras caer 2-0 en dad Juárez le expulsaron a Martín Olivera al 51'; enseguida Torreón encajó el 1-0 cuatro minutos después por conducto de Félix Torres y el segundo tanto fue de Alessio Sergio al 90. Los albiverdes llegaron a

#### Sacapuntas

Messi le da vida a la liga francesa

#### DAN VICTORIA A VERSTAPPEN; CHECO, ÚLTIMO

## Por mal clima, el Gran Premio de Bélgica dura apenas dos vueltas

**EUROPA PRESS Y AFP** 

SPA-FRANCORCHAMPS

Fue un día que será recordado por lo tempestivo, la larga espera para iniciar y la brevedad, ayer ocurrió la carrera más corta de la historia de Fórmula Uno. Una lluvia inclemente, tarde gris de mucho viento y poca visibilidad, el Gran Premio de Bélgica apenas tuvo un par de vueltas, la cuota mínima para darla por válida, y fue terminada para repartir la mitad de los puntos que estaban en disputa. Era imposible competir en esas condiciones climáticas. Era eso o la cancelación.

El circuito de Spa sorprendió con cinco horas de incesante lluvia que truncó el inicio programado para las tres de la tarde. El retraso de tres horas trajo, sin embargo, un ensayo de uno a uno por la pista mojada y con poca visibilidad que no mejoró pese a la espera.

Después de liderar dos vueltas detrás del coche de seguridad, el holandés Max Verstappen de Red Bull fue declarado campeón. Su compañero de equipo, Sergio Pérez, sufrió un choque en el calentamiento previo, pero el retraso le permitió hacer reparaciones y entrar en ese fragmento de carrera para terminar en el último puesto. En otras condiciones, el mexicano habría abandonado.

Verstappen fue vencedor por sexta vez esta temporada y sumó 12.5 puntos para quedarse a tres del líder del Mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), quien quedó tercero.

El también británico George Russell fue segundo, dando el primer podio a Williams, además de nueve puntos. Las posiciones las marcó la parrilla de salida confeccionada el día anterior, clave este domingo en la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1. El panorama no invitaba a un final feliz, aunque mucha afición congregada en Spa no perdió la esperanza bajo la lluvia.

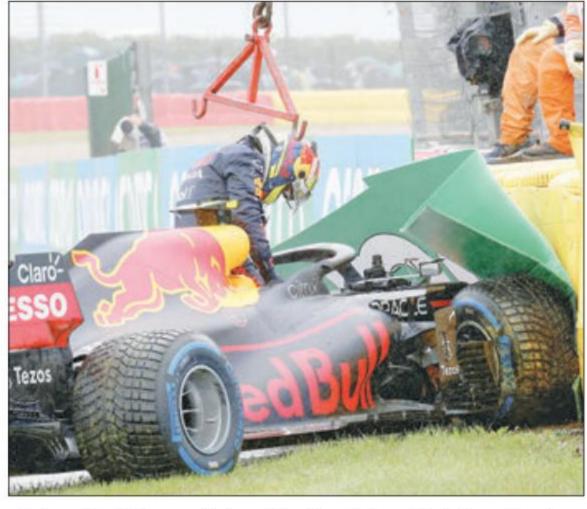

El choque de Sergio Pérez ocurrió antes del inicio programado a las tres de la tarde, durante las vueltas de calentamiento y ese fue el primer aviso de que las cosas no marchaban bien para nadie. La bandera roja parecía cosa de minutos; media hora después trajo una suspensión de tres horas, durante las cuales la visibilidad siguió siendo nula, y se reanudó para un desenlace bastante artificial.

"Es una pena no dar más vueltas, pero las condiciones eran delicadas", estimó Verstappen; "el mérito es de los aficionados que aguantaron en el circuito todo el día bajo lluvia, con el frío y el viento. Son los grandes ganadores hoy".

"Espero que le devuelvan el dinero a los aficionados", afirmó Hamilton.

"Estoy un poco confundido, ¿por qué reanudar la carrera cuando durante la pausa la meteorología no había mejorado?", se preguntó. "Es bastante horrible. No llega a

ver el monoplaza que está delante de mí y hay aquaplaning (imposibilidad de control del vehículo sobre pista mojada)", estimó el británico Lando Norris, de McLaren.

A falta de una carrera de verdad, las imágenes de televisión filmaron

A Sergio Pérez sufrió un choque en las pruebas de calentamiento, pero el retraso de tres horas permitió a Red Bull reparar su auto y que compitiera, aunque culminó en el vigésimo lugar. Foto Ap

durante la tarde a los espectadores en la grada, que pasaban el tiempo entre hot-dogs y papas fritas.

Algunos empleados del circuito se divertían incluso jugando a la petanca al borde de la pista. Fue casi el único deporte que se pudo ver este domingo en Spa-Francorchamps.

#### Alvarez anota en goleada del Ajax

El mexicano Edson Álvarez anotó su primer tanto de la temporada en la Eredivisie y lo hizo en la goleada de su equipo, el Ajax, por 5-0 sobre el Vitesse, en duelo correspondiente a la tercera jornada del campeonato, donde los de Ámsterdam son segundos en la tabla general, a dos puntos del líder PSV (nueve unidades). Al minuto 31, con un cabezazo certero, el canterano del América consiguió el 2-0 en favor de los suyos.

De la Redacción

#### Barcelona se lleva tres puntos y comparte la cima

BARCELONA. En Camp Nou, Memphis Depay anotó el gol del triunfo del Barcelona (4°) ante el Getafe (2-1) en el encuentro de la tercera fecha que abrió la jornada dominical de La Liga y que dejó al conjunto azulgrana con un grupo de seis equipos en total que comparten la cima con siete unidades, incluido el Atlético de Madrid, que empató de visitante ante el Villarreal (2-2). En la victoria, el mexicano José Juan Macías tuvo minutos con los azulones, que hilvanaron su tercer descalabro, al ingresar al 76'. Antes, el Osasuna venció 3-2 al Cádiz y Rayo Vallecano (10º) goleó 4-0 al Granada.

#### Lozano, titular en triunfo del Nápoles

El Nápoles, con el mexicano Hirving Lozano desde el arranque por primera, venció 2-1 al Génova, que no contó con la presencia de Johan Vásquez, este domingo en la segunda jornada de la Serie A. Con seis puntos, el Napoli comparte el liderato, pero es quinto por una peor diferencia de goles con la Lazio (1°), Inter (2°); además de la Roma (3°) y Milán (4°), que golearon al Salernitana (4-0) y Cagliari (4-1, respectivamente. El Sassuolo empató 0-0 contra la Sampdoria.

Afp

#### Tottenham, líder de la Premier League

LONDRES. La tercera fecha de la Premier League se cerró ayer con el Manchester United ganando 1-0 en la cancha del Wolverhampton, que sigue sin sumar un solo punto. El mexicano Raúl Jiménez, delantero de los Wolves, volvió a disputar por tercer encuentro consecutivo todos los minutos. Con pleno de victorias, Tottenham venció 1-0 al Watford y el Burnley empató 1-1 con el Leeds. El United (3º) iguala las siete unidades del Chelsea (4º), Liverpool (5°), West Ham (2°) y Everton (6°) en una clasificación que lidera el Tottenham.

### Chivas gana 2-0 al sotanero Mazatlán y es líder femenil

DE LA REDACCIÓN

Con un plantel alterno, las Chivas mantuvieron el invicto y el liderato, arriba de las Rayadas, al derrotar 2-0 a un Mazatlán que sigue hundido en el sótano en la jornada siete de la Liga Mx Femenil. Las rojiblancas hilaron seis triunfos para alcanzar 19 unidades mientras las sinaloenses apenas cuentan con un punto.

El Guadalajara no falló ante los pronósticos y en seguida tomó el control en las instalaciones de Verde Valle para mecer las redes cuando el reloj marcaba cinco minutos.

Alicia Cervantes mandó un centro que pegó en el travesaño y en

el rebote apareció Gabriela Valenvencer a la arquera Mariana Zárraga. Poco después, Norma Gaitán intentó responder por Mazatlán, pero el esférico se perdió por un costado

Para Chivas fue fácil continuar con el dominio frente a un Mazatlán desconcertado y a los 20 minutos soltó otro cañonazo que sentenció el duelo a su favor.

Miriam Castillo cedió el esférico a Carolina Jaramillo, quien se quitó una marca para lanzar un riflazo de zurda desde fuera del área que llegó directo a las redes. La tapatía festejó el golazo con los brazos arriba mientras sus compañeras la abrazaban.

carse a la meta del rival hasta que Yuzara López disparó, pero el balón fue detenido por la guardameta rojiblanca Celeste Espino.

La escuadra tapatía aceleró en los últimos minutos de la primera parte y Alicia Cervantes buscó el gol con un potente disparo que se estrelló en el arco.

El complemento fue para las rojiblancas, que se mantuvieron al acecho de la meta rival. Joseline Montoya mandó un tiro que se fue por arriba del travesaño. Cerca del final, Rubí Soto y Atzimba lanzaron ataques pero el gol se les negó.

Mazatlán intentó descontar pe-

El ritmo bajó unos instantes y ro no logró superar a la defensa de la temporada, al tiempo que no ha conseguido disfrutar de un triunfo.

Al término, Édgar Mejía, técnico de Chivas dijo que "era importante conseguir el resultado y aunque no nos gustó mucho nuestra actuación, es normal que el equipo se desdibuje cuando hay tantos cambios, pero estamos listos para el duelo contra Atlas" para la próxima jornada.

Miguel Hernández, estratega de Mazatlán, indicó que trabajan en el área sicológica y lamentó las bajas y lesiones que afectaron al inicio de la temporada, "Debemos ser positivos, insistir y mejorar", apuntó

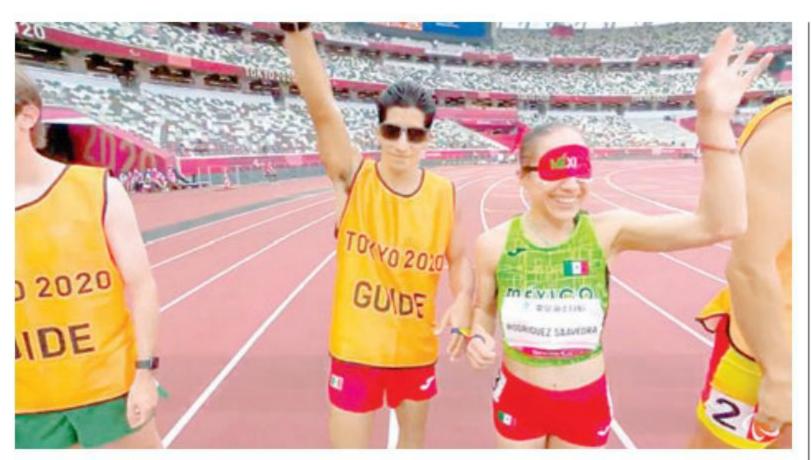

#### ESTABLECIÓ MARCA MUNDIAL EN MIL 500 METROS

## Mónica Rodríguez conquista medalla de oro; la número 100 para México

DE LA REDACCIÓN

La corredora Mónica Rodríguez batió el récord mundial en los mil 500 metros T11 con 4.37.40 minutos para llevarse el oro y darle a México su medalla número 100 en la historia del deporte paralímpico.

La jalisciense invidente y su guía Kevin Aguilar hicieron trizas la marca anterior que pertenecía a la china Jin Zheng de 4.38.92, impuesta en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

La presea de plata fue para la sudafricana Louzanne Coetzee (4.40.96) y la keniana Nancy Chelangat Koech obtuvo el bronce (4.45.58).

Por su parte, la judoca Lenia Ruvalcaba ganó la tercera medalla paralímpica para su colección sin poder defender con éxito el cetro de la categoría en -70 kilogramos.

"Me voy con bronce, desafortuna-

damente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón está aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías", expresó.

La jalisciense, quien padece debilidad visual, derrotó por ippon a la turca Raziye Ulucam para subir al podio, luego de su victoria en combate previo contra la griega Theodora Paschalidou en el repechaje.

Ruvalcaba, de 35 años, perdió en cuartos de final con Ina Kaldani, de Georgia, quien accedió a la ronda por el título y sucumbió frente a la brasileña Alana Maldona, la nueva campeona.

"El mes pasado fue bastante complicado, no pensé que iba a llegar aquí a Tokio por la situación del Covid-19, y de pronto se logra esta medalla", comentó Lenia, quien dedicó la presea a su primer entrenador Agustín Cruz, fallecido

Por su parte, el veracruzano Die-

go López se colgó su primera medalla paralímpica con el bronce en los 50 metros dorso S3 en el Centro Acuático.

En su segunda participación de estos certámenes, el abanderado de la delegación cronometró 45.66 por delante de Jesús Hernández (45.75), quuien terminó cuarto, luego de que la víspera ganó la dorada en 150 combinados.

"Ese golpe en la cabeza que me di en el toque valió la pena, estoy feliz de la vida por este logro y voy a dar lo mejor de mí para las prue-bas siguientes", expresó el apodado Misil xalapeño'.

Con los bronces de Lenia y Diego ya son cinco metales de ese color del contingente tricolor que acumula tres oros en la justa japonesa.

También finalistas fueron Haidee Aceves (1.07.66), séptima en 50 dorso S3,

Cristopher Tronco (5.08.34) concluyó en el octavo sitio en 200 li-

La corredora con debilidad visual Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar se impusieron en la prueba de los mil 500 metros.

Foto tomada de la cuenta de Twitter del Comité Paralímpico Mexicano @COPAME

bres S2 y Naomi Somellera (5.54.31) ocupó la plaza ocho en 400 libre S7.

En tanto, Leonardo de Jesús Pérez se ubicó en la quinta posición de la final de mil 500 metros T52 con 3.54.82 minutos, su mejor crono de la temporada.

En Boccia, el monarca panamericano Eduardo Sánchez remontó y venció 7-5 al británico David Smith, número uno del mundo, en la fase de grupos, donde el jalisciense acumula un revés, y espera ganar el siguiente encuentro para avanzar a los cuartos de final en el Centro de Gimnasia de Ariake.

#### Conmueve llegada de afganos a la villa

TOKIO. La taekwondoista Zakia Khudadadi y el atleta Hossain Rasouli, los afganos que arribaron a Tokio para los Juegos Paralímpicos desde París, luego de su evacuación en Kabul, hicieron una llegada extremadamente conmovedora" a la villa. "Los dos están aquí para cumplir sus sueños y envían un mensaje muy fuerte de esperanza a muchos otros deportistas del mundo", dijo el portavoz del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Craig Spence.

Afp y Europa Press

#### Murió Jacques Rogge, ex presidente del COI

PARÍS. La familia olímpica está de luto tras el deceso de Jacques Rogge a los 79 años. El belga dirigió el Comité Olímpico Internacional de 2001 a 2013. "Fue un presidente dedicado, que contribuyó a modernizar y transformar el COI. Permanecerá en el recuerdo por fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes y por haber creado los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue ferviente defensor del deporte limpio y luchó sin descanso contra el dopaje, recordó Thomas Bach, actual dirigente del organismo. La bandera del COI será izada a media asta durante cinco días en la sede de Lausana, y se hará extensivo en los países agremiados en señal de respeto y duelo.

AfpyAp

#### Mexicana Adriana Jiménez gana plata en la Serie Mundial

Luego de dos años de ausencia en las competencias por la pandemia, la mexicana Adriana Jiménez ganó la medalla de plata en la Serie Mundial de Clavados de Altura (20 metros) que se celebró en Mostar, Bosnia y Herzegovina. La australiana Rhiannan Iffland se adjudicó la prueba, mientras el tercer lugar fue para la canadiense Jessica Macaulay.

De la Redacción

#### Djokovic y Osaka, favoritos en US Open

NUEVA YORK. Novak Djokovic es el gran favorito para ganar el Abierto de Estados Unidos y completar el Grand Slam en un año de los cuatro torneos, mientras la japonesa Naomi Osaka buscará revalidar el título en Flushing Meadows. El serbio fue expulsado en 2020 tras golpear una pelota que dio en la garganta a una oficial de línea. Número uno del mundo, deberá cuidarse del ruso Daniil Medvedev (2), el griego Stefanos Tsitsipas (3), y el campeón olímpico y cuarto sembrado, el alemán Alexander Zverev, ganador del Masters 1000 de Cincinnati.

### China mantiene liderato y Latinoamérica cosecha metales

**AFP Y PRENSA LATINA** 

TOKIO

China refrenda que es potencia deportiva y en los Juegos Paralímpicos de Tokio sigue con la cosecha de presas. En el atletismo femenil, en la prueba de 200 metros T36, Yiting Shi sumó otro oro para su país (con 46 doradas hasta el momento), mientras la plata fue para la neozelandesa Danielle Aitchison y el bronce para la argentina Yanina Martínez. La rosarina, medalla de oro en Río de Janeiro 2016, terminó

en cuarta posición, pero la descalificación de la alemana Nicole Nicoleitzik, quien estaba tercera, le permitió quedarse el bronce.

También hubo fiesta latinoamericana con el 1-3 para Ecuador en lanzamiento de bala clase F20. La balista ecuatoriana Poleth Isamar Mendes regaló a su país el primer título paralímpico en Tokio 2020, v batió el récord mundial de 14.10 de la polaca Ewa Durska, conseguido el 16 de junio de 2016. Su compatriota Anais Méndez logró la presea de bronce y la plata fue de la ucraniana Anastasiia Mysnyk.

Latinoamérica ganó un bronce en atletismo del colombiano Jean Carlos Mina en los 100 metros, categoría T13, para discapacitados visuales. El oro fue del irlandés Jason Smyth y la plata para el argelino Skander Djamil Athmani. En natación, la región cosechó cinco medallas en la quinta jornada, encabezada por Brasil con dos de oro y una de bronce. Subieron a lo más alto del podio, Maria Carolina Gomes en los 50 metros libre, clase S13; Gabriel Geraldo dos Santos en los 200 del mismo estilo, categoría S2, y el tercer puesto correspon-

dió a Beatriz Borges en los 100 metros(SB14).

Gomes ganó la presea de oro de una modalidad para discapacitados visuales, seguida de la representante de Rusia Anna Krivshina, plata, y bronce de la italiana Carlotta Gilli.

Dos Santos fue escoltado por el chileno Alberto Abarza, con la plata, y el nadador ruso Vladimir Danilenko, medallista de bronce.

El botín brasileño cerró este domingo con el bronce de Borges. La corona recayó en la española Michelle Alonso, mientras la plata fue de la británica Louise Fiddes.





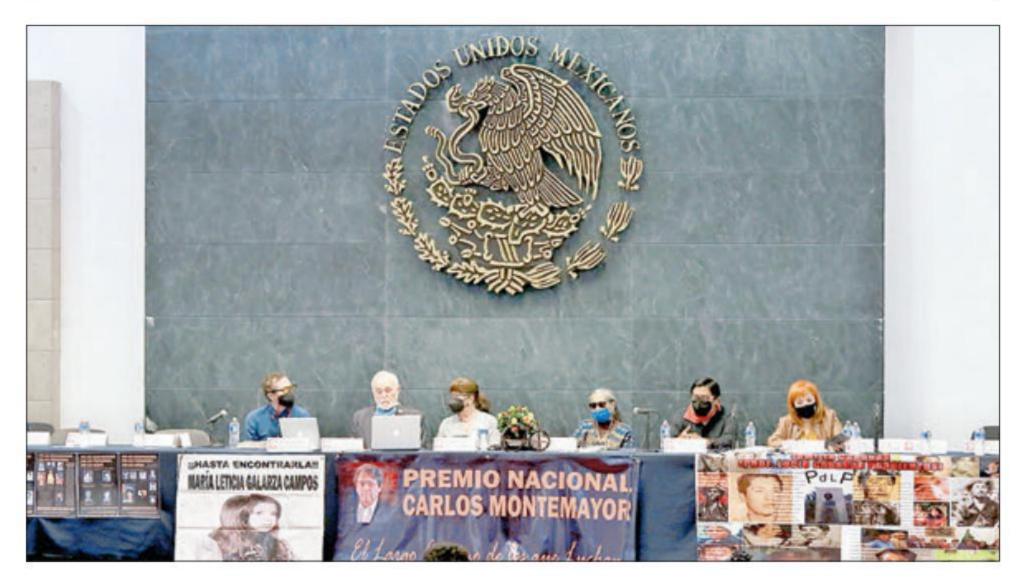

## El Premio Nacional Carlos Montemayor honra a los luchadores sociales caídos

Ayer se entregó el reconocimiento que evoca el legado del intelectual de Parral // Se otorga a quienes desde las ciencias, el periodismo o las artes dan voz a los que han sido silenciados, señaló Susana de la Garza

#### REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

El Premio Nacional Carlos Montemayor 2021 se entregó este domingo en una ceremonia que hizo patente el legado del intelectual y creador chihuahuense (1947-2010), comprometido con los movimientos sociales del país y la difusión de la cultura de los pueblos originarios. Asimismo, se recordó la represión contra familias de opositores durante casi medio siglo y su lucha por la verdad y la justicia.

En el Complejo Cultural Los Pinos cada mención de las personas
que lucharon por un país mejor y
fueron víctimas de la guerra sucia
fue respondida con aplausos que
expresaban dolor, admiración y
respeto, en el contexto del Día
Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, que se
conmemora hoy.

El reconocimiento fue entregado a representantes de las familias Tecla Parra, Jiménez Sarmiento, Gallangos Cruz, Gorostiola Toriz, Cabañas y Corral García, quienes hablaron de la gran cantidad de injusticias que sufrieron por la participación de algunos de sus integrantes en el movimiento armado de izquierda; asimismo, exigieron el esclarecimiento de los delitos cometidos en su contra.

Susana de la Garza, presidenta del comité organizador, explicó que "esta gran fiesta de reconocimiento" surgió en 2010 por la necesidad de proteger a luchadores sociales en riesgo por su trabajo en beneficio de los sectores más marginados de la sociedad.

"Asimismo, (el Premio Nacional Carlos Montemayor) se otorga a personas que contribuyen desde las ciencias, las artes o el periodismo a dar voz a los que históricamente han sido silenciados."

Recordó a integrantes del comité organizador que han fallecido durante los 11 años de desarrollo del premio, como Salvador Gaytán, del Movimiento 23 de Septiembre; Fausto Trejo, del Comité del 68; Luis Sosa, del movimiento ferrocarrilero, y, hace unos meses, Mario Cartagena, El Guaymas, integrante del Comité Eureka y de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Relató De la Garza que ante la detención de Miguel Nazar Haro, en 2004, Montemayor, quien fuera su esposo, dijo: "ahora toca al Poder Judicial cumplir con una específica responsabilidad: no confundir la integridad del Estado con la impunidad de un gobierno; no encubrir la impunidad del México de ayer ni del México de hoy".

#### Semo, galardonado

El historiador Enrique Semo (Bulgaria, 1930), quien fue uno de los galardonados, refirió en entrevista con La Jornada que Carlos Montemayor fue y es "un intelectual de primera. Excelente en muchos estilos creativos y de pensamiento. No se le ha dado el relieve que merece porque siempre fue independiente de los gobiernos. Además, gran parte de su literatura está dedicada a las guerrillas de Chihuahua, Guerrero y Chiapas".

Durante la recepción del reconocimiento, Semo expresó sentirse muy honrado y conmovido hasta las lágrimas por obtener el reconocimiento, "cuyo nombre estará unido para siempre al principio de la independencia intelectual, a la crítica del poder del Estado, a la universalidad del arte y a la profunda raíz de la cultura del pueblo mexicano".

Integrantes de las familias laceradas por la desaparición o la *ejecución* extrajudicial de algunos de sus integrantes, y el hostigamiento continuado contra sus descendientes, pidieron la resolución de estos casos.

De parte de la familia Tecla Parra se contó de la desaparición forzada de Ana María Parra Ramos, "quien decidió ser más que una ama de casa; gozaba la literatura y la música clásica"; Violeta Tecla Parra, "joven alegre, creativa e inteligente, congruente con sus ideales"; Adolfo Tecla Parra, "estudiante de secundaria con inclinación creciente por aprender", y la adolescente Artemisa Tecla Parra, quien "tenía talento para la música y las artesanías".

Concluyó: "A pesar de los años transcurridos, el dolor sigue presente, intenso, lacerante, así como vigente sigue la necesidad de rescatar la memoria de estos hechos para su no repetición".

Sobre el dirigente guerrerense y fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos, y ▲ La ceremonia de entrega se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos con la presencia de familiares de activistas desaparecidos, cuyos nombres fueron mencionados entre aplausos que expresaban dolor, admiración y respeto. Foto Roberto García Ortiz

desaparecida, pero, principalmente, ha sido invisibilizada por los narcogobiernos anteriores. Siempre han cerrado todas las puertas para no darnos justicia y para desaparecer todo tipo de apoyo". Al recibir el galardón, la periodista Marcela Turati sostuvo: "Ustedes me han enseñado esta historia de lucha. Este país que tenemos es

su entorno, la familia puntualizó

que "ha sido perseguida, desplaza-

da, ultrajada, violada, asesinada y

Al recibir el galardon, la periodista Marcela Turati sostuvo: "Ustedes me han enseñado esta historia de lucha. Este país que tenemos es mucho gracias a ustedes. Nos han enseñado lo que son las palabras dignidad, lucha, justicia y hacia dónde debe caminar este país".

En la ceremonia, que se convirtió en un sensible encuentro para recordar a los caídos en las luchas de izquierda, los sobrevivientes y sus familias, también se desarrollaron reconocimientos honoríficos a la defensora de derechos humanos Rosario Ibarra, a la poeta diidxazá Irma Pineda, a la escritora Luz María Gaytán Nayares y a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.

## "Montemayor practicó sus valores libres de la visión del Estado", sostuvo Enrique Semo

El economista y colaborador de este diario recibió ayer el premio nacional dedicado al escritor y activista chihuahuense fallecido en febrero de 2010

#### **REYES MARTÍNEZ TORRIJOS**

Carlos Montemayor fue un hombre que luchó contra todo para realizar sus valores políticos libres de la influencia de la visión del Estado y la oligarquía, basados en las causas populares y la lucha indígena, por ser reconocida como protagonista de la historia mexicana, sostuvo el intelectual Enrique Semo.

Durante la ceremonia de recepción del Premio Nacional Carlos Montemayor 2021 que se realizó ayer en el Centro Cultural Los Pinos, el colaborador de este diario agregó que el pensador chihuahuense "fue un hombre de inagotables habilidades, que recorrió muchos senderos de la creación y del pensamiento, la lingüística, la poesía, la traducción de las lenguas clásicas europeas e indígenas, la novela, el cuento y el ensayo. Y en todos ellos sobresalió.

"Su tema principal fue el mundo indígena y sus luchas por ser reconocido como actor fundamental de la historia mexicana. Sus novelas sobre las guerrillas en Chihuahua, Guerrero y Chiapas, sus múltiples artículos y ensayos sobre la vida, el pensar y el actuar de los guerrille-



ros quedan como un reto a la historia oficial que pretende condenar al olvido o a la infamia estas etapas de la vida y muerte del México contemporáneo."

Enrique Semo sostuvo que la muerte de Montemayor, en 2010, no afectó la actualidad de su obra. "Cuando Carlos hablaba de los pueblos antiguos y marginados, cuando escribía de las injusticias que se cometen en todo el país, exasperaba a la gente en el poder, porque ahí niegan la existencia de ese México, porque el único con el

que se identifican es con el que ellos viven".

Puntualizó: "Carlos Montemayor no se prestaba a los malabarismos con el gobierno ni con el monopolio de la televisión".

Recordó que en 1985, durante una comida con amigos, Montemayor dijo que con su novela Guerra en el paraíso "traté de explicar la lucha armada de varios cientos de campesinos que encabezó Lucio Cabañas en la Sierra Sur del estado de Guerrero, de 1967 a 1974. Me parecía evidente que la lucha había sido provocada

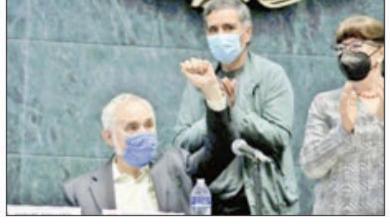

por las autoridades del estado, el hambre y la represión política".

Según él, "el guerrillero se desplazaba a lo largo de los pueblos que lo apoyaban con alimentos, información, pertrechos o sólo con el silencio, porque asumían esa lucha como suya. Sus reivindicaciones sociales eran el grito de libertad cuando se habían agotado las vías de la paciencia y la legalidad".

El también economista explicó que Montemayor fue quien mejor comprendió el significado humano de la guerrilla como "forma de re▲ Carlos Montemayor en una entrevista con este diario, en 2007; luego, Enrique Semo, ayer, durante su reconocimiento, acompañado por uno de los familiares de desaparecidos, y Susana de la Garza, viuda del autor de Guerra en el paraíso. Foto Cristina Rodríguez

sistencia que se inició en los primeros años de la Conquista en el norte de México y no ha cesado de existir hasta principios del siglo XXI".

## Artistas preparan el arribo de la delegación zapatista La Extemporánea a la CDMX

**CARLOS PAUL** 

Este domingo se realizó un mural y distintas actividades de música, danza y lectura de poesía a las afueras del local del colectivo Uníos (Doctor Carmona y Valle 32, colonia Doctores), con el propósito de preparar la llegada a la Ciudad de México de la "delegación zapatista aerotransportada denominada La Extemporánea".

El interior de dicho local se está pintando y acondicionando para la llegada de esa agrupación zapatista, integrada por 177 delegados y delegadas, comentaron Raúl Romero, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y el pintor Antonio Ortiz Gritón, en charla con La Jornada.

"Aún no se tiene fecha de cuándo llegarán a la Ciudad de México. Sin embargo, estamos acondicionando el local Uníos, que es casa también del Congreso Nacional Indígena", informó Romero. El pasado julio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través de un comunicado firmado por el subcomandante Insurgente Moisés, dio a conocer que ya se encontraba lista la "compañía zapatista aerotransportada La Extemporánea", integrada en su totalidad "por originarios de raíz maya, de las lenguas cho'ol, tsotsil, tseltal, tojolabal y castilla".

Romero explicó que, el EZLN a través de ese comunicado, explica el incidente que da nombre al contingente zapatista de 62 de los 177 delegados: fue cuando hace unos meses la Secretaría de Relaciones Exteriores les negó su pasaporte para salir del país, ya que se les exigía demostrar identidad y origen.

Los zapatistas apuntaron: "Como el Estado Mexicano no reconoce nuestra identidad y origen, y nos dice que somos 'extemporáneos', decidimos bautizar así a esta delegación de Escucha y Palabra" (La Jornada, 17/7/21).

Al día siguiente de ese incidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la SRE, revisar y resolver la negativa de autorización de pasaportes a la delegación zapatista que viajaría a Europa.

La delegación "aerotransportada La Extemporánea", recordó Raúl Romero, se ha estado preparando desde octubre de 2020, y se encuentra conformada por varios grupos de Escucha y Palabra.

El EZLN explicó, también a través del comunicado, añadió Romero, que tiene "un equipo femenil de futbol, integrado por 36 milicianas que han tomado el nombre y ejemplo de la finada comandanta Ramona, la primera zapatista en salir de Chiapas; se identifican como Ixchel Ramona y así saldrán a los campos deportivos de Europa".

También se encuentra el "autodenominado Comando Palomitas: son seis niñas y niños del grupo Juego y Travesura". Viaja también un grupo que atenderá a los medios de comunicación y una delegación



Ayer pintaron la fachada del local del colectivo Uníos, cuyo interior se está preparando para recibir a los delegados indígenas. Foto cortesía de *Gritón* 

del Congreso Nacional Indígena, todos ellos indígenas de las lenguas maya originaria, popoluca, binizá, purhépecha, rarámuri, otomí, naayeri/wixárika y nahua, así como tres hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Entre los pintores y artistas que confirmaron su participación se encuentran Gabriel Macotela, Beatriz Canfield, Demián Flores, Julián Madero, Antonio Ortiz *Gritón*, Francisco Barrios *El Mastuerzo*, el Trío David Contreras, Loope jazz, Paulina Segura, Maricarmen Victoria, Abril Luna, Argelia Guerrero y La Comparsa.

Como parte del mural que se realizó ayer en la fachada del local de Uníos, describió *Gritón*, se aprecia un avión en vuelo del EZLN, seguido por pájaros, y un carro con los integrantes de la delegación indígena; la hija de unos de los pintores plasmó asimismo figuras zapatistas.





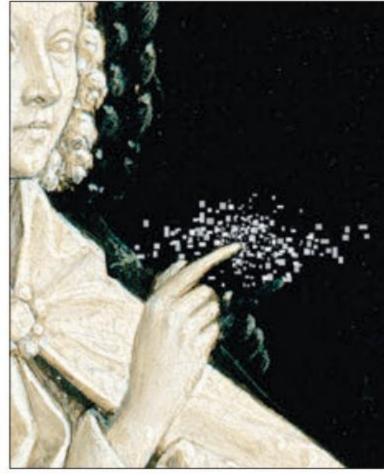

## Aloja el MACG muestras que abordan desde símbolos del poder hasta alteración urbana

Este fin de semana se inauguraron Alegorías del mal gobierno, Tiempo compartido, Adpocalypse y ¡Pop sin azúcar! El valle encantado

#### DE LA REDACCIÓN

El Museo de Arte Carrillo Gil (MA-CG) inauguró este fin de semana cuatro nuevas exposiciones de arte contemporáneo: Alegorías del mal gobierno, Tiempo compartido, Adpocalypse y ¡Pop sin azúcar! El valle encantado.

En el contexto del programa MACG Colección, el recinto exhibe la primera de esas muestras desarrollada por el curador invitado Jesse Lerner, académico, escritor y cineasta, cuya obra filmica ha sido incluida en festivales internacionales de cine.

Alegorías del mal gobierno toma como punto de partida la pintura mural Alegoría del buen y el mal gobierno, que se encuentra en el palacio municipal de Siena, Italia



Alegorías tiene obra del MAM, del MACG, de la Fundación Josep Renau, entre otras hecha por los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti en el siglo XIV.

En aquel contexto, esa pieza significó un cambio dentro del sistema de representación en el arte; era una crítica al gobierno por medio de figuras religiosas que encarnaban vicios y virtudes.

El mural se compone por dos secciones: la primera presenta al gobierno como el bien común, con imágenes sobre la paz, la concordia, la generosidad y la justicia, y la segunda es un monstruo de cabeza cornuda, rodeado por escenas que aluden a la tiranía, la avaricia, el fraude y el conflicto.

Para Lerner, "la idea rectora no es utilizar el arte como ilustración documental ni como instrumento de transformación social, sino para crear una serie de alegorías visuales sobre cuestiones políticas urgentes. Si los artistas nos ayudan a entender mejor las dinámicas detrás de tales problemas, estaremos en una mejor posición para transformarnos y evitar repetir los errores del pasado.

"Ambrogio y Pietro Lorenzetti murieron a causa de la peste negra en 1348. Es importante retomar su trabajo cuando estamos, de nuevo, frente a una pandemia terrorífica. Son momentos en los que el buen gobierno se vuelve cada vez más necesario."

Para Mauricio Marcin, curador en jefe del MACG, Alegorías del mal gobierno propone una serie de imágenes heterogéneas que figuran la violencia social e indaga en las causas de las problemáticas ante las que sucumbe el presente, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en un comunicado.

#### Espejo de sueños y miedos

"La exhibición resalta el carácter político de las obras y las pone en diálogo con el cine, plantea el surgimiento de otra era y nos invita a un horizonte que contempla la posibilidad apocalíptica: las ideas que produce esta actualidad son espejo de sus sueños y sus miedos", añadió el curador.

Alegorías del mal gobierno está integrada por la colección del MACG, así como por los acervos del Museo de Arte Moderno (MAM), de la Fundación Josep Renau, Fundación Televisa y Colección CIAC (Colección Isabel y Agustín Coppel), María y Héctor García.

Incluye el trabajo de los artistas Adela Goldbard, Bernard Faucon, Bruno Varela, Cannon Bernáldez, Carlos Amorales, Daniel Joseph Martínez, David Alfaro Siqueiros, Edgardo Aragón, Eduardo Menz, Fernando Castro Pacheco, Gabriel Macotela, Gloria Camiruaga, José Clemente Orozco, Josep Renau, Karina Juárez, Kati Horna, Lázaro Blanco, León Ferrari, Miguel Calderón, Teresa Margolles, del colectivo Los Ingrávidos, así como de la agen-

cia estadunidense Associated Press.

Por otro lado, el museo invitó a los colectivos Entre Minas, Invasorix y Palmera Ardiendo, para la segunda edición de Tiempo compartido, proyecto creado como un experimento en el marco de la contingencia sanitaria que busca acercar al público a los procesos artísticos desde su concepción y no sólo a través de los objetos terminados, exhibidos y auráticos.

Ocuparán la sala del museo como espacio de trabajo, taller o estudio, desarrollando una red de apoyo de creadoras donde converjan distintas voces e interacciones.

Invasorix es un grupo de trabajo feminista queer/cuir que produce canciones, videoclips, publicaciones DIY (hágalo usted mismo), lecturas de tarot y presentaciones performáticas. Palmera Ardiendo es un equipo independiente, autónomo y autogestivo cuyo propósito es activar y retomar espacios culturales en Cuernavaca, Morelos.

Lucas Lugarinho (Río de Janeiro, Brasil, 1992, con residencia en la Ciudad de México) abrió su muestra de pintura y videoinstalación Adpocalypse que, bajo la curaduría de Tomás Pérez, invita a reflexionar sobre el fenómeno propagandístico de la imagen y su inherente vinculación con el arte.

Se le denominó así porque es una composición de dos vocablos: "ad", que proviene de advertise—anunciar en inglés—y apocalypse (apocalipsis). ▲ En las imágenes, Caín en los Estados Unidos, 1947, de David Alfaro Siqueiros, parte de la colectiva Alegorías del mal gobierno, y una imagen de la videoinstalación Adpocalypse, de Lucas Lugarinho, artista brasileño. Fotos cortesía del MACG

Finalmente, en el espacio exterior del museo, se podrá ver la intervención de Israel Urmeer (Ciudad de México, 1990): ¡Pop sin azúcar! El valle encantado, pintura digital concebida inicialmente en un dispositivo electrónico portátil que posteriormente se imprimió en vinil para montarse sobre una superficie de dimensión mural. Muestra el Valle de México alterado por el crecimiento urbano y el impacto de empresas trasacionales.

"Retoma el imaginario nacionalista proveniente del muralismo del siglo XX y del paisajismo del XIX, y lo entreteje con referencias de grandes consorcios capitalistas y elementos de la cultura globalizada. Los dibujos animados, el cómic, el manga y series de televisión, como My Little Pony, Narcos, Sweet Tooth o Stranger Things alimentan este universo", señala Isabel Sonderéguer, asistente curatorial del MACG, encargada del proyecto.

Tres exposiciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre de 2021, mientras Alegorías... podrá visitarse hasta mayo de 2022. El acceso será de acuerdo con las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.



## Intento no reflejarme en mi trabajo, sino que los otros se vean en él: Carmina Hernández

#### Grabado y poesía confluyen en El gesto y la huella, en el Munae

#### **ÁNGEL VARGAS**

Haber nacido con parálisis cerebral es una condición que asume con naturalidad la artista María del Carmen Hernández Covarrubias, conocida como Carmina Hernández, de quien se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa (Munae) la muestra El gesto y la huella, síntesis de su poesía gráfica a través de 59 obras realizadas en los cinco años más recientes.

"Mi vida ha sido normal. La parálisis cerebral es parte de mi normalidad. Lo que sí, es que mi trabajo es un poco más lento y que mis líneas tienen cierto movimiento, algo que considero lindo. Me gusta ese movimiento en mis trazos, porque son resultado de mi cuerpo. Aunque algo muy importante para mí es que no intento verme en mi trabajo, sino que los otros se vean en él", explica.

Nacida en 1961 en la Ciudad de México, Carmina Hernández es grabadora y poeta, universos que confluyen de manera natural en su quehacer. En años recientes ha incursionado también en el bordado, como otro soporte para su creatividad, aunque es una práctica que asume más como una forma de meditar.

Ha hecho también pintura, pero prefiere concentrarse en la xilografía, por las sorpresas y la magia que encierra esa técnica. Además de estar convencida de ese refrán sobre el que mucho abarca, poco aprieta.

Egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hoy Facultad de Artes y Diseño, a su labor artística se debe sumar además su interés y trabajo en la docencia y el activismo

en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Aspectos que ejerce como tallerista en Piña Palmera AC, organización con base en Zipolite, Oaxaca, e injerencia en otros punto de la República, que trabaja con personas con discapacidad en comunidades rurales e indígenas.

En entrevista, la poeta y grabadora cuenta que el arte no fue una elección en su vida, sino un encuentro irrechazable: "No lo elegí, él me atrapó. Cuando me di cuenta ya estaba ahí. De pequeña, como todos los niños, dibujaba, aunque lo hacía un poco más, porque no podía correr ni subir a los árboles.

"Al crecer, muchos me decían que siguiera por ese camino, pero quería ser sicóloga; al final, ganó el arte. Mi encuentro con la xilografía también fue mágico. Ocurrió en la ENAP, cuando el pintor Pedro Ascencio me invitó a los talleres después de ver mis dibujos. Fui sólo porque Pedro me cayó bien; la xilografía no llamaba mi atención; nunca me pasó por la cabeza que iba a ser mi vida".

Haber optado por ne que ver con su gusto de "quitar más que poner", además de considerar que a través de esa disciplina puede expresarse de forma más directa, más primitiva.

Una de las principales características del quehacer de esta artista es la exploración del cuerpo humano, temática por la cual se decantó a partir de asumir que es el elemento mediante el que las personas percibimos el entorno.

"Es lo más elemental que tenemos, no hay nada que no se perciba a través de él; no podemos vivir sin estar en el cuerpo y el mundo lo vivimos a través de él", explica.

En estas páginas, Sin título, 2021, bordado, y Sin título, 2016-2019, xilografía y tinta china sobre papel japonés, dos de las 59 piezas que se exhiben en el recinto de avenida Hidalgo.

Fotos cortesía del Munae

"Me interesa en particular el cuerpo desnudo, porque lo tomo como metáfora de no tapar nada, de exhibirnos tal como somos. Es una metáfora tanto de la parte interna como externa, porque no puede haber alma sin piel."

El interés de Carmina Hernández por la docencia se dio desde que concluyó sus estudios universitarios e ingresó como maestra en una escuela de educación especial, donde advirtió que ni los maestros ni los padres de familia saben cómo tratar a los niños con discapacidad. Ante ello, decidió diseñar talleres especiales.

'Me siento muy afortunada, porque el arte es una pasión maravillosa, pero de mucha soledad y ego. Es algo de lo que hay que estar consciente. Ya dije que quería ser sicóloga, pero al final me di cuenta de que el arte llega por otros lados a lo mismo y de forma más divertida. Así me hice tallerista", refiere.

"La práctica del arte nos ayuda a dos. lo maravilloso es que permite ser tal como es uno. En los talleres cuestionamos y reflexionamos actitudes y sentimientos; el arte nos ayuda a facilitar esas impresiones, los miedos, la visión que uno tiene.

"Hay que tener muy presente que la discapacidad sólo es una característica, no es toda la persona. Obviamente, como se nota mucho, es lo único que los otros ven; pero, para cambiar hay que ver y conocer todo lo demás."

El gesto y la huella, de Carmina Hernández, puede visitarse en el Munae (avenida Hidalgo 39, Centro Histórico) de martes a domingo de 11 a 17 horas.

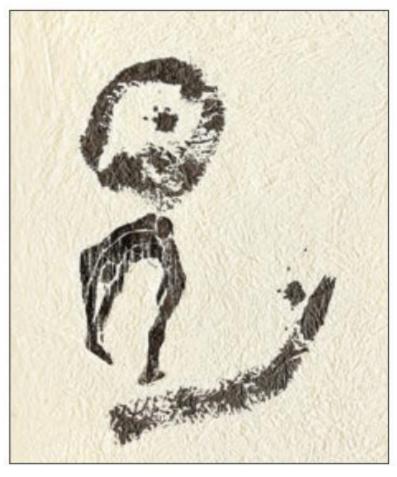



#### Lunes 30 de agosto

#### #YoVeoTVUNAM

#### La UNAM responde

Con Rosa Brizuela Especialistas de la UNAM presentan distintas acciones para hacer frente a esta etapa de la pandemia

#### FORO 20/20 La nueva realidad tras la pandemia. Salud

Participan: María Elena Medina-Mora, Rosa María Wong Chew, Samuel Ponce de León y José Ramón Cossío Modera: Leticia Cano Soriano

#### 20:30 No memes

Con Dany Kino Jóvenes que exploran la actualidad

de gadgets, el cibermundo, las redes sociales y los videojuegos a través de la creatividad y el buen humor

#### 21:00 A la conquista del sabor Con Joel de Alba

Serie que explora las rutas de la comida mexicana en los últimos 500 años

#### 22:00 CINE: KOBOS Y GANSTERS Repentinamente De Lewis Allen

(Estados Unidos, 1974)













IZZI - TOTAL PLAY | CANAL 20 TELEVISIÓN ABIERTA | CANAL 20.1 AXTEL TV - DISH - SKY - MEGACABLE | CANAL 120





## Piedras para un epitafio

#### HERMANN BELLINGHAUSEN

staba todavía en mis 13 el año que todo cambió. Como los chavitos de buena parte de la tierra urbana, me sumergí en lo que yo entendía como rocanrol, placentero, en onda, juguetón, más bien trivial. Las buenas rolas de la Ola Inglesa sonaban en español con bandas locales tipo los Belmont y lo poco que sabíamos de Dylan era por Peter, Paul y Mary. La novedad eran los Monkees, pioneros del bubble gum (o rock basura). En esas, tuve una revelación. En casa de un fugaz amigo dos o tres años mayor, alguien puso un disco de 45 revoluciones por minuto que era la novedad. De los Rolling Stones. La portada los mostraba espantosos, malignos, oscuros.

No que no supiera de ellos, los de Satisfacción y A través de las lágrimas, pero fue al escuchar Ruby Tuesday cuando descubrí que el rock era mucho más. Y en el lado B, Let's Spend the Night Together, con la fama de estar prohibida en las radiodifusoras de Estados Unidos, pero no en las frecuencias de Radio Capital. Ahí estaba todo. Belleza y desafío, poesía e insolencia, ritmo y melodía, sexo, drogas y rocanrol. Un beat tan preciso que, como en el jazz, su fuente podía pasar desapercibida. El tam-tam secreto de la sección rítmica de los Stones: Bill Wyman y Charlie Watts.

La transformación del rock en arte venía sucediendo desde 1966, Revolver v todo eso. En 1967 me vine a enterar. Me nació una pasión muy de mi generación

por el rock, un de pronto océano de posibilidades sonoras y sensoriales completamente nuevo. El epicentro estaba en Inglaterra, donde los proletarios blancos se hicieron los negros y la gente entendió qué implicaban y permitían las canciones de Bob Dylan. Bandas y solistas se entreperseguían y odiaban, se pachequeaban y revolvían, llenándonos la cabeza de ideas e imágenes. Aquello rápidamente evolucionó a Cream, Traffic, King Crimson, Pink Floyd, Procol Harum, David Bowie, Led Zeppelin y todos los que ustedes saben. Se alcanzó una calidad sonora tal que hasta los celosos melómanos clásicos de las generaciones anteriores tuvieron que apechugar con el Sargento Pimienta, aunque el rock no buscara esa clase de respetabilidad.

En medio de aquel fenómeno cultural (que marcó a las juventudes de Europa y Norteamérica, Argentina, México, Perú, Japón, Australia y hasta en el comunismo) se erigió una piedra que, haciendo honor a su nombre y a Muddy Waters, devino determinante a partir de 1969, cuando se dio en llamarla "la mejor banda de rock del mundo". Si alguno de todos aquellos grupos tenía con qué durar 60 años, eran los Rolling Stones. Como Robert Johnson (a quien plagiaron sin piedad), han de haber firmado un pacto con el Diablo. Sus "satánicas majestades" hicieron al devil subversivo al abonarle simpatías, como bien captó Jean Luc Godard en One Plus One.

El periodo de mayor grandeza Stone abarca menos de una década e inicia con el sencillo Jumpin' Jack Flash y el álbum Beggars Banquet en 1968, la última y nos

vamos de Brian Jones, iniciador del grupo, antes de desabarrancarse e inaugurar el ciclo autodestructivo del rock. Entre ese año y el siguiente pasa de todo. Los muertos y los perdidos, los santos y los condenados. Las generaciones mayores nos parecen indignas, ya valieron, no les creemos más. Es mejor la verdad del rock. Sustituido Brian Jones por el guitarrista blusero Mick Taylor, una gran ambición le pica a la banda y se convierte en extraordinaria orquesta roquera en estudio y el espectáculo masivo más convincente. Solvencia musical. Liderazgo escénico. Antes de pisar 1970 habían tenido su día florido en Hyde Park y su tragedia en Altamont. Las sacudidas los llenan de música en los estadios. Mientras los Beatles se divorcian, los Stones y su circo heredan el mundo.

El lustro siguiente grabarán una prodigiosa serie de acetatos: Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile On Main St', It's Only Rock'n Roll y Goats Head Soup. Bailando con Míster D dejan claro que el pacto mefistofélico funcionó. Todavía no llegaba Ron Wood (el ex Faces que ocupó el lugar de Taylor) ni se iba Bill Wyman, harto de la tiranía de los Glimmer Twins. En esos años la guitarra de Keith Richards evoluciona hasta el máximo virtuosismo blusero. Jagger afina su número con admirable energía. Se hacen acompañar por músicos extraordinarios: Ry Cooder, Nicky Hopkins, Billy Preston, Ian Stewart, Jim Price, Bobby Keys. Enaltecen como nadie al rythm and blues y al rock.

Cualquier stonero sabe que el pegamento de esta arquitectura sin igual estuvo siempre en el más discreto y mudo,



Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, falleció el pasado 24 de agosto, en Londres. Foto Ap

el único indispensable: Charlie Watts. Un cimiento educado, firme, disciplinado y a la vez liberado por el jazz. Sin solos ni alardes, fue un maestro puro de la batería. En los años posteriores, sorteando al reggae, el rap, la disco y la electrificación ochentera de las percusiones, Charlie Watts siguió cumpliendo como reloj. Lo hizo hasta 2021, sin parar. Sus únicos pares, John Bonham y Keith Moon, no tuvieron la misma suerte. Sin él se acaban los Rolling Stones.



MEXICO ST

☐ ☐ ☐ ☐ gob.mx/imss

## **ESPECTÁCULOS**



## A Bono no lo detienen ocho infartos ni el Covid; sigue en *Defendiendo al cavernícola*

Puedo hablar y trabajar, afirma el actor // Expresa su satisfacción por la obra, que lleva 20 años de éxito

#### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Una noche, César Bono dijo hasta mañana a su familia y se fue a dormir "sin ningún dolor ni síntoma", pero despertó "con inmovilidad del lado izquierdo del cuerpo" después de haber sufrido ocho infartos cerebrales.

"Todos en una noche, reina", recordó el actor, con más de medio siglo de trayectoria, quien ha perdido gran parte de su movilidad y superado un infarto del corazón, entre otras enfermedades, como el Covid-19, pero se mantiene activo tanto en televisión como en teatro con la obra Defendiendo al cavernícola.

"He estado al borde de la muerte varias veces, por salud y accidentes; una vez nos balacearon en una gira, me agarraron a pistolazos en la cabeza, entre otros hechos en los que he estado en peligro", contó el actor a La Jornada.

Añadió: "Mis problemas de movilidad son del lado izquierdo, pierna, mano, brazo, pero puedo hablar, trabajar y hacer series para los estadunidenses, estar en el programa televisivo Vecinos, participar en la película Mirreyes vs Godínez y protagonizar Defendiendo al cavernícola".

#### Acerca de las diferencias

Este monólogo, que se estrenó hace 20 años, es "una gran satisfacción" para Bono, pues continúa con éxito en cartelera. "La obra habla sobre las diferencias entre hombre y mujer desde la época de las cavernas; desde entonces se dice que el sexo masculino siempre ha sido proveedor, porque salía a cazar y regresaba con carne, y ahora yo salgo por la chuleta, como decimos en México".

Lo cierto, es que desde muy joven César Bono trabajó de manera incansable para "ser independiente económicamente; después tanto trabajo me ha ayudado a mantener a cuatro hijos –ahora a un par de ellos–, a dos *exposas* y a gente que ha estado a mi alrededor".

La actuación, recordó, aunque ha sido su vida, incursionó en ella porque quería ser director, pero pensó primero que debía aprender el lenguaje de los intérpretes, lo cual "resultó que no era cierto, porque puedes estudiar dirección, sin tener que ser actor y eso fue hace más de 50 años; tenía 16, ahora, 70".



Su actividad artística, si bien, comenzó de manera experimental en teatro (en las calles de Cuernavaca y en recintos de Ciudad Universitaria) y en cine (en *Lobo estepario*), la única diferencia con lo profesional, "era que no cobraba".

De esos inicios, relató: "Mi primera obra fue al lado de Carlos Ancira, Ignacio López Tarso, Héctor Bonilla y Augusto Benedico, grandes y primeros actores, pero en ese montaje ya ganaba algo de dinero".

De la versatilidad actoral se recuerdan las obras de teatro como Malcom contra los eunucos, Godspell, La isla, La depresión, Dreyfus, La fierecilla domada, Nunca en Domingo, La pulga en la oreja, Qué lío con este trío, Sexy Laundry y Amor eterno. A Vecinos, su éxito televisivo, le antecedieron La familia Burrón, Topo Gigio, Mi secretaria, Hogar dulce hogar y Diseñador ambos sexos. En cine, suma cerca de un centenar de filmes, entre los que se encuentran Mecánica Nacional, Los albañiles y Matineé.

#### "La vida me ha dejado sorprendido muchas veces"

El comediante, quien aseguró que "la vida me ha dejado sorprendido muchas veces", comentó que de manera, paradójica, "los premios que ha recibido no han sido por comedia, sino por sus incursiones en otros géneros".

Con un tono de añoranza puntualizó: "Un poquito en broma, a veces, digo que lo único que me falta hacer —que lo hice por primera vez a los 24 años—es cabaret, además de tea▲ ► El comediante, quien ha incursionado en cine, teatro y televisión, en escenas del monólogo que se presenta en el Centro Cultural San Ángel. Fotos Medios y Media

tro y televisión, pero ya no lo hago porque acabaron con la economía y la seguridad; ya no existen esos lugares".

Cuando "era chavo uno podía escoger si quería ir en la noche a escuchar música ranchera, romántica o ver un show cómico; sin embargo, hoy más vale que escojas un canal de televisión, porque no hay a dónde ir a tomar una copa y escuchar –como lo hacía antes– a Vicente Fernández o a Enrique Guzmán; había una gran variedad" en la vida nocturna de México.

Entre lo "divino" de la época, César Bono mencionó a Luis de Alba, Héctor y Alejandro Suárez, Manuel El Loco Valdés, Xavier López Chabelo, Adalberto Martínez Resortes y Antonio Espino y Mora Clavillazo. Sin embargo, "también era muy padre cuando la señora Margo Su reunía a todos los cómicos en el Teatro Blanquita, a lo cual llamaba un bululu, no sé por qué, pero era divertido".

A sus 70 años de edad, César Bono subrayó su convicción "de llevar sonrisas y alegría" a las personas, con su energía puesta en el escenario del Centro Cultural San Ángel, donde continuará con funciones de Defendiendo al cavernícola, producida por Morris Gilbert y Mejor Teatro

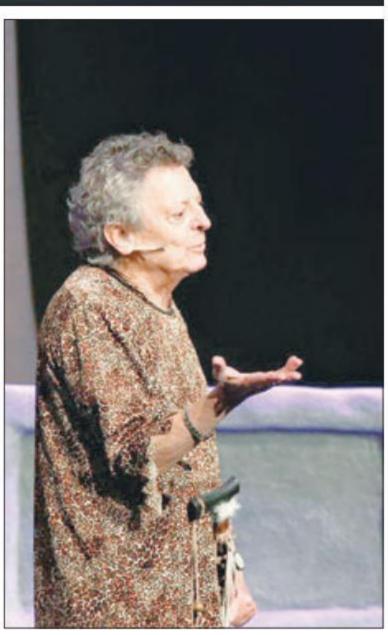



## Murió Lee *Scratch* Perry, quien estableció las raíces del reggae, que Bob Marley hizo famoso en el mundo

#### DE LA REDACCIÓN

Lee Scratch Perry fue de los iniciadores del llamado reggae roots y el dub. Abrió esos ritmos de Jamaica hacia nuevos rumbos internacionales.

Los medios jamaiquinos informaron que murió ayer a los 85 años de edad en un hospital en Lucea, al norte de Jamaica. Aún no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento. Andrew Holness, primer ministro del país, envió "profundas condolencias" a la familia de Perry.

La obra de Perry estableció las raíces del sonido reggae que Bob Marley hizo mundialmente famoso, mientras que su producción de dub, con su inquietante uso del espacio y el eco, tendría una profunda influencia en el post-punk, hip-hop, música de baile y otros géneros.

Lee Scratch Perry, ganador del Grammy 2002 como mejor disco de reggae llegó a tocar en México. Impulsor de Bob Marley and The Wailers en sus primeros tiempos, hizo retumbar las paredes del centro de convenciones de Tlatelolco y lo hizo junto con otro loco: Mad Professor.

#### Del dominó a la música

Jugador profesional de dominó y bailarín, comenzó su carrera musical a finales de los años 50. Su pasión lo llevó a trabajar en los principales estudios de grabación de Kingston donde se formó como cazador de talentos, ingeniero, cantante y productor, y años más tarde lo impulsó a fundar la banda The Upsetters, así como el sello discográfico Black Ark Records donde grabaron los que más tarde serían los grandes exponentes del reggae mundial como Bob Marley and The Wailers, Max Romeo, The Heptones y Junior Marvin, entre otros, escribió en La Jornada el músico Gerardo Pimentel, conocido como

En los años 60, cuando Marley y su grupo trataban de salir del círculo de canciones exitosas pero cero regalías, entró en acción Lee Perry, quien se deslumbró con el talento del joven, nacido en Nine Mile. De

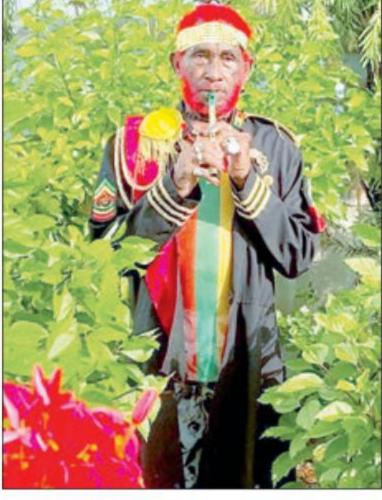

su intervención como productor llegaron éxitos tan grandes como Soul rebel, Duppy Conqueror, 400 Years y Small Axe, que según la biografía de Marley, escrita por Montaña Vásquez, "marcaron la diferencia respecto de la música jamaiquina del momento y supusieron un claro indicio de lo que llegaría a ser el futuro del reggae. De paso, el que por entonces era un seguidor a ultranza de Rastafari, animó y condujo a Bob por el camino que marca la fe".

Rainford Hugh Perry nació en la parroquia de Hanover en el noroeste de Jamaica en 1936. Dejó la escuela cuando era joven: "No había nada que hacer excepto el trabajo de campo, así que comencé a jugar dominó y aprendí a leer la mente de los demás".

Clement Coxsone Dodd, director del estudio de reggae y sello Studio One, lo contrató como asistente. luego como buscador de talentos, DJ, gerente de tienda y, finalmente, artista de grabación. Se ganó su apodo de Scratch por una grabación temprana, The Chicken Scratch, en 1965, publicó ayer The Guardian.

En 1973, construyó su propio estudio, el renombrado Black Ark. Experimentó con cajas de ritmos y el potencial de los equipos de estudio. Además de disparar pistolas, romper cristales y probar los ruidos de los animales, también sopló el humo de la mariguana en las cintas maestras para supuestamente mejorar las grabaciones. Fue pionero en la técnica de las versiones dobladas de las pistas de reggae, con el bajo enfatizado, la voz a veces eliminada y la reverberación agregada para crear un espacio sonoro inquietante y resonante. "Veo que el estudio debe ser como un ser vivo, una vida en sí misma. La máquina



debe estar viva y ser inteligente. Luego, pongo mi mente en ella que concreta la realidad".

#### Excentricidades

Sus excentricidades y su locura dan para hacer una saga, según contó en estas páginas María Rivera. El relato que lo muestra de cuerpo completo es el que cuenta cómo en 1979 disparó primero contra el equipo de sonido de su estudio de grabación y luego le prendió un fuego purificador. Y así, el mítico Black Ark, en el que pasaba cada hora de su vida, quedó reducido a

La explicación llegó: no iba a dejar que su esfuerzo y talento terminaran en manos de Babilonia (concepto rasta que identifica lo que queda fuera de África, la tierra prometida, pero que también ▲ El músico jamaiquino, que prendió fuego a su estudio, el mítico Black Ark. Fotos tomadas de su Twitter

designa la comercialización, lo establecido).

Sin embargo, no faltan los que dicen que ese estallido no fue sino un signo de locura. Lo cierto es que puso mar de por medio con Jamaica. Fijó su residencia en Suiza, donde se casó, y años más tarde, de la mano del trinitario Mad Professor empezó una nueva etapa con Ariwa Records, con sede en Londres.

Paradójicamente el reconocimiento a su genialidad no ha llegado de la mano de estos nuevos compañeros de ruta, sino con una obra que realizó al retornar a su tierra natal: Jamaica ET, disco premiado con el Grammy.



▲ El rapero en noviembre de 2019, en Nueva York. Foto Afp

#### Kanye West lanzó Donda, su disco número 10

AFP

NUEVA YORK

Con un retraso de varias semanas, Donda, el trabajo más reciente del músico Kanye West, fue lanzado en la mañana del domingo.

El álbum, de dos horas de duración y 27 pistas, incluye una larga lista de invitados especiales, entre ellos Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott y Lil Baby.

También destaca la presencia, más controvertida, de Marilyn Manson, quien está acusado de violación y abuso sexual y sicológico de varias mujeres, y de DaBaby, que recientemente hizo comentarios homofóbicos durante una actuación.

Chris Brown, quien se declaró culpable de abusar de la mega estrella Rihanna en 2009, figura como compositor y letrista de la canción New Again en este álbum de estudio de West.

El disco, que aborda temas religiosos y la agitada vida personal de West, cambió dramáticamente el mes pasado durante las sesiones de escucha celebradas en Atlanta, Las Vegas y Chicago.

El artista enfureció a algunos fanáticos después de que DaBaby y Manson aparecieron en su sesión de escucha en Chicago el jueves, en el porche de una vivienda improvisada que debía parecerse a la casa de la infancia de West. También se hizo presente Kim Kardashian, quien solicitó el divorcio de West este año.

El álbum lleva el nombre de la madre del rapero y productor, fallecida en 2007.

## Para Jimi Hendrix no fue obstáculo ser zurdo; volteó su Fender Stratocaster y cambió sus cuerdas

DPA

"Weh, wah wah wah, weh, wah, weh", gime la guitarra de Jimi Hendrix al inicio de la canción Voodoo Child (Slight Return). "Bum, bum", le responden al mismo tiempo el baterista y el bajista.

Esta interpretación cargada de energía de Hendrix y su banda en un idilio jipi en la isla de Maui, en el Pacífico central, en el verano de 1970, es en una de las últimas apariciones de la leyenda estadunidense.

En septiembre de ese año, pocos días después de su presentación en la isla alemana de Fehmarn, Hendrix murió, a los 27 años, en Londres.

En realidad, quizá no sea para asombrarse que algunos músicos famosos sean zurdos, porque se les atribuye ser especialmente creativos. Éste fue el caso de Hendrix, y también el de Paul McCartney. Ambos debieron emprender particulares caminos a fin de ejecutar sus instrumentos.

Por eso, merece la pena acercarse a la extática forma de tocar la guitarra de Hendrix. Más concretamente, la guitarra Fender Stratocaster blanca, porque aparentemente la tenía colgada al revés.

Los botones para manejar las pastillas estaban donde Hendrix colocaba el brazo. En realidad, deberían haber estado del otro lado, en la parte inferior de la guitarra. "Al revés", así lo llama Klaus Müller, director general del distribuidor de instrumentos Meinl, con sede en Gutenstetten, Baviera.

Según explica Müller, aunque Hendrix era zurdo, compró una guitarra para diestros, la giró y le puso cuerdas nuevas, de manera que la cuerda superior fuera nuevamente el mi grave. "Lo que se convirtió, por tanto, en su marca y lo que él siempre conservó", puntualiza.

Pero en ese entonces no era el único que atravesaba esa situación: para interpretar la guitarra, el bajo o la batería, los zurdos se veían obligados a buscar nuevos caminos.

De acuerdo con diversas estimaciones, la cantidad de zurdos entre la población total asciende a entre 10 y 15 por ciento, pero ya se producen series de guitarras y bajos para ellos.

Sin embargo, Hendrix no disfrutó de este fenómeno más reciente debido a su muerte temprana. "Eso ya fue en 1976", cuenta Müller y muestra viejos prospectos del fabricante de guitarras japonés Ibanez.

#### Creciente abanico de instrumentos

¿A quién va dirigido el creciente abanico de instrumentos hoy día? También aquí las cifras son escasas. Al inicio de un estudio de música, no se plantea si los alumnos son zurdos o diestros, según se desprende de consultas realizadas por Dpa en diversas escuelas superiores de música.

"En general siempre se parte de algo más de 10 por ciento de la población (que es zurda)", apunta Thomas Müller-Pering, profesor de guitarra de concierto en la Escuela Superior de Música de Weimar.

Sin embargo, sostiene que no puede decirse si cada uno de estos estudiantes se decidirá por seguir una carrera musical. Y, advierte, como zurdos no siempre es aconsejable crear una guitarra para ellos.

Inicialmente, apunta, será ventajoso –tal como Hendrix o el ex Beatle McCartney– dar vuelta al instrumento. Esto se debe a que al principio "se parte de la idea de que la mano más fuerte, más conscientemente guiada, debe producir el sonido, la dinámica, la expresión musical". En otras palabras: "En este caso, debe tocar las cuerdas de la guitarra".

Lo problemático, señala este profesor de guitarra, es cuando un zurdo o zurda aspira a volverse profesional en el mundo de la música.

Por ejemplo, dice, se vuelve mucho más difícil probar un instrumento adecuado, porque muchos fabricantes de guitarras tienden a diseñar sus modelos de alto precio para diestros. Ensayar con el instrumento de un compañero o tocar uno perteneciente a la universidad tampoco suele funcionar.

Müller-Pering explica que los guitarristas y bajistas están comparativamente solos en materia de diseños especiales para zurdos. "Ningún violinista, chelista, flautista o fagotista tendría la más mínima posibilidad de probar en una orquesta, ningún pianista se haría construir un piano de cola invertido. Solamente nosotros, los guitarristas, pensamos de forma completamente diferente".

A esto se suma que la demanda de instrumentos para zurdos aún es escasa, según reflejan las cifras del mayor negocio de música de

En el caso de las guitarras eléctricas, la cifra de estos modelos llega solamente a 5 por ciento, y en las acústicas con cuerdas de acero, apenas a 4 por ciento, indica la casa de música Von Thomann, con sede en la localidad germana de Bamberg.

Pero esto podría modificarse pronto: "Se puede identificar una tendencia en los años recientes", señala una portavoz de la compañía. "La demanda de guitarras para zurdos crece, los fabricantes registran aumentos de ventas en este rubro".

▲ El roquero estadunidense durante una de sus actuaciones en la isla alemana de Fehmarn, en 1970. Foto Dpa

Para la empresa Meinl, es un tema muy especial, según destaca el gerente general Müller. El año pasado, agrega, publicaron un catálogo especialmente para zurdos. La meta es ofrecerles a largo plazo una mayor variedad de instrumentos.

Si algo así habría sido conveniente también para Hendrix..., solamente es materia de especulaciones. Según un artículo de la revista de música Gitarre & Bass, el legendario músico contaba a fines de los años 60 con varias adaptaciones especiales para zurdos, aunque rara vez las utilizaba, porque la Fender Stratocaster dada vuelta era, por lejos, su marca registrada.

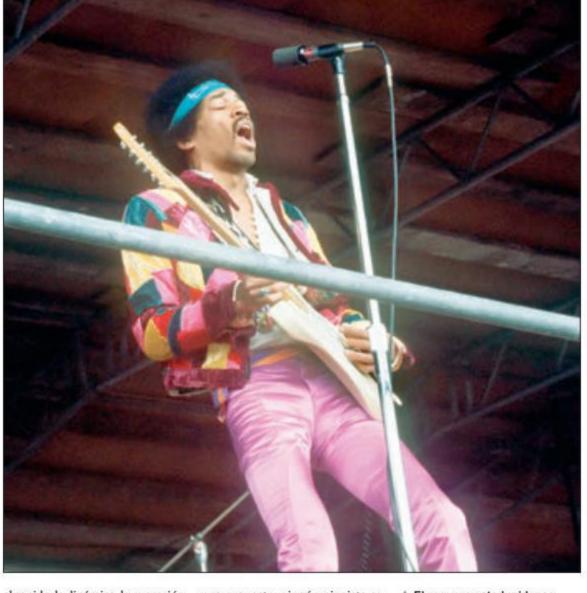

### El nuevo Tenorio cómico, vacuna contra los momentos difíciles que se viven

#### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

El nuevo Tenorio cómico en su reciente temporada busca aplicar la risa como vacuna infalible ante los difíciles momentos que se viven.

La diversión "está garantizada", en el clásico montaje, que desarrolla las aventuras de Don Juan Tenorio, pero en un mundo poscovid, donde las referencias político-sociales son ineludibles, explicó Eduardo España quien afirmó estar motivado, pues "la actuación es mi forma de vida".

Sobre la producción de Alejandro Gou, el actor puntualizó: "Me siento muy agradecido por tener trabajo en estos tiempos, así como estar sanos, hacer lo que nos gusta y divertir al público, lo cual es una gran satisfacción; además, este montaje se realiza con todos los protocolos sanitarios" en el Centro Cultural Teatro 1.

Destacó la participación de Los Mascabrothers (Freddy y Germán Ortega), entre otros comediantes. "Con este género de teatro de revista, dirigido por Daniel Chávez, con un libreto renovado por Claudio Herrera y Sergio Sánchez, tratamos de reflejar con humor aspectos que se viven tanto en la política, en la sociedad y durante la pandemia" que ha impactado a escala global.

El nuevo Tenorio cómico, se presenta en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en Guaymas número 8, colonia Roma Norte. Funciones: viernes a las 20 horas, sábados a las 18 y domingos a las 17.



▲ Freddy y Germán, Los Mascabrothers. Foto cortesía de la producción



## Castigo y criminalización por la defensa del agua

#### MANUEL PÉREZ ROCHA LOYO

a semana pasada fue importante para la lucha continental y global en defensa del agua ante la rapacidad de empresas mineras.

De acuerdo con el comunicado del 25 de agosto, "Las incongruencias de la Semarnat", de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA, https://bit.ly/38gb2uA), la dependencia "continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo –porque lo han hecho manifiesto– que es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud y la que genera más conflictos socioambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación".

El manifiesto de REMA cita al doctor Jorge Zavala Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, que informó para BBC Mundo en mayo que "cerca de 87.5 por ciento del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades". REMA denuncia el ocultamiento y falta de información acerca de "los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México".

La semana pasada en Colombia el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán iniciaron la campaña "200 razones para la defensa de los territorios de agua y páramos", buscando que "la población se manifieste en defensa de la vida, el ambiente y el territorio, expresando creativamente que el agua es un bien común fundamental" (https://bit. ly/2USzrDo). Esta plataforma coincide con la celebración hoy, 30 de agosto, del bicentenario de la independencia de Colombia.

El Comité de Santurbán agrupa a organizaciones sociales y civiles de la región colombiana de Santander y lucha desde 2009 para defender la Estrella Hídrica de Santurbán de concesiones a la "locomotora minera". El Páramo de Santurbán es un ecosistema esencial y patrimonio natural para la humanidad, dada su riqueza biofísica y su función de captar CO2 para mitigar los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la vida en nuestro planeta. El comité ha logrado detener el proyecto de la empresa canadiense Eco Oro en sus intentos de explotar una mina de oro a cielo abierto, por atentar contra el agua de la región. Un factor para este logro fue la presión internacional para el retiro de la inversión da la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial en el proyecto minero. Sin embargo, Eco Oro demandó a Colombia en 2016 ante otro brazo del mismo Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi), por 736 millones de dólares, bajo su TLC con Canadá. Dicha reclamación está pendiente junto al menos otras siete demandas conocidas de empresas mineras contra Colombia, por astronómicas cantidades que superan 18 mil millones de dólares (información de

Las empresas mineras no sólo castigan por medio de tratados de libre comercio e inversión a gobiernos. También instan a la criminalización de la resistencia pacífica por medio de litigios judiciales contra la participación pública para frenar a quienes se les oponen (https://cutt.ly/ xWfX2Dl).

Ejemplo: el pasado 26 de agosto marcó el periodo dictado de dos años de prisión preventiva para los ocho defensores ambientales pertenecientes al Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Cmdbcp), Honduras, detenidos arbitrariamente en 2019. Los defensores enfrentan cargos por los delitos de "incendio agravado" y "privación injusta de libertad" como represalia por ejercer su derecho a la legítima protesta y la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol. Ese día, la Corte Suprema de Honduras resolvió prolongar seis meses la "prisión preventiva" de los defensores del agua de Guapinol.

La decisión de la corte de extender la prisión de los defensores del agua de Guapinol ha sido lamentada por instancias para los derechos humanos de la ONU (https://bit.ly/3zqr94D y https:// bit.ly/2WBtGL2). ONG de derechos humanos, como Front Line Defenders, han expresado su preocupación por la criminalización basada en acusaciones falsas hacia los defensores de derechos humanos integrantes del Cmdbcp, ya que "el procesamiento judicial y la prolongada detención arbitraria son una represalia por su labor de defensa del ambiente". El Institute for Policy Studies, que otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt al Cmdbcp en 2019 se ha solidarizado con los defensores del agua de Guapinol y sus familiares que han sufrido durante dos años las implicaciones de su detención arbitraria. El Cmdbcp por su parte "lamenta y condena la decisión de los magistrados de la sala de lo penal al resolver favorablemente al Ministerio Publico / Inversiones los Pinares y Ecotek (las firmas mineras interesadas en la zona)" y hace un llamado a las "comunidades, familias, organizaciones del muni-cipio, de la región del Aguan, del país y del campo internacional a sumar energías en la lucha por la libertad de los defensores junto a la libertad de los territorios conquistados por la corrupción y la violencia (del empresario) Lenir Pérez y del gobierno de Honduras" (https://bit.ly/3Bdxsci).



Las mineras castigan mediante tratados de libre comercio e instan a la criminalización de la resistencia pacífica

Los comités de Tocoa, en Honduras, de Santurbán, en Colombia, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería son importantes referentes para las luchas presentes y futuras en defensa del agua. \*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org Twitter: @ManuelPerezIPS

## Partidos políticos, su transformación

#### BERNARDO BÁTIZ V.

n partido político es una asociación de ciudadanos con un fin compartido; se distingue de otras agrupaciones básicamente por la naturaleza del fin que persigue, que como todos saben, es asumir el poder en una comunidad, el Estado, la nación –en primer lugar–, pero en cualquier agrupación; se hace política en el mundo de los negocios, en el deporte, en las iglesias y hasta en las escuelas. Para nadie es un secreto que participar en política es una de las actividades principales en nuestros días.

Los partidos son agrupaciones de personas, pero no conglomerados; tienen estructuras internas, jerarquías, prácticas comunes y pautas conceptuales compartidas, al menos en lo esencial; se trata a veces de verdaderas instituciones y otras de híbridos sociales que no es fácil identificar o poner en un casillero determinado.

Se trata de organizaciones que cabalgan entre lo público y lo privado; no tienen funciones de gobierno, pero su objetivo es que algunos de sus integrantes, en especial sus líderes, se incorporen a los cargos públicos, obtengan posiciones en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, ganar elecciones o que sean designados por los que llegaron antes a los cargos. También en el Poder Judicial se hace política, pero como sucede en México y en otro muchos países, los jueces y magistrados, aun cuando ejercen el poder, no se eligen por votación popular. Entonces, los partidos políticos, sin dejar de tener algún interés, no colocan a este poder dentro sus prioridades, para decirlo en lenguaje popular, el Poder Judicial se guisa aparte; sin duda, este poder, el de los jueces, también es un colectivo identificable pero extrañamente, al menos en México, se encuentra casi siempre al margen de las luchas políticas abiertas y públicas; sus cargos se obtienen, pero no según las reglas formarles o informarles que rigen a los otros poderes. Por eso los partidos, al menos hasta ahora, no les han prestado mucha atención.

La Constitución mexicana dedica a los partidos políticos varias páginas de disposiciones legales para su reglamentación; las encontramos en el artículo 41 que determina que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión y de los poderes de los estados y la Ciudad de México, pero dispone también, en forma precisa, sin lugar a dudas, que "la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas", para en seguida agregar unas "bases" muy prolijas, en tres incisos y muchos apartados y subapartados.

En mi opinión, nuestra norma constitucional, acordada precisamente por partidos políticos, le dedica demasiadas palabras agrupadas en muchos párrafos a las prerrogativas, a los tiempos en los medios de comunicación, a las finanzas de los partidos y al gasto en las campañas, pero muy poco a su doctrina o ideología, que debiera ser el dato esencial que distinga a unos de otros y elemento definidor de su naturaleza.

Esta legislación constitucional, propuesta y aprobada por los mismos partidos, abrió las puertas a las ambiciones personales y en no pocos casos a la corrupción; el interés de los partidos debiera centrarse en el establecimiento de un orden social acorde con sus principios, de izquierda o de derecha, liberales o conservadores, de un color o de otro, pero lamentablemente en la vida partidista ha tomado un papel preponderante la disputa por los cargos y por las fuentes de ingresos y han quedado de lado, medio olvidadas, las convicciones, la ética y la congruencia.

Nadie duda que estamos en un proceso de transformación, la cuarta, que avanza con dificultades opuestas por la realidad, pero también por obstáculos artificiales que surgen de las rivalidades partidistas. Creo que paralela a la transformación de la vida económica y social de las instituciones políticas, los partidos deben también transformarse y asumir cabalmente la exigencia normativa de ser democráticos en su vida interna.

Por regla general no lo son, se gobiernan por cúpulas de dirigentes y crean pesadas burocracias para sostener a esas cúpulas. En días pasados, Alonso Urrutia, reportero de *La Jornada*, llamó la atención sobre las élites de los partidos en las candidaturas plurinominales, esas que alcanzan cargos públicos sin necesidad de hacer campaña. Son, como lo dice el reportero, "viejos conocidos" que se perpetúan en los cargos.



Sería un gran paso que todos los partidos asumieran la democracia como su regla interna de vida

La transformación de México debe pasar por la de sus partidos; sería un gran paso adelante que en todos, PRI, PAN, PRD y también Morena, que alcanzó recientemente y en muy poco tiempo un triunfo histórico, asumieran la democracia como su regla interna de vida junto con la justicia y la igualdad entre sus miembros.

Que lo buscado para la sociedad se viva dentro; si hay igualdad, respeto a las militantes y justicia interna, énfasis en los valores y en las propuestas y menos ambición por los cargos, se estará abonando para la transformación afuera. jusbb3609@hotmail.com



| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dólar                  | 19.64  | 20.67 |
| Euro                   | 23.82  | 23.82 |

| Tasas de interés |       |
|------------------|-------|
| Cetes 28 días    | 4,49% |
| Cetes 91 días    | 4.82% |
| TIIE 28 dias     | 4.75% |

| Inflación                       |           |       |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 1º quincena de agosto -0.02%    | anual     | 5.58% |
| De julio 2020 a julio 2021      | 5.81%     |       |
| Reservas internacionales        |           |       |
| 193 mil 153.7 mdd al 20 de agos | to de 202 |       |

| Petróleo (dólares) | Precio | Var   |
|--------------------|--------|-------|
| WTI                | 68.74  | +1.32 |
| Brent              | 72.70  | +1.63 |
| Mezcla mexicana    | 65.88  | +1.31 |

| niidenia interne     | XICANA DE I | precios y cotizaciones<br>/ALORES<br>5.64 unidades |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Variación pu         |             | +134.95                                            |
| Variación por ciento |             | +0.26                                              |

DIÁLOGO CON EL BDEM PARA APROVECHAR LOS RECURSOS

## México, sin problemas de liquidez; la asignación del FMI va a deuda: SHCP

Busca sustituir obligaciones por otras con tasas 80 veces menores

#### **DORA VILLANUEVA**

Debido a que "nuestro país no presenta problemas de liquidez", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "dialogará" con el Banco de México para usar cerca de 12 mil 200 millones de dólares –equivalentes a la asignación de derechos especiales de giro (DEG) que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasadapara reducir el costo de la deuda, informó la dependencia.

Al liberar recursos presupuestados para el costo financiero –que incluye el pago de intereses, administración y comisiones– de la deuda, se amplía el margen fiscal del gasto, pero ello no quiere decir que los activos asignados por el FMI, o su equivalente, entren directamente a las finanzas públicas como ingresos o egresos en el paquete económico 2022, explicó.

El 23 de agosto, el FMI emitió una ampliación de DEG-activo de reserva internacional- equivalente a 650 mil millones de dólares; el objetivo es respaldar la liquidez de los países en medio de la crisis económica por la pandemia de coronavirus. Con la asignación, el organismo emitió un manual sobre cómo pagar deuda e integrar el recurso a los balances de los bancos centrales, entre otros usos.

El reparto se hace en función de las cuotas de cada país, por lo que a México se destinaron activos por casi 12 mil 200 millones de dólares. Al recibir la asignación, el Banco de México integró los DEG en las reservas internacionales y puntualizó que, en caso de requerir lo equivalente en alguna divisa líquida, el gobierno mexicano debe comprar los activos con pesos.

"Dado que el nivel de reservas internacionales es alto, y que agregar recursos a estas reservas implica un costo, Hacienda dialo-

▶ El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, son integrantes de la Comisión de Cambios, la única instancia facultada para decidir sobre el uso de las reservas internacionales. Fotos Cristina Rodríguez y Pablo Ramos gará con el Banco de México en términos normativos para que el gobierno de México aproveche estos recursos para pagar deuda con tasas de interés altas", respondió la SHCP este domingo.

El diálogo queda en la Comisión de Cambios –conformada por los titulares de Hacienda y del Banco de México, así como dos autoridades más de cada institución–, que es la instancia encargada de la política cambiaria del país y la única facultada para decidir sobre el uso de las reservas internacionales. Su presidente es el secreta-



Desde 2019, intereses y comisiones superan el gasto en obra pública rio Rogelio Ramírez de la O.

El gobierno apuesta por sustituir deuda, que actualmente paga más de 4 y 5 por ciento de interés, por una de 0.05 por ciento, que es la cuota de administración por los activos del FMI. Es decir, entre 80 y 100 veces menor. Como contexto, la asignación de más de 12 mil millones de dólares al país equivale a casi una tercera parte del costo financiero del sector público estimado para el próximo año.

El costo financiero, que engloba los intereses y comisiones que se pagan por la deuda, ha escalado en los últimos 10 años. Entre 2011 y el año pasado este gasto creció 78.3 por ciento, en términos reales; mientras la inversión en infraestructura, incluida Petróleos Mexicanos (Pemex), lo hizo 28.5 por ciento. Si se descuenta a la petrolera, el presupuesto a obra pública avanzó 15 por ciento.

Desde 2019, el pago de la deuda absorbe más que la inversión en obra pública. Sólo en lo que va de 2021, se han destinado 353 mil 428.4 millones de pesos a cubrir intereses y comisiones del financiamiento, 12.5 por ciento más que a infraestructura. Para el próximo año, Hacienda estima que el costo financiero del sector público escale a 761 mil 981.8 millones de pesos, alrededor de todo el gasto que va al sector salud.

#### La economía acumula una caída de 3.1 por ciento en el actual gobierno

#### **DORA VILLANUEVA**

La apertura de negocios y menores restricciones a la movilidad, respecto al año pasado, han resultado en que la actividad económica haya crecido hasta 10 veces más que la deuda pública en México, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, en lo que va de la actual administración, las obligaciones del Estado no han dejado de crecer, frente a una economía más pequeña.

El valor de la actividad económica en México alcanzó los 25 billones 931 mil millones de pesos en junio de 2021, el mayor saldo desde que hay registro, y 29.6 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, cuando el producto interno bruto (PIB) se hundió con las primeras medidas para contener la pandemia de coronavirus. Por su parte, la deuda pública avanzó 2.7 por ciento en el mismo periodo, para alcanzar los 12 billones 402 mil millones de pesos.

Estos datos muestran la recupe-

ración de la actividad económica en el último año y un endeudamiento público que –entre críticas al gobierno por no haberse recurrido a más obligaciones para ampliar los apoyos fiscales en el marco de la crisis y la ratificación de calificadoras de riesgo crediticio por apegarse a un marco de austeridad– ha sido contenido.

Sin embargo, más allá del rebote esperado para la economía luego de los cierres de 2020 y la honda caída del producto interno bruto que eso provocó, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador –prácticamente la mitad del periodo para el que fue elegido– las obligaciones del Estado no han dejado de crecer, frente a una economía más pequeña.

#### Lo que México debe equivale a 47.8% del PIB

Entre diciembre de 2018 y junio de 2021, la actividad económica en México se ha reducido 3.1 por ciento en términos reales, es decir, contada la pérdida de poder de compra que ha tenido el peso mexicano por efecto de la inflación. Mientras en el mismo periodo, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda– avanzó 7.1 por ciento.

Mientras la deuda pública creció en un billón 851 mil millones de pesos entre el diciembre en que inició el gobierno actual y junio de 2021, el tamaño de la actividad económica en el país lo ha hecho en un billón 528 mil millones; eso en pesos corrientes que como tal no reflejan la pérdida de valor en la moneda mexicana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que busca que la deuda en su gobierno no se dispare como porcentaje de PIB cuando termine su sexenio, es decir, que el endeudamiento no consuma más que lo que la actividad productividad genera.

En diciembre de de 2018, el SHR-FSP equivalía a 43.2 por ciento del PIB; en junio de 2020, la caída en la actividad económica por los cierres llevó esta relación a 60.3 por ciento; y en junio de 2021, los datos más recientes, se encuentra en 47.8 por ciento.

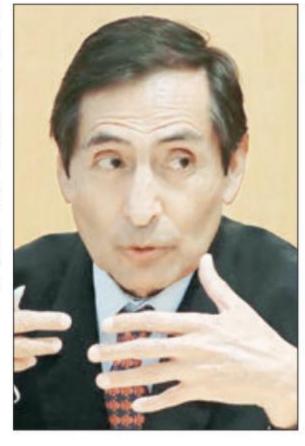





## Se recupera PIB per cápita en el país; alcanza 9 mil 896 dólares

**CLARA ZEPEDA** 

Ante el rebote y el tamaño de la economía del país, el ingreso por cada mexicano en la primera mitad de 2021 avanzó mil 600 dólares, equivalente a 19.3 por ciento anual, al alcanzar 9 mil 896 dólares.

Según cálculos realizados con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (BdeM), el ingreso por habitante promedio estuvo favorecido por el fuerte rebote del producto interno bruto (PIB) nacional, pues la recuperación económica cobró fuerza en el segundo tercio de 2021 a nivel mundial y México no fue la excepción.

Durante el segundo trimestre del año, el PIB de México registró un crecimiento de 1.5 por ciento a tasa trimestral y de 19.5 por ciento anual. En el acumulado del primer trimestre del año, el rebote económico fue de 7.4 por ciento.

Tras el histórico desplome del segundo trimestre de 2020, cuando el PIB mexicano descendió 18.7 por ciento anual por la emergencia sanitaria del Covid-19, debido a que se suspendieron los sectores no esenciales y se estableció un periodo de confinamiento estricto, así como la fuerte depreciación del peso frente al dólar, el ingreso por habitante se deterioró y descendió

a 8 mil 293 dólares. El valor monetario de todos los bienes y servicios que produce el país a precios corrientes; es decir, el producto interno bruto nominal a precios de mercado se situó en 25 billones 931 mil 369 millones de pesos, lo que significó un aumento de 29.6 por ciento con respecto al segundo trimestre de 2020.

Asimismo, la cotización del peso fix mostró una apreciación promedio de 6.6 por ciento frente al dólar en la primera mitad del año, con respecto al mismo periodo de 2020. En tanto, el PIB per cápita en el país aumentó 523 dólares, equivalente a 5.4 por ciento trimestral, al alcanzar los 10 mil 158 dólares, en el segundo trimestre, con respecto al primero.

#### Ingreso estancado

De acuerdo con las estadísticas, el ingreso por persona está estancado y, en algunos periodos, aminora, en la última década de entre 10 mil y 8 mil dólares.

Prueba de ello, los datos del Banco Mundial de 2019 revelaron que el PIB por habitante, medido siempre en paridad de poder de compra, México alcanzó los 9 mil 946 dólares; mientras en Uruguay, Panamá y Chile, su PIB per cápita fue de 16 mil 190, 15 mil 731 y 14 mil 986 dólares, respectivamente,

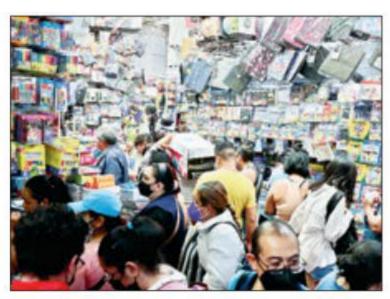

superan la riqueza que alcanza cada ciudadano mexicano.

El producto por habitante de México está lejos de los países más ricos del mundo como Suiza, Irlanda, Islandia, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, sus ingresos por habitante oscilan entre 82 mil a 46 mil dólares, con cifras del Banco

México, con una población de 127.5 millones de habitantes, según información trimestral del Inegi, cuenta con un PIB de 25.9 billones de pesos (1.30 billones de dólares), al cierre del primer semestre de 2021. En tanto, el PIB A El PIB mexicano cayó en el segundo trimestre de 2020 debido a la emergencia por el Covid-19, pues se suspendieron los sectores no esenciales y se estableció un confinamiento estricto. En la imagen, compra de útiles escolares en el Centro Histórico. Foto Roberto García Ortiz

por habitante a pesos corrientes aumentó 13 por ciento anual en el primer semestre del año, pasando de 176 mil 507 pesos en la primera parte de 2020 a 199 mil 613 pesos en el mismo lapso de 2021.

#### FED reducirá estímulos, pero mantendrá tasas bajas en 2023: analistas

**CLARA ZEPEDA** 

Tras el simposio anual de Jackson Hole, Estados Unidos, este fin de semana, el Banco de la Reserva Federal (FED) comenzará a disminuir la liquidez en los mercados financieros en noviembre, pero mantendrá su tasa de referencia en mínimos hasta 2023, estiman analistas económicos.

Fabrice Montagné, analista de Barclays Economics Research estimó: "El tapering, que es la retirada progresiva de los estímulos económicos planteados por la FED en Estados Unidos para hacer frente a la crisis sanitaria del año pasado, está en sus últimas semanas, pues la FED propone reducir la compra de bonos de deuda pública de manera progresiva para evitar un gran impacto".

Para Marco Arias, analista de Monex, la compra de activos empezaría a moderarse entre noviembre y diciembre de este año, por lo que se espera que en la reunión del 21 y 22 de septiembre se den señales más claras. "La comparecencia de Jerome Powell, presidente de la FED, en el evento más esperado por los mercados fue visto con optimismo, pues se esperaba una postura más agresiva, pero siguió en la misma línea de cautela", precisó Arias.

## Recta final

LEÓN BENDESKY

a recesión económica provocada por la pandemia en 2020 fue severa en materia de producción, empleo e ingresos. Este hecho es definitorio. La posterior apertura de la economía impulsó casi de modo automático una recuperación. Esta es aún incompleta y con signos de inconsistencia, lo que en principio es normal, dadas las circunstancias; pero amerita mucha atención para orientar la política pública en la segunda mitad del sexenio.

A la recuperación que se está dando en este año se le ha llamado "rebote" o "efecto columpio". Lo que está en cuestionamiento cada vez de manera más notoria, es si el impulso que se registra ahora podrá ser la base para remontar el lento crecimiento secular de la actividad económica. Ese es el meollo de la

Los datos y las mediciones que se exponen en el discurso oficial, en torno a la consecución de una tasa de expansión del producto, del orden de 6 a 6.5 por ciento este año, tienen de base el muy bajo nivel de 2020. Así que el problema realmente se plantea a partir de 2022.

La cifra de la expansión prevista para este año podría significar el retorno a la situación de estancamiento como el ocurrido en 2019, con una tasa negativa de crecimiento de casi uno por ciento.

La ausencia de medidas de estímulo a la demanda para contrarrestar el efecto recesivo durante la pandemia mostrará su efecto adverso en las condiciones que permitan una recuperación sostenible. Esto incluye las acciones en torno al aumento del gasto en consumo e inversión y las pautas de la austeridad impuesta como eje de la política pública. La cuestión se agrava por las condiciones generales de la oferta, como sucede con los insumos y los cuellos de botella que existen en las cadenas de producción. Además, ha caído el financiamiento a las empresas, elemento clave para el dinamismo del producto y

En los procesos sociales de la envergaura de lo que ha significado la pande mia desde finales del primer trimestre de 2020 hasta ahora; sin olvidar que el proceso de vacunación exige más dinamismo v que surgen nuevas variantes del virus, es cuestionable que las condiciones para una expansión puedan recrearse. Volver a la situación prexistente debe descartarse de manera tajante. Se requiere un ajuste expansivo. En la situación de este país, la contención no es deseable, tampoco prudente.

La práctica recurrente de citar cifras agregadas de las variables económicas más relevantes es útil para efectos declarativos, pero esconde los reacomodos que han ido ocurriendo necesariamente en materia de la producción, la

ocupación de la fuerza de trabajo y las fuentes de ingreso.

En el caso de la población económicamente activa, en el segundo trimestre de este año volvió al nivel que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Pero la ocupación ha crecido más en el segmento de los no afiliados que en el de los empleados formalmente; persiste la subocupación (trabajar menos horas de las requeridas para la subsistencia), los ingresos tienden a ser de menor cuantía y las mujeres resienten más estas condiciones que los hombres.

Según los datos oficiales hay en el país 37.8 millones de trabajadores, de ellos 22 por ciento ganan un salario mínimo, 42 por ciento hasta dos, 14.5 por ciento hasta tres, 6.6 por ciento hasta cinco, 2.1 por ciento más de cinco, y 12 por ciento de los trabajadores no están especificados. Esta es una señal de la situación del mercado laboral.

Dos de cada tres trabajadores ganan el equivalente hasta de dos salarios mínimos. El problema es estructural y se se asocia con el bajo crecimiento de las últimas tres décadas, además de que se agrava con cada periodo de caída de la tasa de expansión del producto.

Entre las empresas, el segmento más castigado es el de las Pymes: muchas han desaparecido, las que permanecen no tienen acceso al crédito, aunque la información indica que trabajan con mayor nivel de endeudamiento. Una

parte relevante de los empleos recuperados se dan en los micro negocios. Esto debería llevar a una evaluación más precisa de este sector de la economía y de su papel en la vida de las comunidades en todo el país.

El Banco del Bienestar ha recibido muy cuantiosos recursos presupuestales y fracasó en su objetivo de apoyo a ese enorme conjunto de la población que vive de su trabajo y arriesga su exiguo capital familiar. Estos asuntos también se deben plantear explícitamente en las evaluaciones agregadas que se hacen de la situación económica actual.

Uno de los propósitos esenciales de la política pública es generar el mayor nivel posible de empleo bien remunerado y con prestaciones. Para eso es crucial elevar el nivel de la producción. Pero ese no parece ser el objetivo, como lo muestra el monto y la asignación de los fondos públicos y el bajo nivel de la inversión por parte del gobierno.

Aún no se sabe si en esta segunda mitad de la administración se modificarán los criterios acerca del uso de los recursos disponibles. No hay todavía señales claras del nuevo secretario de Hacienda, la incógnita deberá despejarse lo más pronto posible, pues el tiempo se agota y las expectativas de crecimiento económico no se van a cumplir. Hoy, además, el escenario está marcado por presiones inflacionarias y de las tasas de interés.

#### **MÉXICO SA**

Iberdrola: atraco en despoblado// Buitre "con principios éticos"// Consumidores desamparados

#### CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

OS ESPAÑOLES DE a pie ya no sienten lo duro sino lo tupido por el constate cuan brutal aumento de las tarifas eléctricas, que mes tras mes rompen récord sin visos de que se vaya a revertir. Al contrario, las empresas privadas (que todo el día cacarean que "trabajamos para tu bienestar") dedicadas a estos menesteres han rebasado toda proporción, entre ellas destaca una que llegó a México con la cínica promesa de "modernizar" el sistema eléctrico nacional y "favorecer" a los consumidores. Se trata, obvio, de Iberdrola, trasnacional gachupina que aquí obtiene jugosas ganancias gracias a los contratos leoninos (subsidios incluidos) que les otorgaron Borolas y Peña Nieto.

LOS MEXICANOS SABEN de qué se trata, pero la crónica de Armando Tejeda, corresponsal jornalero en España, es más que ilustrativa: "María del Rosario Quelez es voluntaria en un banco de alimentos desde hace tres años y su diagnóstico es diáfano sobre el aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión social a raíz de la escalada histórica en el precio de la energía eléctrica en España: Lo vemos todos los días, familias que prefieren hacer las colas en nuestros centros para recibir una bolsa de comida antes que utilizar sus electrodomésticos para cocinar en casa. El precio de las cosas, no sólo de la luz, también del agua, de los servicios, de la gasolina, está provocando auténticos estragos en el tejido social.

"ANTE LA PASIVIDAD de un gobierno fracturado y sin un plan para atajar la crisis, el precio de la luz en España superó por tercera vez en menos de tres meses su máximo precio, al alcanzar 122.7 euros (alrededor de 2 mil 924 pesos mexicanos) por megavatio, lo que se traduce en que poner una lavadora, una lavavajillas, el aire acondicionado o un ventilador en casa cuesta más del doble de lo que se pagaba hace sólo un año".

TEJEDA DA CUENTA de que el problema se ha agudizado, "sobre todo en agosto, cuando además del precio histórico en el precio de la luz se alcanzaron temperaturas insoportables, que sólo se podían paliar con un poco de aire del ventilador o el aire acondicionado. La mezcla fue letal; mientras en algunos pueblos del sur de España se superaron los 47 grados centígrados en la hora del día de más calor, las empresas eléctricas, desde los despachos de los

grandes directivos, hacían caja especulando en los mercados financieros para subir los precios y provocar que los clientes en España paguen un precio por el servicio nunca visto".

LA SITUACIÓN ES socialmente explosiva, mientras "los políticos que nos gobiernan miran a otro lado o se echan la culpa entre ellos. Una vergüenza". Muchas familias "han tenido que acudir en varias ocasiones a las llamadas colas del hambre, donde reciben comida y enseres básicos de los bancos de alimentos, que en meses recientes dan de comer a más de 600 mil personas a diario. Y desde el gobierno español, integrado por una coalición de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos no hay ni una respuesta clara ni un plan específico, a pesar de que uno de sus lemas antes de llegar al poder era poner fin a la pobreza energética".

SE TRATA DE la misma trasnacional, Iberdrola, a la que los gobiernos neoliberales en México le abrieron las puertas de par en par por tratarse –versión oficial– de "una empresa limpia" que llegó a nuestro país a "coadyuvar en la modernización (léase privatización) del sistema eléctrico nacional" y "ofrecer menores tarifas para beneficio de los hogares".

EN JULIO PASADO el citado corresponsal jornalero detalló que "en la misma semana en la que el precio de la energía eléctrica alcanzó su máximo histórico en España, la red de complicidades, chantajes y espionaje que hay alrededor de este negocio multimillonario se va despejando. Y en la mira hay una empresa, la hegemónica y poderosa Iberdrola (...) una de las trasnacionales españolas que más lucran con el negocio de la electricidad y las energías alternativas o renovables". Y agosto resultó peor, con ganas de que septiembre lo supere, ante la pasividad de la autoridad.

Y EN MÉXICO, en nombre de la "competencia y la libertad empresarial" todavía hay quienes defienden a capa y espada a este tipo de buitres "que contribuyen al bienestar de los consumidores" y presumen "principios éticos" (Iberdrola dixit).

#### Las rebanadas del pastel

ATENTO SALUDO DE López Obrador para ciertos "aliados" de la 4-T: "ni el Frena ni la CNTE detienen al Presidente".

cfvmexico\_sa@hotmail.com

#### DESTINOS DE PLAYA, EN NIVELES PREVIOS AL COVID-19



▲ Los destinos turísticos del país, sobre todo de playa, muestran signos de reactivación, pues los vuelos y la ocupación hotelera ya se encuentran en los niveles previos a la pandemia de Covid-19. En la imagen, Playa Delfines en Cancún, Quintana Roo. Foto La Jornada

## Se recupera el turismo en primer semestre del año

#### **JULIO GUTIÉRREZ**

El primer semestre ha sido el periodo de reactivación de los destinos turísticos del país, sobre todo de playa, pues los vuelos y la ocupación hotelera ya se encuentran en los niveles previos a la pandemia de Covid-19, señalan cifras oficiales.

Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), revelan que entre enero y junio llegaron 13 millones 901 mil turistas internacionales, un incremento de 7.2 por ciento respecto del mismo periodo del año previo.

Según el informe Resultados de la actividad turística, al país ingresaron 7 mil 815 millones de dólares por parte de estos turistas, un alza de 20 por ciento respecto del mismo periodo (6 meses) del año previo.

La dependencia informó que el gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de mil 79.3 dólares en enero y junio de 2021, lo que representó un incremento de 4.4 por ciento respecto del monto del mismo periodo de 2020.

Así, en el periodo de referencia, la balanza de divisas por concepto de viajeros internacionales se ubicó en 5 mil 677 millones dólares, monto superior en 29.8 por ciento en relación con lo observado durante el mismo periodo de 2020.

#### Aumentan vuelos a playas

La dependencia refiere que las llegadas aéreas en el primer semestre del año aumentaron principalmente en los aeropuertos de destinos de playa.

En el de Cancún, Quintana Roo, que más turistas recibe, llegaron 2 millones 624 visitantes extranjeros entre enero y junio, un aumento de 36 por ciento comparado con el mismo periodo del año previo; en el de Baja California Sur, cuyo principal destino es Los Cabos, llegaron 741 mil 857 turistas foráneos, un alza de 63.5 por ciento respecto de 2020.

En tanto, al aeropuerto de Cozumel (Quintana Roo) llegaron 86 mil 536 visitantes internacionales, un alza de 38.5 por ciento si se compara con el primer semestre de 2020.

#### Viajeros prefieren paquetes all inclusive

La plataforma Despegar.com señaló que en esta última temporada vacacional, los viajeros prefirieron comprar paquetes "todo incluido".

Precisó que aunque los all inclusive manejan precios más altos, comparado con otro tipo de alojamientos, para los mexicanos las tarifas se compensan con las actividades que pueden realizar dentro del hotel.

"El modelo all inclusive se está volviendo tendencia, pues los viajeros quieren experiencias completas y encontrar en el mismo lugar todo tipo de entretenimiento y servicios acorde con las edades y preferencias de los paseantes", señaló el sitio.

En promedio, hospedajes de ese tipo cuestan de 7 a 15 mil pesos por noche.

## Transacciones digitales en la banca crecen 75%: ABM

#### JULIO GUTIÉRREZ

Las transacciones digitales que se realizan en el Osistema bancario mexicano están en auge total. Según la Asociación de Bancos de México (ABM), han crecido 75 por ciento en los últimos dos años.

La banca se está enfocando en llegar a una mayor cantidad de personas por medio de los canales digitales, pues se ha detectado que más de 23 millones de mexicanos tienen acceso a los servicios bancarios exclusivamente por teléfono celular o computadora, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Según la ABM, entre enero y junio de este año se han realizado mil 627 transacciones por canales digitales. En ese mismo periodo, pero de 2020, la cifra era de mil 115 millones de operaciones y en los primeros seis meses de 2019, el año previo a la pandemia, era de 931 millones transacciones, de ahí el incremento de 75 por ciento.

Estos números coinciden con la

desaceleración en la banca respecto de las transacciones hechas por medios tradicionales. Según BBVA, el banco con más presencia en el país, las operaciones en ventanilla sólo ascendieron a 64 millones de enero a junio, un alza anual de 1 por ciento.

"La tecnología ha sido un factor disruptivo que al parecer ha generado bienestar a la población... Si bien han existido comentarios sobre atribuciones que hemos tenido que incorporar a las aplicaciones bancarias, por temas de seguridad vemos, claramente, un crecimiento importante", dijo en conferencia Daniel Becker, presidente de la ABM.

Las cifras recopiladas por el organismo cúpula de la banca revelan que entre enero y junio las transacciones realizadas por medio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), canal por el que pasan las operaciones del sistema financiero, sumaron 960 millones, un aumento de 81 por ciento con respecto a las 531 millones realizadas por este medio en el mismo periodo pero de 2020.



#### LA AFECTACIÓN SUMA 1.74 MILLONES DE BARRILES POR DÍA

## Petroleras de EU paran producción en el Golfo de México

#### REUTERS

Las empresas de energía en Estados Unidos suspendieron el domingo la producción de 1.74 millones de barriles de petróleo por día en el Golfo de México, según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE), cuando el huracán Ida azotó la costa de Luisiana como una tormenta de categoría 4.

Además, según el regulador, casi 94 por ciento de la producción de gas natural del Golfo de México en Estados Unidos también se interrumpió debido a la tormenta.

Las empresas petroleras se apresuraron a evacuar a los empleados de la infraestructura costa afuera en los días previos a la tormenta, lo que provocó el cierre de sus instalaciones en el Golfo.

En total, las compañías de energía habían evacuado hasta el domingo 288 plataformas, más de la mitad de las del Golfo de México, según la BSEE.

El Luisiana Offshore Oil Port (LOOP), la terminal de crudo de propiedad privada más grande de Estados Unidos, detuvo sus entregas antes de la tormenta.

La terminal marina LOOP está ubicada en aguas abiertas, a unos 29 kilómetros de las costas de Luisiana, mientras que Port Fourchon es su base terrestre.



De acuerdo con el sitio web de Port Fourchon, gestiona entre 10 y 15 por ciento del petróleo nacional del país, 10 y 15 por ciento de las importaciones de crudo extranjero, y también está conectado con casi la mitad de la capacidad de refinación de Estados Unidos. Asimismo, presta servicio a 90 por ciento de la producción petrolera en aguas

profundas del Golfo de México.

Otros puertos del sur de Luisiana, como Houma y Nueva Orleans, fueron cerrados el domingo, y en Misisipi, los de Biloxi, Gulfport, Pascagoula y el Gulf Intercoastal Waterway.

Phillips 66 cerró su planta Alliance en la costa en Belle Chasse, mientras que Exxon Mobil redujo la producción en su refinería de Baton Rouge, Luisiana, el sábado.

Los cortes de energía fueron generalizados en las primeras horas de la tormenta, con más de 530 mil hogares y negocios del estado sin electricidad, según la empresa Energy Luisiana.

Las empresas de servicios públicos estaban incorporando personal

 El Luisiana Offshore Oil Port es la única terminal de aguas profundas de Estados Unidos capaz de descargar superpetroleros. Foto tomada de la página web de la empresa

y equipos adicionales para hacer frente a los cortes de energía.

Ida cobró fuerza en la noche del sábado y tocó tierra cerca de Port Fourchon a las 16:55 GMT, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

#### Opep+ considerará detener el aumento de la producción

El aumento en la producción petrolera acordado el mes pasado por las naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) podría reconsiderarse en su próxima reunión del 1 de septiembre, dijo el domingo el ministro del Petróleo de Kuwait, Mohammad Abdulatif al-Fares.

"Los mercados se están desacelerando. Como el Covid-19 ha comenzado su cuarta ola en algunas áreas debemos tener cuidado y reconsiderar este aumento. Podría detenerse el aumento de 400 mil (bpd)", explicó Fares a Reuters previo a una reunión del cártel el próximo miércoles.



Trabajador afiliado al IMSS

Cosas que debes saber de tu cotización:

- De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
- Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
- Si llegas a enfermar tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.

Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la App IMSS Digital y conoce mes a mes: Qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.

Disponible en: iOS y Android.

Cuídate del COVID-19 y aprovecha los trámites digitales del IMSS.

Hazlo más rápido, fácil y seguro con 👩 IMSS DIGITAL







#### REPORTE ECONÓMICO

Ocupación y empleo (1er semestre 2021)

#### DAVID MÁRQUEZ AYALA

A POBLACIÓN TOTAL DE México en el primer semestre del año ascendió a 127 millones de habitantes, de los cuales 97 m tiene 15 años y más. De estos últimos – según nuestra clasificación UNITÉ – 63.7 millones (65.8%) integran la Población Económicamente Activa (PEA), de la cual 53.0 m (el 83.1%) son población ocupada y 10.8 m (16.9%) desocupada (3.8% es desocupación abierta y 13.1 en pasiva) (Gráfico 1).

LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL en el semestre (53.0 m) tuvo un crecimiento de 6.2% respecto al deprimido primer semestre 2020 (pero aun está -2.9% abajo del de 2019). Por sectores, el Agropecuario aumentó su ocupación 6.0% respecto 2020 (-3.2% abajo de 2019); el Industrial aumentó 12.1% sobre 2020 (-1.2% respecto a 2019); y Servicios aumentó 3.9% sobre 2020 (pero aun está -3.5% abajo de 2019).

POR NIVEL DE INGRESOS, tanto los aumentos al salario mínimo como el deterioro de los salarios superiores a éste han modificado sustancialmente su estructura, concentrándose en los niveles inferiores. Hasta hace cinco años (2016) percibía hasta un salario mínimo el 15.6% de la población ocupada (el 25.3% en 2021), y 1 a 2 sm el 26.9% (36.0 en 2021); a la inversa, de 2 a 3 sm percibía el 20.7% (13.1% en 2021), de 3 a 5 sm el

12.6% (6.2% en 2021), y más de 5 salarios mínimos 5.8% (2.2% en 2021).

DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS no agropecuarias, las micro recuperaron en el semestre 11.3% de ocupación respecto a 2020 (aun -3.0% con 2019), las pequeñas empresas 8.3% (-2.1% con 2019), las medianas todavía perdieron -2.1% de ocupación respecto a 2020 (y -6.8% con 2019), y las grandes recuperaron 8.8% respecto a 2020 pero siguen -3.8% abajo de 2019. La ocupación gubernamental cayó -11.2% respecto a 2020 y -1.2% contra 2019.

POR TRIMESTRES, LA OCUPACIÓN total del segundo de este año (55.2 m) ya recuperó la pérdida de 2020 e incluso supera ligeramente al T2 de 2019 (54.9 m) (Gráfico 2).

POR SECTORES, EN el T2 la ocupación agropecuaria (6.8 millones) no sólo recuperó la caída de 2020 sino superó los 6.7 m del T2 de 2019; la ocupación industrial (13.8 m) recuperó la pérdida de 2020 y casi alcanza la ocupación de 2019 (13.9 m); y la ocupación del sector servicios (34.3 millones) casi alcanza el nivel prepandemia (34.5 m) y supera los 34.0 m de 2019 (Gráfico 3).

LOS TRABAJADORES REGISTRADOS en el IMSS totalizaron este julio 20.292 millones, una fuerte recuperación tras la caída a 19.496 m en julio 2020, aunque aun abajo de los 20.385 m de julio 2019 (Gráfico 4).



(1) ENDE, promedios semestrales (2) Et rubro desocupación pasiva lo clasifica la ENDE como 
Población no económicamente activa "disponible"; sin embargo, tratándose de personas en 
condiciones y disponibilidad de trabajar que "han desistido de buscar empleo o no lo buscan 
por considerar que no tienen posibilidades", nosotros las consideramos (y las reclasificamos) 
como parte de la Población económicamente activa (PEA) bajo el criterio de Desocupación 
pasiva. (3) En consecuencia, aquí la Población no económicamente activa queda integrada 
únicamente por la población que no está disponible para participar en el mercado de 
trabajo ya sea por que atienden otras obligaciones (inadres/amas de casa, estudiantes...), 
tienen impedimentos físicos para trabajar, o incluso queriendo hacerlo sus circunstancias 
se los impide (cuidado de pequeños, enfermos o ancianos; convalecencia; prohibición de 
algún familiar...) (4) Comisiones, honorarios, destajo, propinas, etc. (5) Trabajadores no 
remunerados y por cuenta propia dedicados a actividades de autosubsistencia. (6) Se limita 
al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan las personas les de acceso o no 
a los servicios de salud que preste una institución, pública o privada. Si tienen acceso a dichos 
servicios por medio de un pariente que los declara como dependientes económicos o por la 
adquisición del seguro popular, no se clasifican en la categoría "con acceso". (p) Pretiminares. 
Posibles inexactitudes por redondeo. Corrige cifras de 2019 Fuente: UNITÉ con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ETOE) y Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)

#### ALIENTA A MERCADOS POSTURA DE LA FED



▲ Las acciones en Asia-Pacífico tuvieron una apertura positiva en las primeras horas de este lunes, luego del discurso que pronunció el pasado viernes el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. En Nueva Zelanda, el índice NZX50 avanzó 0.74 por ciento, mientras que en Japón el Nikkei 225 de Tokio sumó 0.45 por ciento. En tanto el KOSPI de Corea del Sur ganó 0.43 por ciento. De acuerdo con CNBC, los mercados también estarán atentos a restricciones de China a las empresas de Internet que busquen cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Foto Ap

## Relación con el gobierno debe ser de colaboración y diálogo: García Méndez

Democracia, algo que no se veía en Concanaco Servytur desde 1999

#### ALEJANDRO ALEGRÍA

La relación con el gobierno federal debe ser institucional, pero de colaboración ante los intereses en común que existen, consideró Enrique Octavio García Méndez, uno de los tres candidatos para dirigir la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

En entrevista con La Jornada, García Méndez destacó que el proceso de elecciones internas que vive el organismo del sector terciario es democrático, característica que no se veía desde 1999.

"La relación con el gobierno federal va a ser institucional en primer lugar, pero también debe ser de colaboración y de diálogo permanente, porque nosotros representamos al sector terciario", dijo al ser inquirido sobre cómo vislumbra el trato con la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que se requiere mantener una relación de participación porque las empresas de comercio, servicios y turismo representan al grueso de la población, es decir, son micro, pequeñas y medianas.

"Más que cercanía, lo que requerimos es que sea de colaboración. Tiene que ser así porque los objetivos son comunes", destacó. "La cercanía debe ser institu-

"La cercanía debe ser institucional, debe ser sobre los objetivos comunes, pero con una representación efectiva de lo que nuestros representados nos pidan, nos exijan y que podamos llevar a cabo", apuntó.

"Cuando haya necesidad de señalar o de hacer posicionamientos en favor de nuestros sectores lo vamos a hacer", agregó.

Resaltó que su proyecto busca "una relación efectiva con los tres niveles de gobierno para llevar a la práctica, la posibilidad que tenemos de ser órgano de consulta obligada de los tres niveles de gobierno y trabajar en colaboración."

García Méndez comentó que su proyecto busca ampliar la inclusión de más mujeres al interior del organismo, aumentar el porcentaje, pues actualmente es muy bajo. También busca impulsar que más jóvenes participen.

"Lo que queremos para la Confederación es reposicionarla a nivel nacional como el referente que es, representando a los tres actores: comercio servicios y turismo", dijo.

"Que esta representación sea efectiva y por eso estamos tomando en cuenta la opinión de los líderes de cámaras y de los consejeros. Pretendo ser un presidente cercano a todas las cámaras, regresar a las bases", acotó.

Comentó que en su propuesta económica cuenta con un banco de proyectos viables, así como digitalizar a las cámaras y al sector hoteleros e incluso hacer que los organismos agremiados sean financieramente sostenibles.

Subrayó que la unidad al interior de la Concanaco se dará una vez que se elija al nuevo dirigente del organismo el 9 de septiembre, cuando se realice la Asamblea Electiva.

"Se requiere un liderazgo fuerte para unir a todas las cámaras en todos los fines comunes que tenemos", dijo.



NO HABRÁ PRESENCIA DIPLOMÁTICA EN AFGANISTÁN: BLINKEN

# Mueren tres niños en bombardeo de EU contra "terroristas" en Kabul

Francia y GB plantean la creación de una zona segura que permita continuar las evacuaciones

AP, XINHUA, AFP Y EUROPA PRESS KABUL

Un ataque aéreo estadunidense lanzado ayer tuvo como objetivo un vehículo que transportaba "a múltiples terroristas suicidas" de la filial del Estado Islámico de Afganistán antes de que pudieran atacar el aeropuerto; tres niños se cuentan entre los muertos.

Había pocos detalles sobre este incidente, así como el de un cohete que cayó en un vecindario al noroeste del aeropuerto que mató a otro menor. En un inicio, los dos ataques parecían hechos separados, aunque la información sobre ambos era escasa.

El vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, declaró en un escueto mensaje que la maniobra estadunidense tuvo como objetivo a un atacante suicida que conducía un vehículo cargado con explosivos.

Dos militares estadunidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que el ataque aéreo fue exitoso y que provocó "explosiones secundarias importantes", lo que indica la presencia de una cantidad sustancial de material explosivo en el vehículo.

Un funcionario afgano, que por razones de seguridad no se identificó, indicó que tres niños murieron en el ataque con dron estadunidense.

Es el segundo bombardeo de Estados Unidos desde el atentado suicida de la semana pasada en el aeropuerto, en el cual murieron más de 180 personas, incluidos 13 soldados estadunidenses.

El sábado, un bombardeo estadunidense en la provincia de Nangarhar mató a dos miembros del Estado Islámico y se cree que uno de ellos estuvo involucrado en la planificación del atentado en el aeropuerto de Kabul, el jueves pasado.

Rashid, el jefe de policía de Kabul, informó que el cohete que mató a otro menor cayó ayer por la tarde en el vecindario de Khuwja Bughra de la capital afgana.

Un video obtenido por la agencia de noticias The Associated Press después del ataque mostró humo saliendo de un edificio en el sitio a un kilómetro del aeropuerto.

Esto sucede mientras Estados Unidos y sus aliados culminan una histórica operación aérea en la que 114 mil 400 extranjeros y afganos vulnerables han sido evacuados por el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul.

En este contexto y en medio de un pesado silencio interrumpido por el llanto de los deudos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió ayer los restos de los 13 militares muertos en el atentado en el aeropuerto Kabul, ceremonia dificil para un jefe de Estado fuertemente criticado por su gestión de la crisis afgana.

Biden es el cuarto mandatario en presenciar el retorno de restos de soldados caídos en Afganistán. Sus cuatro antecesores inmediatos asistieron a ceremonias similares.

Las familias estuvieron a distancia protegidas de las cámaras. Los fallecidos tenían edades que iban de 20 a 31 años. Entre ellos había un marine de Wyoming de 20 años que iba a ser padre por primera vez en tres semanas.

En tanto, Francia y Gran Bretaña planean proponer en la Organización de Naciones Unidas la creación de una "zona segura" en Kabul que permita continuar con las "operaciones humanitarias", sostuvo ayer el presidente francés, Emmanuel

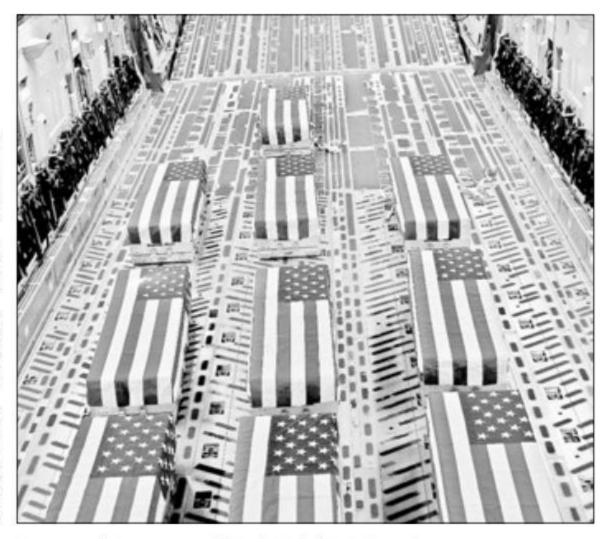

Macron, quien aclaró que conversar con el Talibán sobre evacuaciones no significa reconocerlo.

Francia puso fin a sus vuelos de evacuación de Kabul el viernes por la noche después de sacar a 2 mil 834 personas, en su mayoría afganos, en riesgo. Gran Bretaña terminó sus operaciones el sábado.

Un centenar de países anunciaron que recibieron el compromiso de los talibanes de que dejarán salir del país a los extranjeros y afganos con permisos de establecerse en el exterior, incluso tras la partida de las tropas estadunidenses, prevista para el martes, indicaron en un comunicado. Entre ellos se encuentran Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. China y Rusia no figuran entre los signatarios.

El secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, señaló que Washington no tendrá presencia diplomática en Afganistán después del martes, fecha límite marcada por la administración Biden para el repliegue total de sus efectivos en el país centroasiático. En entrevista para la cadena ABC, el funcionario comentó que Estados Unidos seguirá comprometido a nivel diplomático en la región, y que una eventual reapertura de la embajada estadunidense en Kabul dependerá del comportamiento

▲ En imagen proporcionada por el cuerpo de Marines, los féretros con los restos de 13 efectivos muertos en los atentados cerca del aeropuerto de Kabul la semana pasada, salieron ayer en un avión de la fuerza aérea con destino a Estados Unidos. Foto Ap

que los talibanes muestren en las próximas semanas y meses.

En ese contexto, el ministro de Educación Superior del Talibán, Abdul Baqui, informó que las mujeres afganas serán autorizadas a estudiar en la universidad, pero se prohibirán las clases mixtas.

## Isis-K no ha dejado de cometer atrocidades desde que surgió en 2015

KIM SENGUPTA

THE INDEPENDENT DASH-E-BARCHI

"Reconocí sus ojos; un padre no olvida los ojos de su hija. También tenía un diente frontal roto, de cuando se cayó de la bicicleta. Esas cosas me hicieron ver que era Zakia", expresa Rajab Alí Razayee al describir cómo identificó el cuerpo de su hija de 13 años, muerta en un bombazo. "Tenía quemaduras muy feas en la cara, el cuello, las manos; debió de haber sufrido mucho. Cuando la vi, rompí a llorar. Pero tenía que parar, pues tenía otra tarea, y había que informar a la familia lo ocurrido. Tenía que mostrar calma".

La tarea a la que se refiere era identificar a otra hija, Saliha, de 18 años, cuyo cuerpo estaba en una ambulancia en el exterior. Luego llevó a sus hijas a casa en un taxi, donde lo esperaban su esposa, sus otros hijos y sus abuelos. Las dos muchachas, que querían ser doctoras, estuvieron como desaparecidas dos días desde el bombazo en la escuela Sayed ul-Shuhada, en mayo, por el cual perecieron 85 personas y 153 resultaron heridas, la mayoría estudiantes. Había otras familias dolientes alrededor de la casa de los Razayee: 14 chicas del vecindario estaban entre las víctimas.

Los bombazos del jueves en Kabul han puesto la atención internacional sobre el Isis-K (Isis Khorasan), que cometió la masacre de más de 150 personas, entre ellas 13 militares estadunidenses. El gobierno de Washington anunció posteriormente que había dado muerte a dos miembros de alto rango del grupo islamita en un ataque con drones en la provincia de Nangarhar.

El Isis-K se formó a principios de 2015, cuando el Isis establecía su "califato" en Siria e Irak. Sus militantes fueron reclutados entre yihadistas afganos y paquistaníes, algunos de los cuales provenían del Talibán en esas naciones. Poco antes de la carnicería cerca del aeropuerto de Kabul, el Isis-K había perpetrado ataques letales en Kabul y otras partes del país. Las víctimas fueron afganas, y sus muertes recibieron atención limitada en los medios occidentales.

#### **AMERICAN CURIOS**

#### Tres aniversarios

#### DAVID BROOKS

A FEROZ URGENCIA del ahora. Este no es momento para empeñarnos en el lujo de la calma o de tomarnos la droga tranquilizante del gradualismo. Ahora es el tiempo de hacer realidad las promesas de la democracia", declaró el reverendo Martin Luther King Jr, desde las escalinatas del Monumento a Lincoln al culminar la histórica Marcha a Washington Por Empleo y Libertad en 1963.

JUSTO 58 AÑOS después, el sábado pasado miles marcharon hacia ese mismo lugar y en unas 40 ciudades del país, con veteranos del gran movimiento por la justicia racial encabezado por King—el cual evolucionó a incorporar la lucha contra la injusticia económica del capitalismo y el militarismo imperial—abrazados de nuevas generaciones, haciendo eco de sus palabras y su compromiso moral.

LA DEMANDA CENTRAL y unida del mosaico de esta movilización fue algo que no deja de ser asombroso dentro del propio país que no deja de proclamarse el "faro de la democracia" en el mundo: el derecho pleno al voto.

EL REVERENDO WILLIAM Barber, quien con otros resucitó la Campaña de los Pobres -la última iniciativa de King antes de ser asesinado-comentó en los actos del aniversario que "todo estadunidense debería estar preocupado... puede ser que ya es una oligarquía civil y no una democracia, y el próximo paso es una autocracia". Al encabezar marchas, manifestaciones y acciones de desobediencia civil por todo el país para defender el derecho al voto ante casi 400 iniciativas promovidas por republicanos para suprimir el voto sobre todo de minorías y pobres en 48 estados (por lo menos 18 estados ya han implementado leyes con ese propósito). Barber resaltó que las mismas fuerzas que están suprimiendo el voto, "están suprimiendo los salarios dignos, la salud universal, los derechos de los inmigrantes... todo está vinculado".

A LA VEZ, está por marcarse el 20 aniversario del 11-S y la proclamación de la "guerra contra el terror". Como en su momento advirtió Howard Zinn, el término es absurdo, ya que "toda guerra es terrorismo". Más aún, la declaración bélica aparentemente eterna fue también una declaración de guerra contra libertades civiles y derechos humanos dentro de este país y en cualquier parte del mundo donde deseaba operar Washington al realizarse detenciones masivas arbitrarias, lanzar nuevos sistemas de espionaje masivo de ciudadanos, desapariciones, tortura, y campos de concentración (Guantánamo), asesinatos y más –todo supuestamente prohibido por ley. Y el temor empleado para justificar todo.

VIENTE AÑOS DESPUÉS, todos son testigos al desastroso fin de la aventura bélica estadunidense en Afganistán, el primer frente de esa guerra contra el "terror". Circula una broma: "si alguna vez te sientes inútil, recuerda que tomó 20 años, billones de dólares y cuatro presidentes estadunidenses para remplazar al Talibán con el Talibán".

A LA VEZ, en otro rudo recordatorio más de la emergencia del cambio climático, el megahuracán *Ida* está azotando la región devastada por el huracán *Katrina* hace exactamente 16 años este domingo.

A DIFERENCIA DE Katrina, Ida llega ahora a un territorio sitiado por el Covid-19. En Nueva Orleáns, los hospitales no podían evacuar pacientes a otras partes de la región porque no hay cupo, reporta Ap. Si la tormenta obliga a la gente a refugiarse en centros masivos como la vez pasada, los expertos de salud pública pronostican una pesadilla de contagios. Como siempre, las consecuencias más severas del cambio climático, como de la pandemia, son padecidas por los más pobres y vulnerables.

TRES ANIVERSARIOS MARCAN la coyuntura estadunidense. Es como que los fantasmas del pasado se unieron para enviar un mensaje claro y directo al presente: los ataques contra los derechos democráticos, las guerras y el cambio climático están poniendo en jaque

al futuro de todos.

LOS QUE SIEMPRE han rescatado a este país desde abajo necesitan más que nunca de la solidaridad de fuerzas progresistas alrededor del mundo para actuar ante esta "feroz urgencia del abora".

The Rolling Stones. Gimme Shelter. https://www. youtube.com/watch?v=clGX\_J19\_90 Tom Morello, Bruce Springsteen, Eddie Vedder. Highway to Hell. https://www.youtube.com/ watch?v=ZuNlA6BB28E

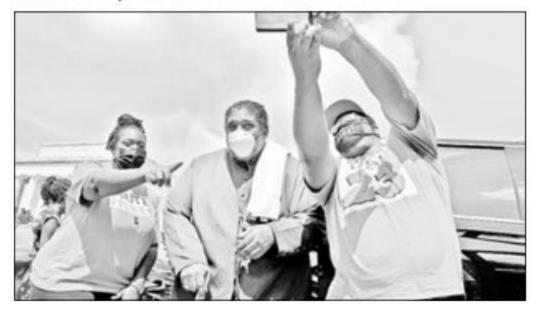

▲ El reverendo William Barber (al centro) después de un mitin en el Lincoln Memorial el fin de semana en Washington, donde resaltó que las mismas fuerzas que quieren suprimir

el voto en Estados Unidos, también "suprimen los salarios dignos, la salud universal, los derechos de los inmigrantes..." Foto Afp



▲ Un reportero afgano toma fotografías de un vehículo que estando en el patio de una casa fue alcanzado por el ataque con dron lanzado por el ejército de Estados Unidos ayer en Kabul. Foto Ap

## Isis-K no ha dejado de...

/25 P

El bombazo en la escuela fue sólo uno en una serie de atrocidades. El año pasado, el Isis-K fue responsable de asesinatos en un hospital que tenía un gran pabellón maternal, operado por Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las pocas unidades de esa especialidad en la capital. Militantes disfrazados con uniformes de policías llegaron al pabellón y abrieron fuego. Veinticuatro personas murieron, de ellas 16 mujeres, entre pacientes y enfermeras. También dos recién nacidos. MSF cerró el pabellón, por temor de nuevos ataques. En otro atentado, 63 personas perecieron cuando un atacante suicida se hizo estallar en una boda.

Muchos de los ataques fueron sectarios. La escuela y el hospital estaban en Dash-e-Barchi, una zona donde la mayoría de los residentes son chiítas de la comunidad hazara, que ha sufrido repetidos ataques. Dos semanas después del bombazo en la escuela, dos minivans del transporte público volaron en pedazos; murieron nueve personas. El ataque suicida en la boda fue en Chardahi, otra zona chiíta.

Razayee no entendería por qué hay gente que comete actos tan bárbaros. "Algunos tienen mucho odio dentro y otros sufren. No diré que sólo sufren los chiítas y los hazaras; hay otros, sunitas, que también han tenido muchas pérdidas y mucho dolor. No entiendo por qué quieren matar personas inocentes", dice.

La familia Razayee eran campesinos de subsistencia de Bamiyan, y al llegar a Kabul abrieron una tienda. Zakia y Saliha fueron las primeras de la familia en ir a la preparatoria, y su aspiración de ir a la escuela de medicina era causa de orgullo familiar.

"Somos pobres y queríamos que nuestros hijos tuvieran mejores vidas que nosotros. No es diferente si son chicos o chicas. Nuestras hijas y otras muchachas mostraron lo que podían hacer si les daba la oportunidad", dice Razayee. "Pero les quitaron esa oportunidad. Hemos perdido a nuestras hijas y tenemos otro hijo joven que también está muy afectado por lo sucedido. Vio los cuerpos después del bombazo y ahora sufre pesadillas y no le gusta ir a lugares concurridos. No sé si alguna vez nos recuperaremos".

Los asesinos que fueron al hospital de MSF conocían la disposición del edificio, indican funcionarios del gobierno: pasaron de piso en piso, lanzaron granadas e irrumpieron en una sala donde mujeres amamantaban a sus bebés, y allí abrieron fuego. Gulmai, de 24 años, que había dado a luz a una niña unos días antes, recibió disparos en el brazo y el hombro. Sobrevivió.

"Tuve mucha suerte. Caí al piso y tal vez pensaron que estaba muerta y se movieron a otra parte.

"A otras mujeres las mataron, igual que a los bebés; fue terrible", añade. "Cada vez que miro a mi niña ahora, pienso en lo afortunadas que fuimos. Me dicen que uno de los atacantes era apenas un muchacho. ¿Cómo pudieron hacer eso? Desde entonces todo nos pone muy nerviosos, y ahora las cosas están empeorando".

Tanto los Razayee como la familia de Gulmai están ahora atrapados en Kabul. Gulmai, su esposo y seis miembros de su familia trataron de llegar al aeropuerto, pero los regresaron en un retén. Ahora consideran si deberían hacer el viaje por tierra a Pakistán. Dice Razayee: "Tengo una sobrina en Suecia y esperaba llevar a mi familia allá. Pero no fue posible. También intentamos volver a Bamiyan, pero los caminos están en mal estado. Así que todo lo que podemos esperar ahora es que no ocurran más cosas malas".

© The Independent Traducción: Jorge Anaya

#### Atacan base aérea en Yemen; al menos 30 muertos

DUBAI. Al menos 30 combatientes progubernamentales murieron y más de un centenar resultaron heridos, incluidos civiles, ayer en ataques aéreos contra la mayor base aérea de Yemen, informaron fuentes médicas y militares leales al gobierno. La acción tuvo como objetivo la base de Al Anad, ubicada 60 kiómetros al norte de Adén. Esta es la segunda ciudad más importante del país y la capital provisional del gobierno yemení, en guerra desde 2014 contra los rebeldes hutíes. El gobierno atribuyó a los insurgentes el ataque perpetrado con misiles y drones. Los hutíes no han reaccionado, hasta el momento. La guerra en Yemen enfrenta desde hace siete años a las fuerzas del gobierno, apoyadas por una coalición militar liderada por Arabia Saudita, con los rebeldes, secundados por Irán.

#### Abbas se reúne con el ministro israelí de Defensa en Ramalá

RAMALÁ. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, se reunió ayer con el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, en la ciudad cisjordana de Ramalá. De acuerdo con un comunicado del ministerio, Gantz comentó a Abbas que Israel adoptará medidas para fortalecer la economía palestina. "También discutieron la configuración de las situaciones económicas y de seguridad en Cisjordania y Gaza". Hussein Sheikh, miembro del Comité Central de Fatah, grupo de Abbas, sostuvo que la discusión incluyó "todos los aspectos" de las relaciones palestino-israelíes. Las conversaciones de paz entre las dos partes colapsaron en 2014, aunque Israel durante el año pasado alcanzó acuerdos de normalización con varios países árabes bajo el patrocinio de Estados Unidos.

Reuters

#### Bolsonaro: "nadie me va a amedrentar"

BRASILIA. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, declaró el fin de semana que ve tres opciones para su futuro próximo: "estar preso, muerto o la victoria", durante un encuentro con evangélicos durante una visita a Goiania. "Pueden estar seguros de que la primera no existe; estoy haciendo lo correcto y no le debo nada a nadie", aclaró el mandatario, quien aspira a la relección en 2022. En medio de tensiones con el Poder Judicial, Bolsonaro volvió a atacar al Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral, y advirtió: "ningún hombre aquí en la Tierra me va a amedrentar".

aguas, reportó CNN.

PODRÍA SER EL PEOR HURACÁN EN LUISIANA DESDE 1850

## *Ida* toca tierra cerca de Nueva Orleans con vientos de 240 km/h

Habrá prolongados cortes de luz // Hospitales de Luisiana, a tope por el Covid

AFP, AP, REUTERS Y PRENSA LATINA

NUEVA ORLEANS

El potente huracán Ida, categoría 4 con vientos hasta de 240 km/h, tocó tierra ayer en Luisiana, exactamente 16 años después de que Katrina devastó Nueva Orleans en esa región del sur de Estados Unidos.

"El peligroso huracán Ida toca tierra cerca de Port Fourchon, Luisiana", reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que por la noche reportó que la categoría había bajado a 3.

El fenómeno azotó ese puerto, ubicado unos 160 kilómetros al sur de Nueva Orleans, a las 16:55 (hora local), indicó el NHC. Los vientos se extendieron 80 kilómetros desde el ojo de Ida, lo que obligó a Nueva Orleans a suspender los servicios médicos de emergencia mientras la tormenta avanzaba hacia el noroeste a 21 kilómetros por hora.

El presidente Joe Biden consideró que *Ida* es una tormenta que amenaza vidas y que devasta todo aquello con lo que hace contacto. Tras una reunión con encargados federales de gestión de emergencias, llamó a cualquier persona que se encuentre en el camino del huracán a buscar refugio inmediatamente y seguir las recomendaciones oficiales.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, afirmó que Ida podría ser el peor impacto de un huracán para el estado desde 1850.

Sólo tres días después de emerger como una tormenta tropical en el mar Caribe, Ida se convirtió en huracán categoría 4 en la escala de cinco Saffir-Simpson, informó

Lluvias y vientos fuertes se sentían desde la mañana en las desiertas calles de Nueva Orleans, en una ciudad llena de ventanas tapiadas y casas rodeadas de bolsas de arena a la espera de este huracán que ha sido considerado "en extremo peligroso".

El NHC advirtió de daños catasróficos por los vientos y de inundaciones peligrosas en la región.

"No hay duda de que los próximos días y semanas serán muy dificiles", comentó el gobernador Edwards, al añadir que algunas personas deberán permanecer en refugios hasta 72 horas.

"Encuentre el lugar más seguro de su casa y quédese ahí hasta que la tempestad haya pasado", tuiteó más temprano.

La localidad de Grand Isle, en una isla barrera ubicada al sur de Nueva Orleans, ya estaba inundada por el aumento del nivel de las

En medio de advertencias urgen-

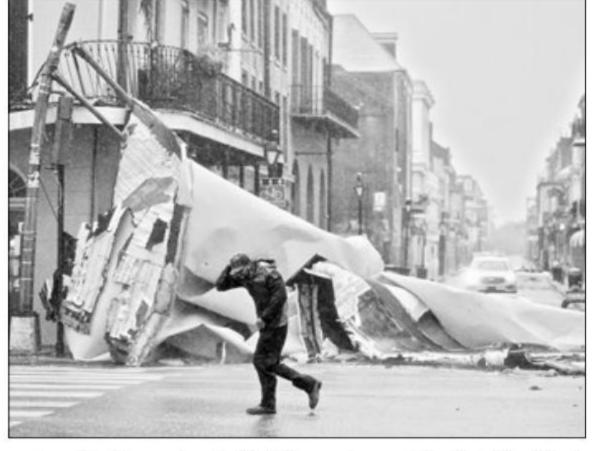

tes sobre posibles daños catastróficos, la mayoría de los residentes siguieron las recomendaciones de las autoridades de abandonar la zona. Y un récord de personas saturaron las carreteras de salida de Nueva Orleans en los días previos a la llegada de Ida.

Se esperan prolongados cortes eléctricos en la zona, con más de 365 mil personas que ya estaban sin electricidad en la tarde de ayer, según el sitio poweroutage.us.

En un vecindario de la zona este de Nueva Orleans, a primera hora de ayer algunos residentes realizaron ajustes de último minuto para prepararse.

"No estoy seguro de estar listo", admitió Charles Fields, quien en ese momento aún llevaba al interior de su casa sus muebles de jardín, "pero tendremos que enfrentarlo".

El huracán Katrina inundó la asa de este hombre de 60 años. El agua subió 3.3 metros en 2005. "Veamos qué pasa esta vez", dijo.

Cientos de millas de nuevos diques se construyeron alrededor de Nueva Orleans tras la devastación de Katrina, que tocó tierra el 29 de agosto de 2005 -hace 16 años-, inundando vecindarios históricamente habitados por negros y provocando la muerte de más de mil 800 personas.

El gobernador Edwards advirtió que Ida será "importante prueba" para el sistema de prevención de inundaciones del estado que fue expandido tras el devastador paso de Katrina.

Explicó a CNN que se estima que cientos de miles de residentes ya salieron de la zona de riesgo.

La tormenta "trae varias dificultades retadoras para nosotros, con los hospitales llenos de pacientes de Covid-19", agregó.

El estado sureño, con una baja tasa de vacunación, ha estado entre los más golpeados por la pandemia del coronavirus. Con 2 mil 700 hospitalizaciones contabilizadas al sábado, sus niveles están cerca de los más altos de la pandemia.

El hospital Lady of the Sea, en la municipalidad de Lafourche, cerca del punto en que Ida tocó tierra, reportó daños extensos en el techo. "Todos los pacientes y personal están bien en este momento; aunque nuestro hospital sufrió daños importantes", indicó la directora general del nosocomio, Karen Collins, en un mensaje publicado en Facebook. El hospital no tenía servicio telefónico.

"Una vez que sea seguro, serán desalojados los pacientes", sostuvo Aly Neel, portavoz del departamento estatal de Salud. Al cierre de esta edición se desconoce el número exacto de pacientes involucrados.

Lluvias de entre 25 y 46 centímetros son esperadas en el sur de Luisiana hasta hoy, e incluso de un poco más en algunas zonas.

La Casa Blanca dio a conocer que agencias federales desplegaron más de 2 mil trabajadores en la región, incluidos 13 equipos urbanos de búsqueda y rescate, junto a suministros de comida y agua, así como generadores eléctricos.

▲ Un residente del barrio francés de Nueva Orleans esquiva una pieza del techo que se desprendió de un edificio por los vientos de 240 km/h del huracán Ida, que ayer tocó tierra en el puerto Fourchon, Foto Ap

Autoridades locales, la Cruz Roja y otras organizaciones prepararon docenas de refugios para 16 mil personas, añadió la Casa Blanca.

Los planes para hacer frente al huracán y activar los refugios se han visto complicados por el Covid-19.

Biden, quien declaró el estado de emergencia en Luisiana, apremió el sábado a que cualquier persona que esté en los refugios porte cubrebocas y mantenga la distancia de seguridad.

Ida había tocado tierra el viernes por la noche en el oeste de Cuba con categoría 1, dejando daños materiales y cortes de energía, informó el diario Granma. El presidente Miguel Díaz-Canel realizó una visita a la Isla de la Juventud, donde golpeó el huracán, y dialogó con pobladores de las comunidades más perjudicadas por la falta de electricidad.

Los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.

SE DEGRADA A TORMENTA TROPICAL

# Deja Nora estragos en la costa del Pacífico y un adolescente muerto

## Destruye tres edificios y un mercado en Vallarta y daña 500 viviendas en Cihuatlán

#### **DE LOS CORRESPONSALES**

El fenómeno meteorológico Nora, que se degradó este domingo a tormenta tropical, dejó estragos en infraestructura, inundaciones v ríos desbordados en la costa del Pacífico, desde Colima hasta Sinaloa. Asimismo, propició la muerte de un adolescente de 13 años por el derrumbe de un hotel en Puerto Vallarta, Jalisco, localidad en cuva zona centro una mujer fue arrastrada dentro de un vehículo al desbordarse el río Cuale, y perjudicó más de 500 viviendas del municipio jalisciense de Cihuatlán.

Tres edificios cercanos al río Cuale, en pleno centro de Vallarta, se desplomaron luego de que el embate de Nora socavara sus cimientos; en uno de ellos, que alojaba al hotel boutique CoWork, falleció un menor de nacionalidad española, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

El organismo señaló que un alto número de negocios del centro de Vallarta padecieron deterioros y fue clausurado el mercado del río Cuale, que no se descarta deba ser demolido. El caudal también destrozó un puente construido en 1959, que conecta la zona urbana con la playa.

El centro del puerto fue cerrado al paso de automotores y personas por los destrozos. La corriente arrastró varios vehículos, las cuales quedaron encimadas unas sobre otras. De la misma manera, se desbordaron los ríos Pitillal y Ameca en la periferia de Vallarta, donde una cantidad no precisada de pobladores resultó damnificada.

Nora dañó al menos 500 casas del municipio de Cihuatlán y causó deslaves que impidieron la circulación en la carretera El Grullo-Ciudad Guzmán, en cuyas inmediaciones avó un hombre a un barranco y dos padecieron lesiones, aunque los tres fueron rescatados. En Tomatlán, demarcación de Jalisco donde el fenómeno tocó tierra la noche del sábado como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se desbordó el río que da nombre al municipio.

#### Cierran terminal marítima y aeropuerto de Mazatlán

En Mazatlán, Sinaloa, fueron cerrados la terminal marítima y el aeropuerto; además, se anegaron las colonias Infonavit La Foresta, Pradera Dorada, Anáhuac, López Mateos y Jacarandas, lo mismo que

el fraccionamiento El Toreo y zonas del centro de la ciudad.

Protección civil de ese municipio se declaró en "fase roja" y pidió a la población resguardarse, suspender toda actividad y no usar carreteras. El arroyo Jabalíes se desbordó e inundó colonias populares.

La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan DN-III en su fase de prevención en el municipio de El Rosario -donde el río El Baluarte salió de cauce y destrozó el puente La Batanga, lo que incomunicó las comunidades rurales La Rastra, Plomosas y Santa María-, y desalojó a 95 vecinos de los poblados Las Garzas, Los Pozos y La Guásima. Igualmente, fueron desalojadas más de 90 personas del campo agrícola Agrobo, en el municipio de Elota.

Al igual que en las entidades citadas, árboles y anuncios espectaculares se desplomaron por los aguaceros producto de Nora en municipios del sur, norte y centro de Nayarit, lo que afectó el suministro de electricidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nayarita dio a conocer que los desbordamientos de ríos no pusieron en riesgo la seguridad de habitantes, pero afectaron zonas de cultivo y "algunas viviendas en partes bajas".

El meteoro también perjudicó siembras, infraestructura pública y viviendas en Manzanillo, Colima, donde se evacuaron inmuebles, hubo inundaciones y debió cerrar el aeropuerto. El gobernador priísta Ignacio Peralta notificó que tras desbordarse el río Marabasco se cerró el paso entre Manzanillo y Cihuatlán, Jalisco.

Agregó en redes sociales que el desbordamiento de arroyos afectó las vías terrestres que conducen a Minatitlán, al municipio de Comala "y, en general, las calles y carreteas (de Manzanillo) están en mal estado". Destacó que las lluvias destruyeron las huertas de plátano del municipio de Tecomán.

Los puertos de La Paz, Los Cabos y Loreto, en Baja California Sur, fueron cerrados a la navegación menor y el Consejo Estatal de Protección Civil señaló que el inicio del nuevo ciclo escolar, programado para este lunes, se pospuso en la entidad hasta nuevo aviso por la cercanía de Nora.

Mientras, la Octava Región Naval expuso que no había indicios de los seis pescadores extraviados en altamar a bordo de dos embarcaciones el miércoles pasado.





El Servicio Meteorológico Nacional informó que Nora estaba ayer por la noche 25 kilómetros al sureste de Altata, Sinaloa, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas hasta de 110.

Pronosticó que la tormenta tropical provocaría "lluvias puntuales torrenciales en Nayarit y Sinaloa; puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero; puntuales muy fuertes en Colima. Chihuahua y estado de México, y

puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Ciudad de México".

Agregó que por ello mantuvo una "zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Mazatlán hasta Topolobampo, Sinaloa, y zona de vigilancia por tormenta tropical desde Topolobampo, Sinaloa, hasta Huatabampito, Sonora".

Javier Santos, Juan Carlos G. Partida, Irene Sánchez, Myriam Navarro, Juan Carlos Flores, Raymundo León y Héctor Briseño ▲ El cuerpo de un menor de 13 años fue rescatado por elementos de Protección Civil de los escombros del hotel CoWork, en Puerto Vallarta, Jalisco, derribado tras el paso del huracán Nora. Mientras, en Mazatlán, Sinaloa, bomberos rescataron a 12 turistas de Tijuana que quedaron varados cuando circulaban en una camioneta por la avenida Carlos Canseco. Fotos La Jornada y cortesía de El Debate de Sinaloa



SEÑALAN CERRAZÓN AL DIÁLOGO

## Opositores a Bonafont alertan sobre represalias

La FGE prepara por lo menos dos órdenes de aprehensión, afirman

JUAN C. BONILLA, PUE.

"No hay marcha atrás en esta lucha por el agua y la vida", advirtieron los habitantes de este municipio que, después de tomar el edificio de Bonafont, lo convirtieron en un centro comunitario para la reconstrucción integral de los pueblos originarios, en protesta por el saqueo de agua que la empresa ha cometido durante 25 años.

El pasado 8 de agosto, después de 157 días de manifestaciones y de un infructuoso intento de diálogo con los representantes de la compañía francesa, los pobladores se apoderaron del inmueble y lo transformaron en la Casa de los Pueblos.

En entrevista, integrantes de la organización 20 Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes advirtieron que se alistan represalias contra el movimiento y por lo menos dos órdenes de aprehensión por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aseguraron que su lucha ha dado resultados positivos, ya que los manantiales, condenados a secarse, a partir del cierre de las instalaciones de Bonafont se han recargado, "y con ello han regresado la fauna y la esperanza al pueblo".

Uno de los hombres en pie de lucha es el anfitrión en una mesa de juntas ubicada en la planta que hasta el 22 de marzo extraía un millón 600 mil litros diarios de líquido, tres veces más del límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las paredes del inmueble están llenas de pintas zapatistas y de reivindicación de los pueblos indígenas; además, hay un espacio destinado a las mujeres, donde se plantean y se difunden acciones en beneficio de las comunidades y discursos feministas.

El activista recordó que el 8 de agosto, en la conmemoración del natalicio del general Emiliano Zapata, los integrantes de los 20 pueblos que cerraron el edifico de Bonafont el 22 de marzo se apoderaron del inmueble.

La decisión se tomó después de una asamblea general de los lugareños y de que las autoridades y representantes de la compañía se negaron a dialogar, a pesar de que la Universidad Iberoamericana propuso fungir de mediadora.

Mencionó que después de la clausura del 22 de marzo acudió al plantón Carlos Armando Popoca, delegado de la Secretaría de Gobernación federal en Puebla, para invitarlos a platicar con la empresa, pero nunca regresó.

"Pasamos cuatro meses esperando y no se presentaron. Tuvieron la oportunidad de venir y resolver la situación pacíficamente, pero nunca aceptaron por toda la corrupción que rodea a Bonafont", aseveró.

Además de ocupar la planta, ese día los manifestantes también cerraron el pozo que la compañía tiene registrado ante la Conagua y desde donde se "saqueó el agua de la población durante 25 años".

Se hizo un juicio público en el que, al amparo de la autodeterminación de los pueblos, se declaró culpable a la empresa, por lo que se recuperó el inmueble para beneficio público.

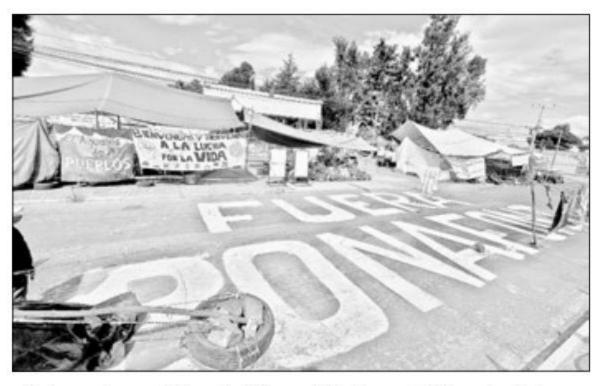

En el nuevo centro comunitario, además del espacio para mujeres, se planea la instalación de una estación de radio comunitaria y un proyecto de reconstrucción integral de las comunidades que incluya actividades educativas, de salud, medicina tradicional, cultura y comunicación.

Sostuvo que fuentes cercanas a la FGE les han advertido que se abrieron dos carpetas de investigación en contra de igual número de activistas.

Denunció que desde el 22 de marzo han sido frecuentes los casos de hostigamiento contra los opositores a Bonafont por conducto de la policía estatal y la Guardia Nacional. "Graban con cámaras o drones por la noche, se detienen 10 o 15 minutos frente a nuestro campamento".

Recordó que al inicio del movimiento se intentó intimidarlos con los guardias de seguridad de la compañía. Hace algunas semanas un trabajador de Bonafont empujó a una mujer del campamento y un conductor de la empresa intentó arrollar con su vehículo a otro integrante del movimiento.

#### "Fue nuestra última opción"

Desde un pupitre, preparado para la charla en el patio de la planta, una de las activistas relató que en 1992 llegó la embotelladora Arcoíris, predecesora de Bonafont, a la colonia José Ángeles, mediante "engaños".

Ese año los vecinos dieron su aval para la perforación de un pozo de uso agrícola, pero en vez de ese proyecto se instaló la embotelladora. En 1996 se convirtió en lo que hoy es la planta de Bonafont, la cual extrajo el líquido que, a decir de los pobladores, fue secando sus pozos paulatinamente, a tal grado que ahora el agua se encuentra a 40 metros de profundidad.

La inconforme explicó que el cierre y la toma de Bonafont no fue su primera sino "la última opción". Hicieron dos protestas en 25 años, pero ninguna autoridad les hizo caso.

#### Permiso para depredar y contaminar

Uno de los hombres más viejos de Juan C. Bonilla, oriundo del poblado de San Lucas Nextetelco, con paliacate y sombrero, parado a la orilla de un manantial, habló sobre la recuperación de los mantos freáticos tras el cierre de la embotelladora.

El ameyal no es sólo una fuente de agua para el consumo humano y para el riego de cultivos de maíz, frijol y calabaza, sino además tiene un significado sagrado que proviene de la época prehispánica, ya que las deidades aztecas se bañaban en estas aguas, según las leyendas.

Narró que en su comunidad existían 35 ameyales como éste, con agua abundante, en tanto que los pastizales eran "verdaderos pantanos" que favorecían varias cosechas al año, mientras en la actualidad sólo hay una en la época de lluvias.

La sobrexplotación y los "proyectos de muerte" los secaron. Refiere que en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl proliferan zonas industriales como la planta de la armadora de autos Volkswagen, el Parque Mercatus ▲ El 8 de agosto pobladores del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, convirtieron las instalaciones de la empresa Bonafont en la Casa de los Pueblos, que contará con radio comunitaria, consultorio médico y espacios para mujeres, entre otros proyectos. Foto Jair Cabrera Torres

e Hylsa, entre otras, así como granjas porcinas que, además de extraer agua, contaminan ríos como el Metlapanapa y el Atoyac, a los que arrojan desechos sin tratar.

Subrayó que la propia Bonafont tenía permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para tirar desechos industriales a cielo abierto en una barranca, donde se han encontrado sustancias tóxicas como mercurio, zinc, arsénico y cianuro.

Agregó que los pobladores han señalado "sin temor a equivocarse" que el socavón de más de 100 metros de diámetro que apareció en la junta auxiliar de Zacatepec está relacionado con la extracción excesiva de agua.

Destacó que los 20 Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, entre ellos Santa María Cuexcomac, Nealtican, San Francisco Ocotlán, Xoxtla, Cuanalá, Zacatepec, Coronango, Tlaxcalancingo, cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales "en esta lucha por el agua y por la vida, en la que no habrá marcha atrás".

Efraín Núñez / La Jornada de Oriente, Tania Molina y Jair Cabrera, reporteros

#### Promete Ramírez Bedolla mejorar la relación con autoridades comunales

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA

CORRESPONSAL MORELIA, MICH.

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asumió el compromiso de construir una nueva relación en la que prevalezcan el diálogo y el trabajo conjunto entre las autoridades estatales y las comunales de los pueblos originarios.

En el poblado de Jarácuaro, ante representantes de las 60 comunidades adheridas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el político de extracción morenista dijo que el primer paso es mantener una buena relación con el gobierno foderal

Por ello, agregó, se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con funcionarios federales para exponer los principales proyectos de desarrollo para el estado.

Subrayó que hay mucho por hacer y pocos recursos, pues la deuda pública del estado asciende a más de 22 mil millones de pesos y el déficit financiero a 13 mil millones. Además, este año se tienen que pagar salarios a médicos, enfermeras, policías y al magisterio. "Debemos arreglar el desorden que nos van a entregar y tener claros los objetivos".

Refirió que la nueva Ley Orgánica Municipal estipula el derecho de los pueblos y las jefaturas de tenencia indígenas a la autodeterminación.

Ramírez Bedolla adelantó que su primer compromiso es cumplir con la ley, "que en un año los alcaldes y el Instituto Electoral del Estado consulten a las 129 tenencias, previa asamblea informada y democrática, sobre si quieren presupuesto participativo o directo".

En la reunión con el CSIM, representantes de distintas comunidades leyeron y le entregaron su pliego petitorio para que, una vez que asuma la gubernatura, atienda sus respectivas demandas.





PROTESTAS EN CUATRO ENTIDADES

## Fiscalías, estancadas en sus pesquisas sobre desapariciones forzadas

Suman en México 91 mil 22 personas no localizadas y más de 36 mil cuerpos no identificados en morgues

#### DE LOS CORRESPONSALES

En Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este lunes, familiares y colectivos de personas ausentes se manifestaron en Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Oaxaca para exigir justicia y resultados de las investigaciones.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Familias Unidas por la Verdad y la Justicia congregaron este domingo a decenas de parientes de víctimas de desaparición en el Monumento a la Madre del parque Borunda, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y crearon, dirigidos por el artista local Jorge Yorch Pérez, un mural con fichas de búsqueda y fotografías, el cual esperan se convierta en un homenaje permanente que honre la lucha de las madres de las víctimas.

Indicaron que la intervención en el monumento se debe a la incompetencia de las autoridades y para recordar a los desaparecidos y sus historias.

Carla Palacios Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, advirtió que las desapariciones forzadas son un fenómeno que a escala nacional sigue en aumento, por la omisión del gobierno para investigar y prevenir.

Agregó que, según cifras oficiales, en México hay 91 mil 22 personas no localizadas, más de 36 mil cadáveres sin identificar en los servicios médicos forenses, y de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020 se hallaron 2 mil 395 cuerpos en fosas clandestinas en el país.

Detalló que en el ámbito local, desde 2010 se ha registrado la ausencia de 3 mil 417 personas en Chihuahua; además, de 2010 a noviembre de 2019 se localizaron 511 cadáveres en fosas. Ciudad Juárez concentra la mayor cantidad de casos.

En la ciudad de Chihuahua, familiares de víctimas convocados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y El Barzón develaron un mural fuera del edificio Héroes de la Revolución, donde colocaron fotografías y textiles bordados con los nombres de sus desaparecidos.

En Nuevo León, grupos de búsqueda escribieron en bardas los nombres de 300 personas desaparecidas para exigir información sobre su paradero.

Los 300 nombres representan a unas 5 mil personas que han desaparecido en los últimos 15 años. Los anotaron en una barda de la calle Melchor Ocampo en el cruce con la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey.

Con esta acción, los integrantes de Agrupación de Mujeres por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos; Amores, Eslabones NL, Buscadoras NL, colectivos de familiares de personas desaparecidas de Nuevo León y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac) buscan visibilizar el problema que enfrenta el país.

Además, los colectivos solicita-

▲ Familiares de víctimas de desaparición forzada se congregaron ayer en el Monumento a la Madre del parque Borunda, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, dirigidos por el artista Jorge Yorch Pérez, crearon un mural utilizando fotografías de sus parientes. Foto Jesús Estrada

ron al gobernador electo Samuel García que elabore un plan para enfrentar el problema.

Por otro lado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denunció que a pesar de que en el 2015 se creó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, el problema continúa y las autoridades no actúan.

Acusó que, a casi dos años de haberse conformado la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, "no hay logros y sí una clara falta de información".

Integrantes de la organización Sabuesos Guerreras Oaxaca crearon este domingo el Árbol de la Esperanza frente al templo de Santo Domingo de Guzmán; colocaron en las ramas listones con los nombres de personas desaparecidas.

En Oaxaca hay entre 800 y 900 personas ausentes; sin embargo, en una reunión de trabajo, la fiscalía estatal indicó que esta cifra podría ser hasta de 3 mil.

Jesús Estrada, Raúl Robledo, Yolanda Chio, Rubicela Morelos y Jorge A. Pérez

## Zona protegida de Querétaro, en la mira de inmobiliaria

MARIANA CHÁVEZ

CORRESPONSAL QUERÉTARO, QRO.

Más de mil 105 hectáreas de los ejidos El Zapote, El Nabo y San Miguelito, declaradas zona de protección ecológica por el ayuntamiento de Querétaro en 2005, se encuentran en la mira de desarrolladores inmobiliarios que pretenden comercializarlas. Aducen que los terrenos "no son productivos" y que con su venta llegará el progreso a esas localidades olvidadas por el gobierno capitalino.

Carlos Zúñiga Vargas, principal accionista de la empresa Carther Desarrollos y Proyectos Inmobiliarios SA de CV, se asoció con ejidatarios para formar la compañía Urbanizadora Santa María del Zapote, SA de CV, considerada por ellos la primera "empresa ejidal". Prometieron a los ejidatarios 31.7 por ciento de las ganancias, es decir, más de 22 millones de pesos para cada uno.

En medios de comunicación la empresa promueve la comercialización de terrenos del ejido El Zapote a través del proyecto inmobiliario Tierra Noble Juriquilla (TNJ). En una primera fase comercializa 12 mil lotes residenciales, 127 comerciales y "un lago" (en realidad es una presa de 270 mil metros cúbicos). Busca avanzar con obras similares hacia El Nabo y San Miguelito.

Mediante recursos legales, los accionistas buscan anular la declaratoria de protección ecológica de la Zona Occidental de Microcuencas (ZOM) emitida por el gobierno municipal en 2005, la cual abarca 12 mil hectáreas en ocho localidades. Esa extensión equivale a 22.79 por ciento del municipio. Contiene 80 por ciento de bosque tropical caducifolio y de encino, además de ser zona de infiltración natural.

Hace un año, el ayuntamiento de Querétaro clausuró puntos de venta de lotes de TNJ y constantemente alerta a posibles compradores sobre la inexistencia de autorización de cambio de uso de suelo, pues aparte de la declaratoria de la ZOM, también fue considerada área de protección en el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación municipal Felipe Carrillo Puerto en 2008, así como en el Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Querétaro y en el estatal de 2009.

#### Explotando resquicios legales

Zúñiga Vargas no reconoce al Registro Agrario Nacional (RAN) ni al ayuntamiento de Querétaro como autoridades para regular la venta en los ejidos, pues para él la máxima autoridad es la asamblea de ejidatarios, que está de acuerdo con la venta de sus tierras.

Con una sentencia del Tribunal Agrario a su favor, el empresario anotó ante el RAN la sociedad mercantil junto con la mayoría de los 48 ejidatarios de El Zapote. "Sí hubo disidentes, obviamente, como en todos los proyectos, pero la mayoría calificada fue la que aceptó la aportación de las tierras", expresó Carlos Zúñiga en entrevista.

Para él, la legalidad de la sociedad entre empresarios y ejidatarios radica en que el artículo 75 de la Ley Agraria exige la opinión técnica de la Procuraduría Agraria, la cual ya obtuvo, y aunque no fue favorable en materia comercial, considera que no la requiere. "Si la Ley Agraria dijera que nos pide la autorización de la Procuraduría Agraria, en ese caso la deberíamos tener, pero si nos dice: 'Pidan su opinión', ya se la pedimos', expresó el abogado de profesión.

Para el también accionista de tres compañías más, con una sentencia del Tribunal Agrario puede vender terrenos como "solares urbanos", que es la ampliación de una zona ejidal. Aunque reconoció que El Zapote es parte de la ZOM donde se capta el agua de lluvia, para él se puede construir con la contratación de "especialistas" para no depredar.

Zúñiga, quien se dice comerciante y ejidatario de San Miguelito, rechaza que sea ilegal vender terrenos en zona de protección y muestra amparos de 2006 y 2009 en contra de la declaratoria de la ZOM en los ejidos El Nabo y San Miguelito, recursos que obtuvo porque el municipio violó el debido proceso al no consultar a los ejidatarios para emitir la declaratoria. Para él se trata de sentencias definitivas y significan que ya no existe la declaratoria en ambas localidades.

#### Amaga con demanda de indemnización

Para Zúñiga, si el gobierno municipal emite declaratorias de protección en tierras ejidales donde no pueda comercializar se trataría de "una expropiación" y exigiría al gobierno capitalino que pague por una tierra "tan rica", valuada en mil millones de pesos, cantidad que representa la inversión para TNJ. También obtuvo el amparo 705/2020, en el que reclaman la inconstitucionalidad de la ZOM para urbanizar en El Zapote.

Para la presidencia municipal de Querétaro "sólo existe una suspensión de plano, que significa que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan", según indicó en una tarjeta informativa, sin precisar la información sobre la existencia de sentencias definitivas que anulan la declaratoria de protección en los ejidos.

Las constantes autorizaciones para desarrollos inmobiliarios desde Juriquilla ha sido para los empresarios sinónimo de que la mancha urbana va hacia el ejido El Zapote, y como los inversionistas buscarán comprar esa tierra a bajo precio, han convencido a algunos ejidatarios de asociarse con ellos con la promesa de ganancias millonarias.



## CAPITAL



| ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD DEL AIRE HASTA LAS 20 HORAS DE AYER |                    |                  |                               |                |                |                              |                           |                  |                               |                |                |                                                              | HOY NO CIRCULAN                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ozono<br>Noroeste<br>Noreste                                   | máximo<br>50<br>49 | hora<br>14<br>15 | Centro<br>Suroeste<br>Sureste | 34<br>44<br>31 | 12<br>14<br>14 | pm-10<br>Noroeste<br>Noreste | <b>máximo</b><br>48<br>34 | hora<br>17<br>12 | Centro<br>Suroeste<br>Sureste | 48<br>14<br>28 | 14<br>16<br>14 | Contingencia F-1: 150 puntos<br>Contingencia F-2: 200 puntos | Vehículos con engomado AMARILLO<br>Terminación numérica de placas 5 y 6<br>Hologramas 1 y 2 |

#### **ALEJANDRO CRUZ FLORES**

El Sistema Metrobús de la Ciudad de México inició el proceso de transición hacia la electromovilidad al poner en operación los primeros 10 autobuses eléctricos en la línea 3 que va de Santa Cruz Atoyac a Tenayuca.

La jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo de salida a los nuevos autobuses articulados, fabricados específicamente para dicho sistema de transporte, cuyo costo unitario fue de 17 millones de pesos; además, se invirtieron 30 millones más para infraestructura, como la estación de recarga instalada en el patio de encierro de la línea 3.

Subrayó que la capital del país va en camino de ser la ciudad del continente con la mayor inversión en electromovilidad, que además de no generar emisiones contaminantes mejora el servicio para los usuarios.

"Los 500 trolebuses y estos autobuses eléctricos que estamos desarrollando en la línea 3 (del Metrobús) nos van a colocar a la vanguardia de cualquier ciudad de América Latina, y probablemente de todo el continente", añadió la titular del Ejecutivo local.

Destacó que con esta estrategia se desarrolla una nueva innovación entre el Metrobús y la iniciativa privada para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Agregó que en 2024 la Ciudad de México tendrá una movilidad integrada y sustentable en beneficio de los que menos tienen.

En ese acto, el director general de Mobility ADO, José Antonio Pérez Antón, comprometió la participación de la empresa para sustituir toda la flota de la línea 3 a unidades eléctricas, proceso que, señaló por su parte el director de Metrobús, Roberto Capuano Tripp, se llevará hasta finales de 2022.

"Estos autobuses no existían y los fabricaron para nosotros, por lo que el siguiente paso es plantear el esquema financiero" para la adquisición de las demás unidades que deben sumar 70, expresó. SHEINBAUM: ESTRATEGIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE E IP

# Línea 3 del Metrobús estrena primeras unidades eléctricas

"Seremos la ciudad con la mayor inversión en electromovilidad"



Añadió que el paso hacia la electromovilidad es una tendencia impostergable en el transporte público, y lo que se está haciendo es preparar al Metrobús para entrar a ese proceso con el apoyo del gobierno a las distintas empresas concesionarias de las distintas líneas de ese sistema de transporte.

El titular de la Secretaría de Mo-

vilidad, Andrés Lajous Loaeza, destacó, a su vez, que con estas 10 unidades "se inicia la transición hacia la tecnología eléctrica en el Metrobús" para tener un transporte con cero emisiones contaminantes, que además permite reducir el gasto en combustible y una mejor calidad de viaje para los usuarios.

Los nuevos autobuses, seña-

ló, tienen una autonomía de 330 kilómetros y su carga se lleva un promedio de tres horas y media; dejarán de emitir, cada uno, 40 toneladas de bióxido de carbono en 10 años, y tienen capacidad para transportar a 160 pasajeros.

En el desarrollo colaboraron las empresas VEMO, encargada de la infraestructura de recarga y MIV- ▲ La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida al funcionamiento de 10 unidades eléctricas del Metrobús. Foto Pablo Ramos

SA, concesionaria de la línea 3 del Metrobús, con la asesoría de Mobility ADO.

#### BERTHA TERESA RAMÍREZ

Además de incrementar los precios de cuadernos, lápices, plumas, bicolores y demás útiles escolares básicos, comerciantes callejeros que se instalan en la populosa calle Mesones aplicaron aumentos a los aditamentos sanitarios, como caretas, cubrebocas y gel, hasta 500 por ciento.

Padres de familia se quejaron por los aumentos de entre cinco y 10 pesos en todos los productos para el regreso a clases, a pesar de que en esta parte del centro de la ciudad encuentran precios más accesibles.

Aunque el gel no era visible en los puestos callejeros, comerciantes ofrecían conseguir envases "pequeñitos a 10 pesos", mientras algunos padres comentaban que

## Ambulantaje de Mesones *se mancha* con precios de útiles e insumos sanitarios

los precios de los cubrebocas iban de tres a 10 pesos y señalaban que tenían que hacerse de suficientes, pues en la lista se pide llevar uno de repuesto.

El paquete del cubrebocas tricapa, que trae 20, se podía encontrar en 20 pesos, es decir, a peso cada pieza. Una mamá comentó que mejor iría a las tiendas importadoras que se ubican "en Izazaga 38 y 89, donde las caretas con lentes se pueden conseguir hasta en dos pesos, pero por mayoreo".

A unas horas del regreso a clases presenciales, cientos de padres de familia abarrotaron la céntrica calle, donde sin ningún cuidado sanitario todo mundo tocaba los productos y un interminable intercambio de mercancías y dinero tenía lugar en plena tercera ola de la epidemia de Covid-19.

"Ŝí, encontramos todo lo básico como cuadernos, lápices, plumas y bicolores, pero todo está más caro, entre cinco y 10 pesos más caro, pero con las caretas "se mancharon". Hace apenas unos días estaban en 30 pesos y ahorita las están dando en 150 pesos", comentaron padres de familia.

"Las calcetas blancas apenas la semana pasada estaban en 10 pesos el par y ahorita están en 25 pesos", señaló una madre de familia".

Aunque ahorita todavía les van a dar los libros de texto en forma física, en la lista "ya nos están pidiendo tabletas electrónicas, porque nos dicen en la escuela que en enero todo se va a regularizar, las clases van a ser presenciales en general y todo va a ser digital", añadió otra mamá que buscaba mejores precios. "Pero es inútil porque en la mayor parte de los puestos los productos cuestan lo mismo."

Aquí ya no existe el regateo, "lo tomas o lo dejas amigo", advierte en tono prepotente una vendedora de mochilas de un material que se ve muy frágil y de muy mala calidad que ofrece en 100 pesos.

Otra madre de familia de dos niños de primaria señaló que optará por mercancía china, "aquí adelantito, en Izazaga, hay un edificio de varios pisos donde venden mercancía escolar".

En algunos puestos callejeros se indicaba mediante carteles que se aceptaba "la tarjeta de útiles escolares CDMX".



ESPERA SSA ASIGNACIÓN DEL BIOLÓGICO

## Llevarán esta semana vacuna a postrados en casas, asilos y reclusorios

A la fecha se han aplicado 73 mil 164 dosis entre este grupo

#### **ALEJANDRO CRUZ FLORES**

La Jornada Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de México continuará esta semana con la atención a domicilio de personas postradas, en asilos, centros de rehabilitación de adicciones y reclusorios, informó la Secretaría de Salud capitalina.

Por vez primera desde que se inició el proceso, en febrero pasado, no se aplicarán vacunas por grupos etarios, debido a que, explicó la dependencia, se está a la espera de que el gobierno de la República asigne dosis, lo cual no

descartó ocurra en el transcurso de la semana.

En seis alcaldías aún está pendiente de aplicar la segunda dosis a personas de 40 a 49 años; en las 16 demarcaciones, a los de 30 a 39 años, así como la primera para los jóvenes de 18 a 29 años en cinco

En cuanto a la población que se atenderá en los próximos días, señaló que se han aplicado un total de 73 mil 164 vacunas, entre primeras y segundas dosis: 18 mil 694 en domicilios, 11 mil 119 en asilos, mil 738 en centros de rehabilitación de adicciones y 41 mil 613 en

Hasta el viernes pasado, 89 por ciento de los 7.1 millones de adultos que residen en la Ciudad de México tenían al menos una dosis, mientras 49 por ciento completaron el esquema de inmunización. En total se han aplicado 9 millones 563 mil 615 vacunas.

En el caso de los grupos etarios de 50 a 59 años de edad y de 60 y más se completó el cuadro de vacunación en las 16 demarcaciones, alcanzando una cobertura de 96 y 94 por ciento, respectivamente, de la población objetivo.

En conjunto, 2 millones 378 mil 638 personas de 50 años en adelante recibieron las dos dosis de la vacuna anti-Covid, y no se tiene registro de la aplicación de la segunda a 139 mil 818 adultos de esos grupos de edades.

En el caso de los cuarentones, en 10 alcaldías ya se concluyó la vacunación de esa población y quedan pendientes de la segunda dosis Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Para los de 30 a 39 años, se concluyó la primera parte de la inoculación y se está a la espera de concluir el proceso en las 16 demarcaciones; mientras en los jóvenes de 18 a 29 años, Iztacalco y Tlalpan ya completaron el esquema de vacunación.

En este último sector aún están pendientes de primera dosis la población juvenil de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa e Iztapalapa, mientras en las nueve alcaldías restantes ya se aplicó la primera dosis.

En todos los casos, el gobierno capitalino ha informado que se está en el plazo para la aplicación de

## Homogeneizar el valor de viviendas a UMA, fin de reforma a ley y Código Fiscal

#### **ALEJANDRO CRUZ FLORES**

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que las iniciativas de reforma que envió al Congreso capitalino a las leyes de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como al Código Fiscal, tienen como propósito homogeneizar el valor de las viviendas de interés social, popular y sustentable, por lo que no establece ningún incremento a su precio.

Asimismo, subrayó que la suspensión de la Norma 26 para las constructoras privadas se mantiene vigente para evitar abusos; tampoco se prevén cambios en el uso de suelo para su construcción.

"El objetivo de la reforma no es aumentar el costo de las viviendas, pues éste depende de los precios de los materiales, la mano de obra y el suelo. Tampoco se incrementa el número de niveles ni anula la suspensión de la Norma 26 para los desarrolladores privados", expresó la Secretaría de Gobierno.

De lo que se trata, explicó, es homogeneizar el valor de las viviendas a la unidad de medida y actualización (UMA) vigente desde el 27 de enero de 2016 y establecer los mismos rangos de valor previstos en el Código Fiscal para

las de interés social y popular. Asimismo, lo que se busca es dar certeza jurídica a todos los participantes y beneficiarios en la promoción de la vivienda para los grupos populares por conducto de organismos como los institutos de Vivienda (Invi) capitalino y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que no se detenga o disminuya su ritmo de producción.

La dependencia recordó que actualmente el valor máximo de la vivienda sustentable, por ejemplo, se determina en 30 veces el salario mínimo anualizado, por lo que su valor máximo es de 1 millón 551 mil

Dicho valor corresponde a 13 mil 314 veces la UMA, referencia que se plantea en la iniciativa de reforma, lo que significa, subrayó, que el importe no se incrementa, pero sí brindará la certeza jurídica necesaria a quienes la adquieran.

"Sólo se plantea unificar la referencia del valor de las viviendas a la que ya hace el Código Fiscal, con lo que se brinda mayor certidumbre jurídica. Sólo se ajustan los valores de unidades de cuenta de la Ley de Vivienda y Salarios Mínimos de la Norma 26, a UMA", reiteró la se-

## Con clases de ajedrez, vecinos ganan en partida el foro Lindbergh



Aprender o convertirse en "grandes ajedrecistas" llevó a varios pequeños al foro Lindbergh, en el parque España, donde todos los

domingos de septiembre, cuatro instructores y la campeona nacional de ajedrez, Yéssica Méndez, darán clases gratuitas. Foto de vecinos

#### LAURA GÓMEZ FLORES

Con clases de ajedrez gratuitas a niños, adolescentes y adultos por la campeona nacional, Yéssica Méndez, vecinos festejaron la recuperación del foro Lindbergh del parque México, después de estar 'invadido por tianguis de ropa y promotores de droga", informó Rafael Guarneros.

El coordinador del comité fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, señaló que las clases, que contarán con cuatro instructores, se ofrecerán a los interesados todos los domingos de septiembre de 11:30 a 13 horas.

Se trata, explicó, de una disciplina que estimula la mente y puede ayudar a preparar a los niños y jóvenes para la vida y competir de manera estratégica, además de que contribuirá a rescatar este espacio, que es patrimonio cultural arquitectónico de la Ciudad de México.

Un primer paso es atraer a más visitantes nacionales y extranjeros y llamar la atención de las autoridades para que atiendan los daños y pintas que realizó a principios de mes un grupo de "vándalos", los cuales requieren la contratación de un restaurador.

El retiro de cerca de 60 ambulantes, que se han apropiado de las bancas para ofrecer su mercancía, se planteará también al secretario de Gobierno, Martí Batres, a quien solicitamos una cita para "trabajar de manera conjunta", dijo.

La omisión de las autoridades a atender esta problemática y el abandono del patrimonio de la ciudad, señaló, "no beneficia a nadie, al contrario, perjudica porque se observa un sentimiento de conformidad e inacción que estimula a los agresores del espacio público".

El "enviar un mensaje de impunidad a quienes dañan estos espacios o mobiliario urbano es peligroso, por eso decidimos tomar el foro para impartir estas clases de ajedrez, que fueron bien recibidas por grandes y pequeños", afirmó.

La joven ajedrecista veracruzana, con maestría en ingeniería geofísica, enseñó a los más de 20 participantes cómo se llama cada una de las 16 piezas, sus valores, la forma en qué deben moverse y cómo dar mate al rey de su contrincante para

Algunos de los asistentes confiaron en que al final de este "curso" no sólo aprendieron a jugar, sino que se volverán "unos buenos ajedrecistas".



## La CDH envía propuestas de cambios en la ley para proteger los derechos de convictos

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) solicitó al Congreso capitalino garantizar a los organismos públicos de protección en la materia el acceso irrestricto a los centros penitenciarios, archivos y registros sin previo aviso, así como entrevistarse con los reos en privado para garantizar el ejercicio de sus prerrogativas dentro de los penales.

La comisión envió una serie de observaciones a la reforma enviada por la Jefatura de Gobierno a la Ley de Centros Penitenciarios que da facultad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de administrar y operar los centros carcelarios.

En su propuesta -que será analizada este lunes ante el pleno-, la CDH sugiere prohibir toda reprimenda, acción de castigo o sanción que busque inhibir o limitar el derecho de los

convictos para acudir a las instituciones públicas y privadas de protección de derechos humanos.

Incluso proponen sancionar administrativa y penalmente a quien obstruya la labor de las personas visitadoras de los organismos de protección en la materia.

También sugirieron la eliminación del artículo que ordena publicar en el portal de Internet de la dependencia el registro público de agresores sexuales, pues vulnera los derechos humanos de las personas sentenciadas, por lo que sugiere que sólo las autoridades con atribuciones sean las que traten ese contenido con base en Ley Federal de Protección de Datos Personales.

La comisión pide que se respete a visitadores y la exhibición de datos de los reos. Foto Víctor Camacho

Si bien las propuestas de la CDH no fueron consideradas durante la aprobación de la reforma en comisiones, podrían ser incluidas, a través de reservas, en el dictamen durante su análisis.

Por otra parte, ante advertencias de vecinos de acudir al Congreso a manifestarse por los cambios de uso de suelo, así como a las reformas a las leyes de vivienda y la Norma 26 de construcción que serán discutidas en la sesión extraordinaria de este lunes, desde ayer fueron colocadas vallas en la entrada del recinto de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Lo anterior generó críticas de grupos vecinales que acusaron a los diputados de privilegiar el desarrollo inmobiliario privado en lugar de controlarlo y regular el espacio en favor de los habitantes de la ciudad.

Se prevé que hoy sean aprobados el programa de desarrollo urbano de Lomas de Chapultepec y diversos cambios de uso de suelo en las colonia Juárez, Roma y Escandón en las alcaldías Cuauhtémoc y Mi-



# II LEGISLATUR

#### **AVISO**

La Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 23, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, notifica a las diputadas y los diputados locales propietarios electos en la Ciudad de México a la realización de la

#### SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA

Que se llevará acabo el miércoles 1 de septiembre de 2021, a las 8:30 hrs., en el Recinto Legislativo de Donceles, ubicado en calle Donceles esquina Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México.

Como lo dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Sesión Constitutiva se realizará bajo la conducción de la Mesa de Decanos.



#### IZTAPALAPA INAUGURA LA UTOPÍA TEOTONGO



La alcaldesa Clara Brugada Molina inauguró la Utopia Teotongo, en la Sierra de Santa Catarina, la que incluye, entre otras instalaciones, alberca semiolímpica, auditorio, aulas para la enseñanza de las artes y un avión biblioteca y fuente con pantalla de agua, todo ello en más de 20 mil metros cuadrados y acceso gratuito.

Esta administración ha construido 12 utopías con instalaciones deportivas, culturales, recreativas y sociales, en 543 mil metros cuadrados, la mayor obra en la historia de Iztapalapa. Esto demuestra que " estamos para transformar la vida de las mujeres y hombres de esta Alcaldía", afirmó Clara Brugada, quien estuvo acompañada por diputados locales y federales, así como alcaldes electos.

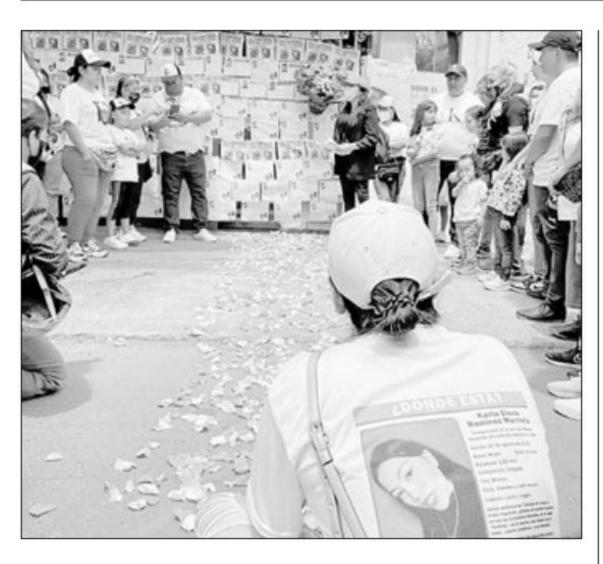

**FAMILIARES DENUNCIAN OMISIONES** 

## Demandan a la fiscalía avanzar en pesquisas del caso Karla y Cristopher

Los jóvenes desaparecieron hace un año tras balacera en bar

LAURA GÓMEZ FLORES

A un año de ocurrida la balacera dentro del Bar Quito, "Karla y Cristopher siguen desaparecidos, por lo que vivimos en la incertidumbre y con angustia constante, pues las investigaciones han avanzado lentamente y las detenciones realizadas no han ayudado en su localización, como tampoco la recompensa ofrecida", denunciaron familiares de los jóvenes.

En un ceremonia realizada afuera del lugar, ubicado en avenida Tezozomoc 220, colonia San Miguel Amantla, en Azcapotzalco, Itzel Monserrat Ramírez Murrieta, hermana de la joven de 20 años, comentó que desde el inicio de las indagatorias "ha habido muchas omisiones".

Días después de la balacera ocurrida en la madrugada del 29 de agosto del año pasado, recibimos un video anónimo donde se ve a "mi hermana tirada bocabajo y Cristopher bocarriba afuera del bar, pero no supimos dónde y quiénes se los llevaron", indicó.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ), consideró, "tiene mucho trabajo, pero no le dieron importancia al video y tampoco han investigado por qué se voltearon las cámaras del C2 para dejar de enfocar el bar cuando la gente salía por los disparos".

Confiamos en que con el ofrecimiento de 500 mil pesos a quienes dieran información sobre el paradero de mi hermana y Cristopher "lograríamos dar con su paradero, pero no ha sido así, por lo que peimos a la sociedad su apoyo para ubicarlos".

Desde hace un año, agregó, "iniciamos nuestra propia búsqueda y ha sido frustrante porque no los hemos encontrado, y la detención del dueño del lugar -Iván N, alias El Cartier-y otra persona-Diego N, alias El Didi- no es suficiente, porque "los queremos a ellos".

Nataly Hernández, mamá de Cristopher -también de 20 años-, recordó que pese a que ese día se hicieron llamadas al 911, las patrullas "llegaron 25 minutos después, lo cual "nos ha generado muchas sospechas, que hemos expresado a las autoridades".

▲ Familiares, amigos e integrantes del colectivo Hasta Encontrarles realizaron una ceremonia afuera del Bar Quito para denunciar la falta de avances en la investigación. Foto Laura Gómez Flores

Hasta el momento "no existe ningún avance para localizarlos, ni siquiera hemos recibido una llamada tras la publicación de la recompensa y nuestra vida se ha desmoronado ante la falta de indicios sobre su paradero", señaló.

Con el apoyo del colectivo Hasta Encontrarles, donde hay familias que están pasando por esta misma situación, dijo, "hemos continuado con su búsqueda, sin éxito. Muchos nos critican por dejarlos ir en plena pandemia, pero con ella o no, no debieron desaparecer".

Las autoridades sabían que estaba funcionando ese lugar y no hicieron nada, por eso "pedimos que si hay servidores públicos implicados, se les castigue, porque alguien debió retrasar la llegada de las patrullas o mover las cámaras de videovigilancia", indicó.

Ambas mujeres exigieron a la FGJ agilizar las investigaciones, pues "ha pasado un año y ellos siguen desaparecidos".

## El programa Blindar BJ desaparecerá con reforma para homologar patrullas

De aprobarse, las 16 alcaldías deberán usar cromática v distintivos iguales

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Con la reforma para homologar la imagen de las policías en la Ciudad de México, el programa instaura-do por la alcaldía Benito Juárez, Blindar BJ -cuyos colores aluden al panismo-, desaparecería, con lo que estaría obligada a respetar los nuevos lineamientos que emita la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de lo contrario, podría ser castigada administrativa y penalmente.

De acuerdo con el vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez, quien promovió la reforma que será discutida este lunes por el Congreso capitalino, se trata de que la SSC sea rectora en materia de seguridad, por lo que las 16 demarcaciones no podrán utilizar en sus vehículos oficiales colores, cromáticas, marcas, escudos, distintivos luminosos o acústicos iguales y/o similares a los destinados a la seguridad ciudadana.

Se prevé que durante la sesión de este lunes la bancada de Acción Nacional emita reservas al dictamen; sin embargo, fuentes del Congreso aseguraron que no darán marcha atrás en su aprobación.

En días anteriores, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, mostró a los alcaldes electos de oposición el programa Blindar BJ; pese a decir que no pretenden dividir a la ciudad, los también integrantes de la Unión de Alcaldías (Una) de la Ciudad de México advirtieron que impulsarían un plan similar en materia de seguridad en las demarcaciones que ganaron, para distinguir sus territorios del resto de la ciudad.

El dictamen que discutirán los diputados establece que los colores oficiales, así como sus combinaciones, características y uso que identificarán a los cuerpos policiales, vehículos, equipos, uniformes, insignias, medallas, divisas, gafetes y escudos estarán establecidos en

Para ello, la SSC contará con un plazo de hasta 30 días hábiles para expedir los lineamientos de diseño y balizamiento de los vehículos oficiales. Después habrá otro plazo de hasta 30 días para que las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, hagan la homologación del balizamiento autorizado por la dependencia capitalina.

## Por escandalizar, rompe PBI fiesta clandestina en calle de Álvaro Obregón

LAURA GÓMEZ FLORES

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) retiraron a alrededor de 40 personas que se encontraban en una fiesta clandestina con luz y sonido en calles de la demarcación Alvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Vecinos denunciaron que un grupo de personas se encontraba reunido en la calle Ocapa, de la colonia Lomas de Becerra, "escandalizando y alterando" el orden público, además de no cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los elementos de la PBI se trasladaron al lugar y se entrevistaron con el coordinador del evento y encargado del sonido La Changa, quien les informó que no contaba con el permiso correspondiente.

Ante ello, los oficiales solicitaron a los asistentes, varios de los cuales no portaban cubrebocas, abandonar el lugar, quienes a su vez expresaron que "sólo era un baile en esa cerrada y no estaban alterando el orden público".

Los encargados del sonido procedieron al retiro de éste, así como de las luces y una lona colocada en la calle, manteniéndose los uniformados en el sitio para evitar algún altercado, lo cual no sucedió.

Las personas que acudieron al baile desalojaron poco a poco el sitio de manera pacífica, y como parte de los protocolos sanitarios les hicieron énfasis en las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

Además, se les recordó que por el nomento no está nermitido reali zar fiestas en la vía pública y tras las denuncias de vecinos, se procedió al retiro del sonido, lo cual se logró en cuestión de minutos, a fin de liberar la calle.

Una vez concluida su labor, los oficiales continuaron con sus labores de seguridad, vigilancia y prevención en las distintas calles y colonias de la demarcación.

Por otra parte, la dependencia informó de la detención de Karla N, integrante de un grupo delictivo denominado Las Aguacateras. quien se ocultaba paquetes de mariguana en la vagina y los introducía al Reclusorio Oriente.



#### CRUZ AZUL EMPATA 1-1 CON TUZOS



La Máquina empató a un gol con el Pachuca en el estadio Azteca, partido que cerró la fecha 7 del Apertura 2021. Los hidalguenses anotaron al minuto 23, cuando Nicolás Ibáñez descolgó a velocidad por el carril izquierdo y su centro no encontró al receptor, pero Yoshimar Yotún, en afán defensivo, terminó encajando el balón en puerta propia. Al 45+2 el silbante marcó penal favorable a los cementeros; sin embargo, se revisó en el VAR y el juez Villafañe corrigió y anuló su decisión inicial; además, amonestó al atacante local Jonathan Rodríguez por protestar. En la parte complementaria, el monarca Cruz Azul mostró renovados bríos, aunque fue hasta el minuto 58 cuando logró la igualada con Santiago Giménez, quien definió con remate en el área. Los celestes llegaron a 10 puntos y los Tuzos suman seis unidades. Foto Jam Media

#### Paralímpicos: Gloria Zarza gana primera presea de plata

La mexiquense Zarza dio la primera medalla de plata al país, al terminar en segundo lugar en lanzamiento de bala individual femenil F54, con 8.06 metros. El oro fue para la chilena María Francisca Mardones; logró récord mundial con 8.33 metros. En tanto, los mexicanos Ángel

de Jesús Camacho y Gustavo Sánchez quedaron en primer y cuarto sitios, respectivamente, del heat clasificatorio de los 200 metros libres S4 y se ubicaron en la final. En mujeres, Patricia Valle, Haidee Aceves y Fabiola Ramírez culminaron en los lugares 3, 4 y 5 (en ese orden) en la eliminatoria de 100 metros libres individual S3, aunque sólo Patricia y Haidee avanzaron a la pelea por una presea.

De la Redacción

#### SECCIÓN DE EDICTOS Y **AVISOS NOTARIALES**

EDICTO

NOTIFICACIÓN A RUPERTO ALVAREZ.
En cumplimiento a lo ordenado por autos del cuatro de dicisembre y veinitirás de octubre de dos mil veinfe, circado en los autos del judicio PROBNARIO CIVIL, promovido por ALVAREZ MARTINEZ ODILON, en centra de ALVAREZ RUPERTO, con número de expediente 444/2018, la C. Juaz Cuarto de lo Civil de proceso escrito, de esta Ciudad, ordenó notificar el auto de veintrês de octubre de 2020, que a la ietra dice: "... El Ciudad de México, a veintitrês de octubre del año dos mil velnita- A sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, POR EXTEMPORANEA, no judicial de la parte actora, POR EXTEMPORANEA, no ha lugar a tener por desahogadas las vistas ordena-das por autos de discisiste de octubre y veintinueve de mayo ambos del año dos mil discinueve. Por otro lado, visto el estado de los presentes autos y como se solicita, con fundamento en el artículo 122 tracción Il del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a RUPERTO ALVAREZ, por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico "La JORNADA", debiendo mediar entre cada publicación dos días hàbiles, haciéndole saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS hábiles ante este juzgado, a contestar la demanda y oponer las excepciones y defensas que tuviere, con el aperci-bimiento que para el caso que se abstenga de dar bimiento que para el caso que se abstenga de dar contestación a la demanda, con fundamento en el artículo 271 del Código Citado, se le tendrá a dicho demandado por contestada la demanda en sertido negativo, y las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por medio de Boletín Judicial con fundamento en el artículo 537 del Código necesado, selvo los casos en que otra cosa se pre-vendad para oir y recibir notificaciones, para lo cual queda a su disposición en este juzgado las copias de traslado resocitivas por el término percisado.." traslado respectivas por el término precisado..." -------DOS RUBRICAS-

En la Ciudad de México, a 06 de Marzo de 2021. LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B" LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ.

Para su debida publicación POR TRES VECES de biendo mediar entre la publicación DE TRES EN TRES DÍAS para el Boletin Judicial y en el periòdic: "LA JORNADA", debiendo mediar entre cada publi-cación DOS DÍAS hábiles.

#### ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIÁL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDIATURA FEDERAL. TIBBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

#### EDICTO

En el expediente 63/2021, promovido por Jorge Daniel Limón Salazar, se emplaza a juicio a las demandadas Servicios Ratión, Sociedad Anónima de Capital Variable y Garbajal Alsiante Termino. Sociedad Anónima de Capital Variable, parte demandada en el reterido procedimiento laboral; en virtud de que se desconocen sus domicilios. Cuentan con el piazo de treista días, contrados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurran a este Tribunal Laboral Federal a hacer valer lo que no desanogar el citado requerimiento en el piazo concedido para ello, este Siribunal días, porticidad por admitidas las peliciones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo despuesto por la lor, así ocmo por perdido su derecho a ofterec pruebas y, en su caso, a formular reconvención; asimismo, las ulteriores notificaciones, aum las de carácter personal se lo harán por estrados. Ciudad del Carmen, Campeche, a 03 de agosto de 2021.

Marcial Laguna Cardona Juez del Tribunal Laboral Federal de Asuntos dividuales en el Estado de Campeche, con Sede en Cludad del Carmen

#### **EDICTO**

sos invanceros useriro Judical Puebla, cumplimiento auto Cinco de Agosto Dos MI Veintiuno, ORDENA EM-PLAZAR a parte demandada NORMA ELISA PEREZ ANAYA y Señor ROBERTO MEZA RUBIN conforma auto admisorio demanda de lecha Veirritirés de Febrero de Dos MI Veintiuno, a JUICIO ORAL MERCANTIL, termino para corrisstar demanda Nueve dias contados a partir de publicación de último edicto, reclamándole vencimiento articipado Contrato de Apertura de Crédito celebrado con BBVA Bancomer Sociedad Anônima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Ban-comer y demás prestaciones económicas. Previnilados se actúe conforme artículo 1390 bis 17 en relación con el numeral 1390 bis 13, de Côdigo de Comercio, o er su caso como lo prevên los diversos 1390 bis 18 y 1390 bis 19 del mismo ordenamiento legal, acuda a juzgado a contestar demanda, ofrezca pruebas y señale domicilio para notificaciones, apercibidos no hacerlo subsecuentes notificaciones serán por medio de lista. Promueve JOSE ALEJANDRO CABRERA MATEORS, apoderado de BBWA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Expediente 80/2021/11AF copias traslado demanda a su disposición en Secretaria Par este Juzgado.

Ciudad Judicial, Puebla a 10 de Agosto de 2021

El Diligenciario Par LIC. RAUL BONILLA MARQUEZ.

Para su Publicación por tres Edictos Cons el Periódico LA JORNADA de cobertura NACIONAL Y PERIODICO EL SOL DE PUEBLA

#### Jonrón de Urías v Milwaukee gana 6-2 a Minnesota

#### MINNEÁPOLIS, MINNESO-

TA. Rowdy Tellez pegó un cuadrangular de tres carreras, el mexicano Luis Urías aportó también un jonrón, Kolten Wong bateó un doblete de dos carreras y Aaron Ashby se apuntó su primer triunfo para que los Cerveceros salieran de un bache de tres derrotas en fila, al vencer 6-2 a los Mellizos. El novato de Minnesota, Griffin Jax (3-3), recibió seis hits y las seis carreras a lo largo de cinco innings. Por los Cerveceros, el mexicano Urías de 3-1, con anotada e impulsada. Los dominicanos Pablo Reyes de 4-1 con anotada, y Willy Adames de 4-0. El venezolano Omar Narváez de 4-0 con carrera anotada. Por los Mellizos, los venezolanos Luis Arraez de 1-0, y Willians Astudillo de 3-1. Los dominicanos Jorge Polanco de 4-1, y Miguel Sanó de 4-2 con anotada y par de remolcadas.

#### AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

Licenciado MAURICIO MONTOYA MANZO Notanio Público Número 169 Ciento Sesenta y Nuevedel Estado de Michoacán; hago saber para los
efectos del Articulo 160 ciento sesenta de la Leydel Notariado para el Estado de Michoacán, que
en escritura pública número 5,376 de fecha 19 de
agosto del 2021 ante mí:

1.- Se inició la Tramitación Extrajudicial a bienes
te la Sucesión Infestamentaria del señor JOSÉ
TRUJILLO GARNICA.

2. La señora MARÍA DESINGIO GARNICA MED.

2. La señora MARÍA REFUGIO GARNICA HER-NÁNDEZ Y/O MARÍA GARNICA HERNÁNDEZ madre del autor de la sucesión: a) Me exhibió copia certificada del acta de defun-

a) Me exhibio copia cermicada del acta de desun-ción del de cujus.
b) Acreditó su carácter de madre.
c) Se acreditó el último domicilio del de cujus el ubicado en la callie Lerdo de Tejada número 509, colonia Las Colonias, de esta ciudad de La Pie-dad, Michoacán, código postal número 59384 3.- Se ilevó a cabo la información testimorial de las señoras ESPERANZA TRUJILLO GALVÁN y MARTHA BARRÓN BLAS 4.- En virtud de ser la señora MARÍA REFUGIO

4.- En virtud de ser la señora MARÍA REFUGIO GARNICA HERNÁNDEZ Y/O MARÍA GARNICA HERNÁNDEZ única y universal heredera en la presente sucesión, conviene en asumir el cargo presente sucesion, conviene en asumir el cargo de ALBACEA de la misma, manifestando ésta que con tal carácter procederá a la formulación del inventario y avalúo del acervo hereditario.

La Piedad, Michoacán, a 19 de aposto de 2021.

LICENCIADO MAURICIO MONTOYA MANZO Notario Público Número 169 del Estado de

Michoacán R.F.C. MOMM-710913-D2A.

#### TARIFA PROMOCIONAL

para los juzgados de Cuantía Menor del TSJCDMX

1 módulo b/n, SLF \$500.00+IVA



Cotizaciones al

559183 0300 ext. 4157, 4184 y 4192

#### **FE DE ERRATAS**

EN LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EXPEDIENTE 1023/2017, PUBLICADO EN LA PAG. 35, EDICIÓN DE VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA FECHA Y HORA DE LA DILIGENCIA DICE:

DEBIENDO DECIR:

#### CITACIÓN POR EDICTOS JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO **EDICTO**

DIRIGIDO A: SILVESTRE UBALDO PÉREZ, RAÚL PÉREZ GALAN, JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ MORE-NO GABRIEL OLVERA ORTEGA, JOSÉ CARMEN OLVERA ORTEGA, RAMIRO BERISTAIN JAVIER Y JOEL LUIS MARTÍNEZ ÁLVAREZ. SE LE HACE SABER QUE: En los autos de la causa número 308/2015, instruida

en contra de IVÁN PARRA BACHO, VÍCTOR HUGO RUBIO GASPAR y DIEGO ARMANDO TORRES MARTINEZ por su probable responsabilidad en la co-misión del delto de ROBO QUE CAUSO. LA MUER-TE, en audisencia de desahogo de pruebas de fecha seis de mayo de dos mil veintumo, el Juez del cono-

ses de mayo de dos mir vermuno, el Juez del cono-cinisinto ordenó se notifique a SILVESTRE UBALDO PÉREZ, RAÚL PÉREZ GALAN: JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ MORENO GABRIEL OLVERA ORTEGA, JOSÉ CARMEN OLVERA ORTEGA, RAMIRO BE-RISTAIN JAVIER y JOEL LUIS MARTÍNEZ ÁLVA REZ, quienes deberan comparecer con identificación oficial apercitido que de no comparecer se le impon-drá una multa de veinte días de salario minimo vigen-te en esta zona, a través del presente edicto, quien deberá de comparecer a la próxima audiencia de desahogo de pruebas señalada para las DOCE HO-RAS DEL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL PARO DEL DIA SERIO DE SEPTIMENHE DEL DUOS MIL. VEINTUNDO, dobidamente identificado al local de este Juzgado Ubicado en Avenida Ejercito del Trabajo, sin mamero, Colonia San Pedro Barriento, Talhepantia, Estado de Milvico, a un costado del Centro Preventivo y de Readaptación Social, a efecto de celebrar una diligencia de carácter Judicial en su persona.

ASÍ LO PROVEYO Y FIRMA EL LICENCIADO EN DERECHO FERNANDO RIVERO LUNA PENAL DE DENECHO PENNANDO NIVERO LUNA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDI-CIAL DE TLALNEPANTLA MÉXICO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON SECRETARIO LICENCIA-DO EN DERECHO CARLOS ALBERTO ORTIZ OFI TIZ, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DE LO ACTUADO. DOY FE PUBLÍQUESE POR ÚNICA OCASIÓN EN UN PERIÓDICO EN ESTA POBLACIÓN, DADO EN TLAI NEPANTIA DE BAZ, ESTADO DE OMÉXICO.

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.

DOY FE SECRETARIO DE ACUERDOS LIC. EN D. CARLOS ALBERTO ORTIZ ORTIZ

JUZGADO UBICADO EN AV. DEL TRABAJO SIN NU-MERO COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS TLAL-NEPANTLA ESTADO DE MEXICO.

#### **EDICTO**

EN LAS ACTUACIONES DEL RECURSO ADMINIS-TRATIVO DE INCONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 57/2021, INTERPUESTO POR MIGUEL ISAÍAS PAREDES GRACIA, EN SU CA-MIGDEL ISMAS PRIVILLES OND DE LA MORAL DENO-MACATER DE APODERADO DE LA MORAL DENO-MINADA LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V., CONTRA DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL QUE DETERMINO LA SUSPENSIÓN DEL TRAMITE NÚMERO 481808, EMITIDA POR LA REGISTRA-DORA DE LA PROPIEDAD DE NAUCALPAN; SE DICTÓ UN ACUERDO EN EL QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

DICTÓ UN ACUERDO EN EL QUE SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

DESAHOGO DE REQUERIMIENTOS

PRIMERO. Se tiene por presentado a Miguel Isalias Paredes Gracia, apoderado de la moral denominada Laboratorio de Control S.A. de C.V., a través de los escritos de cuenta, por los cuales manifiesta que bajo protesta de decir vertad desconoce los domicilios de Jocosylh Lateita Peredo Fuentes y Raymundo José Lombra Laguna, así como un domicilio diverso al señalado de "LOMOC" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (tenceros interesados).

NOTEFICACIÓN POR EDICTO A TERCEROS INTERESADOS

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción II y 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Misidoo, se hacen efectives los aperchimientos sofialados en los acuerdos de fechas diez y discisalis de los consientes, respectivamente, y se ordena que a costa de la parte recurrente, se notifique a la y los terceros interesados Jocelyn Leticla Peredo Fuentes, Raymundo José Lombra y "LOMCC" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de edicto publicado por una sola vez SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
por medio de edicto publicado por una sola vez
en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y
en uno de los periódicos de mayor circulación
en esta entidad federativa o a nivel nacional. Lo
arriarior, a efecto de que en un plazo de tres días
hábiles contado a partir del día siguiente al en que
surta efectos la notificación correspondente, manifiesten lo que a su derecho correspondente, manifiesten lo que a su derecho correspondente del
stado.

En tal virtud, se apercibe a la vilos terceros intere En tal virtus, se apercibe a la y los secress intere-sados en mención, que de no desalhogar el reque-rimiento dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido su derecho para hacerío valer con posterio-ridad, así como que las subsecuentes notificaciones se les harán a través de los estrados que se fijen en un lugar visible de esta Dirección General; así pues, quedan a su disposición en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto copias del trasla-do del Beoures Administrativo de incontomidad de del Beoures Administrativo de incontomidad. de del Recurso Administrativo de Inconformidad, de sus documentos anexos, del escrito de desahogo, así como de los acuerdos de fechas treinta de julio, diaz y dieciséis de agosto, todos del afío en curso, así como del presente.

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO A JO-CELYN LETICIA PEREDO FUENTES, RAYMUNDO CELYN LETICIA PERIEDO FUENTES, RAYMINDO JOSÉ LOMBRA Y L'OMOCO' SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINIS-TRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

L. EN D. CHRISTIAN GERARDO GASCA DROPPERT

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA CIUDAD DE TOLUÇA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO

VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL

# o La Jornada Negocio

Crece tu empresa o negocio, anúnciate en uno de los diarios más importantes del país. Acércate a nuestros consultores para que te brinden una solución publicitaria personalizada.

**TARIFAS PREFERENCIALES** 

#### **CONTÁCTANOS**

Karina Sáenz G.

- ksaenz@jornada.com.mx
- © 55 2053 4658
- 35 91 83 03 00 ext. 4195

Ricardo de la Riva C.

- rdelariva@jornada.com.mx
- © 55 4144 8160
- 35 91 83 03 00 ext. 4181

#### Rayuela

La fuerza de la imagen: Joe Biden recibe los féretros de los soldados estadunidenses enviados absurdamente a Afganistán.

# DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021



www.jornada.com.mx







#### 2 PREMIOS PARA EL PUEBLO DE MÉXICO

#### COMPRA TU CACHITO

CON TU AGENTE AUTORIZADO EN TODO MÉXICO www.lotenal.gob.mx

















